#### deportes

#### Dibu Martínez: héroe de Aston Villa y villano de los franceses

Un déjà vu de Qatar: le atajó dos penales al Lille francés, bajo una gran silbatina, y el equipo inglés avanzó a semifinales de la Conference League.



#### espectáculos

#### Zendaya, la gran estrella del cine del siglo XXI

Se consolida como símbolo de una nueva generación; ahora protagoniza y produce Desafiantes.



## LA NACION

**VIERNES 19** DE ABRIL DE 2024 | LANACION.COM.AR

## Sin debate y en menos de dos minutos, los senadores se duplicaron las dietas

congreso. Votaron a mano alzada para que no quedara registro de cada postura; "así se mueve la casta", cuestionó Milei; los libertarios criticaron la medida, pero no dijeron nada en la sesión



gundos y sin siquiera decir de qué se trataba, los senadores se aumentaron la dieta durante la sesión de ayer. Con este incremento, pasarán a cobrar más del doble de lo que perciben actualmente.

La votación fue a mano alzada, para que no quedara registro de las posturas individuales. El aumento tuvo el apoyo mayoritario del peronismoy la UCR. Proy los libertarios se opusieron, aunque ningún legislador dijo nada durante la votación. Actualmente, los senadores percisos. Con el incremento, percibirán alrededor de 4 millones de pesos en mano. En bruto, la cifra ronda los 7 millones.

"Así se mueve la casta", criticó el presidente Javier Milei en las redes sociales. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que presidió la sesión, justificó su acompañamiento con el argumento de que, como no cobra del Senado, no podía "interferir". Dijo, además, que la decisión fue "perfectamente legal y no había herramientas para frenarla". Página 10

El aumento de las dietas fue presentado por el peronista Juan Carlos Romero. Uno de los senadores libertarios firmó el proyecto. Se trata de Bruno Olivera Lucero, de San Juan, quien lo reconoció como un error. "Me equivoqué", transmitió a sus colegas de bancada. Y votó en contra.

### Scott Dance THE WASHINGTON POST

WASHINGTON.-Para esta misma época de 2023, los científicos constataron con incredulidad que el calor de los océanos se había disparado a niveles récord y se preguntaban qué podría haberlo desencadenado: nunca se había visto un salto tan drástico en la temperatura superficial de los mares. Entre

las posibles causas exploraron su vinculación con el fenómeno de El Niño, un patrón climático que suele calentar las aguas del Pacífico, así como la potencial influencia de la contaminación de los buques cargueros y hasta una erupción volcánica. Pero nada explicaba que ese flujo de agua caliente se mantuviera por meses y esparciera olas de calor sobre todos los océanos. Continúa en la página 3

### Israel pone en marcha la respuesta bélica contra Irán

ATAQUE. La cadena ABC reportó esta madrugada el lanzamiento de misiles

TEL AVIV.-Israel puso en marcha un ataque contra Irán, en respuesta a la ofensiva que sufrió el sábado pasado. Así lo reportó esta madrugada la cadena ABC News, que aseguró que se produjeron explosiones en territorios de Irán, Siria e Irak. Al cierre de esta edición, la información no había sido confirmada oficialmente por el gobierno israelí, que evaluaba esta respuesta desde el mismo sábado. Página 4

#### **DESDE ADENTRO**

#### Un relato que convence a propios, pero no a ajenos

Florencia Donovan

PARA LA NACION-

Imundo empresario está ex- pectante, hasta ilusionado, **L**con un Milei que promete una profunda transformación de la economía. Sin embargo, aún no parecedispuestoatransformaresa ilusión en acción. El FMI, aunque está asombrado con el gran ajuste libertario, tampoco tiene planes deabalanzarsesobreotroacuerdo con el país. Continúa en la página 19

#### El Tesoro de EE.UU. apoyó a Milei, pero sin fondos

MISIÓN. Caputo y Posse se reunieron con funcionarios de la Casa Blanca y del FMI; persiste la inquietud por la magnitud del ajuste Página 18

## Calentamiento global. Los océanos hierven y se teme un cambio irreversible

Los récords de temperatura podrían significar un giro drástico en los sistemas de la Tierra, que no se revertiría en una escala de tiempo humana

2 | EL MUNDO | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

#### LA DEBACLE CLIMÁTICA CASTIGA A LA ECONOMÍA

**19**%

Reducción del crecimiento global. La economía global está destinada a reducirse de media un 19% antes de 2049 debido a la crisis climática actual, pero con una evidente disparidad entre los países más o menos ricos.

61%

El impacto en los países pobres. Los que se verán más afectados son los de renta más bajas y con bajas emisiones históricas de contaminantes, que sufrirán una pérdida de renta de más del 61% respecto de los de renta más elevada y de más del 40% respecto de los países con emisiones más altas.

#### Crisis energética | SEMULTIPLICAN LOS PROBLEMAS PARA NOBOA

## Un nuevo drama golpea a Ecuador: la falta de electricidad paraliza al país

El presidente decretó una suspensión de dos días de las actividades laborales debido al desabastecimiento energético que obligó a programar apagones; denuncian negligencia y corrupción

QUITO.— El gobierno de Ecuador decretó la suspensión de la jornada laboral durante dos días ante una crisis de electricidad causada por un déficit histórico en los embalses que abastecen a las centrales hídricas, lo que derivó en apagones devarias horas y le abrió un nuevo frente al presidente Daniel Noboa.

La jornada laboral fue suspendida ayer y hoy para garantizar el "descanso y ocio", según el decreto firmado por Noboa. Ecuador sumó así un nuevo drama a un país envuelto en la violencia y en la condena internacional por el asalto policial a la embajada mexicana en Quito.

Noboa atribuyó su decisión no solo "a circunstancias ambientales" sino a "actos inauditos de corrupción y negligencia", señaló la presidencia en un comunicado. Las sospechas de sabotaje al sector eléctrico llevaron a pedirle la renuncia a la titular del Ministerio de Energía y Minas, Andrea Arrobo, quien asumió en el cargo el pasado 23 de noviembre.

Tras intempestivos racionamientos el pasado domingo, Noboa encargó el martes la cartera de Energía al titular de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y ordenó una investigación ante sospechas de corrupción que afectan la producción de electricidad. Además, 22 personas fueron denunciadas por "paralización de servicio público", entre ellas altos funcionarios.

El comunicado presidencial afirmó que tras una investigación preliminar en el Ministerio de Energía se determinó el ocultamiento de información sobre las condiciones críticas de los embalses de Mazar y Paute, cuyo nivel de almacenamiento es de 0% y 4%, respectivamente, lo que "sobrepasa récords históricos".

Asimismo, el caudal en la mayor central hidroeléctrica, Coca Codo Sinclair, con capacidad de generar 1500 MW de potencia para cubrir un 30% de la demanda nacional, sufre un déficit de 40% con respecto al promedio histórico.

Al problema de los embalses locales se suma que Colombia tiene detenidas las exportaciones de electricidad al vecino Ecuador debido a su propio déficit (ver aparte).

El presidente ecuatoriano aseguróque, detrás de este presunto sabotaje, están sus detractores políticos, ya que el domingo próximo se llevará adelante una consulta popular que buscará, según el gobierno, dar soluciones a la violencia atribuida a las bandas criminales.

"Esta última semana nos han dado palo y palo y palo, sin parar. Han querido fregarnos con sabotaje en el área eléctrica, han querido fregarnos con campaña sucia", declaró. "Han tratado, incluso con presión internacional, de sancionarnos a nosotros como país, como país soberano, como país democrático, porque están nerviosos".

#### El frente externo

La presión internacional se refiere en realidad a los coletazos del asalto de la embajada mexicana en Quito, cuando un comando policial entró violentamente a la legación extranjera para llevarse al exvicepresidente Jorge Glas, un conflicto abierto del gobierno ecuatoriano en el plano diplomático regional.

La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas con sede en La

#### MATAN A TIROS A UN ALCALDE EN EL SUR DEL PAÍS

El alcalde de una pequeña ciudad minera en el sur de Ecuador fue asesinado a tiros, la noche del miércoles, en medio de la ola de inseguridad criminal que cubre al país. José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, "fue baleado y producto de ello perdió la vida", señaló la alcaldía de esa localidad en su página de Facebook. Se trata de la segunda autoridad asesina-En marzo, la alcaldesa de San Vicente, en Manabí (suroeste), fue muerta en circunstancias similares. Sánchez, de 52 años, estaba ejercitándose en compañía de su equipo de seguridad cuando hombres armados abrieron fuego.

Haya, anunció ayer en un comunicado que celebrará audiencias públicas los próximos 30 de abril y 1º de mayo para revisar la denuncia interpuesta por México tras el allanamiento de su embajada.

Como parte de la crisis energética, las centrales eléctricas están sometidas desde ayer a operaciones de dos días de mantenimiento de sus plantas, lo que implica racionamientos de ocho horas diarias.

Los municipios del puerto de Guayaquil y la andina Cuenca, las principales ciudades del país después de Quito, decidieron sin embargo que sus servicios de transporte público y aeropuerto continuarían funcionando normalmente.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, afirmó que ese polo comercial del país produce unos 70 millones de dólares al día. "No permitiremos que esto perjudique nuestra economía", aseguró.

Hubo trabajadores remotos, informales y autónomos que decidieron asimismo seguir trabajando para intentar que la suspensión de la jornada laboral no afectara tanto sus ventas. Estudiantes de la Universidad Central de Quito protestaron por su parte contra el gobierno, los apagones y el referéndum de Noboa. Los universitarios lanzaron consignas y llevaron carteles que decían cosas como "Te cortan la luz, córtales el apoyo".

Esteban Albornoz, exministro de Energía, dijo que la situación "extremadamente delicada" que atraviesa el sector energético "no se puede solucionar en el corto plazo". Según el exfuncionario, la única opción es la generación térmica, mediante el uso de combustible, y estimó que en ese caso la situación tardaría de "dos a ocho meses" en regularizarse.

La falta de inversión y de aplicación de un plan para la incorporación de energía anual, así como la falta de mantenimiento en las centrales eléctricas, serían los verdaderos motivos de la emergencia, dijo el experto, y cuestionó que se usen las condiciones climatológicas como excusa pues "desde el punto de vista técnico siempre debemos estar preparados para el peor escenario". •





La reserva de Mazar, en Azuay, en un mínimo histórico

## Colombia toma medidas ante los bajos niveles de embalses

Impuso un día cívico para ahorrar energía y agua por previsión ante un descenso de las precipitaciones

BOGOTÁ.— El presidente colombiano, Gustavo Petro, decretó para hoy un día cívico en todo el país, en el que se paralizarán ciertas actividades para lograr ahorro de agua y electricidad, ante la previsión de precipitaciones por debajo de lo normal y un retraso adicional en la recuperación de los embalses que abastecen al país.

"Un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y, sobre todo, para que la gente disminuya, en lo que se pueda, el consumo de agua potable en estas grandes ciudades", señaló Petro durante un discurso ante las fuerzas militares.

El gobierno no ha expedido el de-

creto en donde se detallan las restricciones y los horarios de un día cívico.

Sin embargo, este tipo de medida suele implicar el cese de las actividades laborales de entidades públicas del Estado y los colegios.

Más temprano, el gobierno colombiano anunció medidas de vigilancia y control que buscan evitar un racionamiento eléctrico. El Ministerio de Minas y Energía indicó que reforzará la inspección y seguimiento a los agentes del sistema eléctrico, lo que incluye visitas a las hidroeléctricas y a las generadoras térmicas.

"Si bien no tenemos un riesgo inminente de racionamiento, el aumento de estas condiciones nos obliga a tomar unas medidas de refuerzo estructural para que no lleguemos a ninguna condición crítica y logremos superar sin dificultades este periodo del fenómeno de El Niño", dijo a la prensa el jefe de la cartera, Andrés Camacho.

LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024 EL MUNDO 3

#### 2050

El año de las consecuencias. "El valor de este estudio es que demuestra que las consecuencias de la crisis climática llegarán ya en 2050, por tanto, no en un futuro remoto", señala el estudio de la revista Nature, obtenido de un modelo puesto en marcha por el instituto alemán de Potsdam para la investigación sobre el impacto del cambio climático.

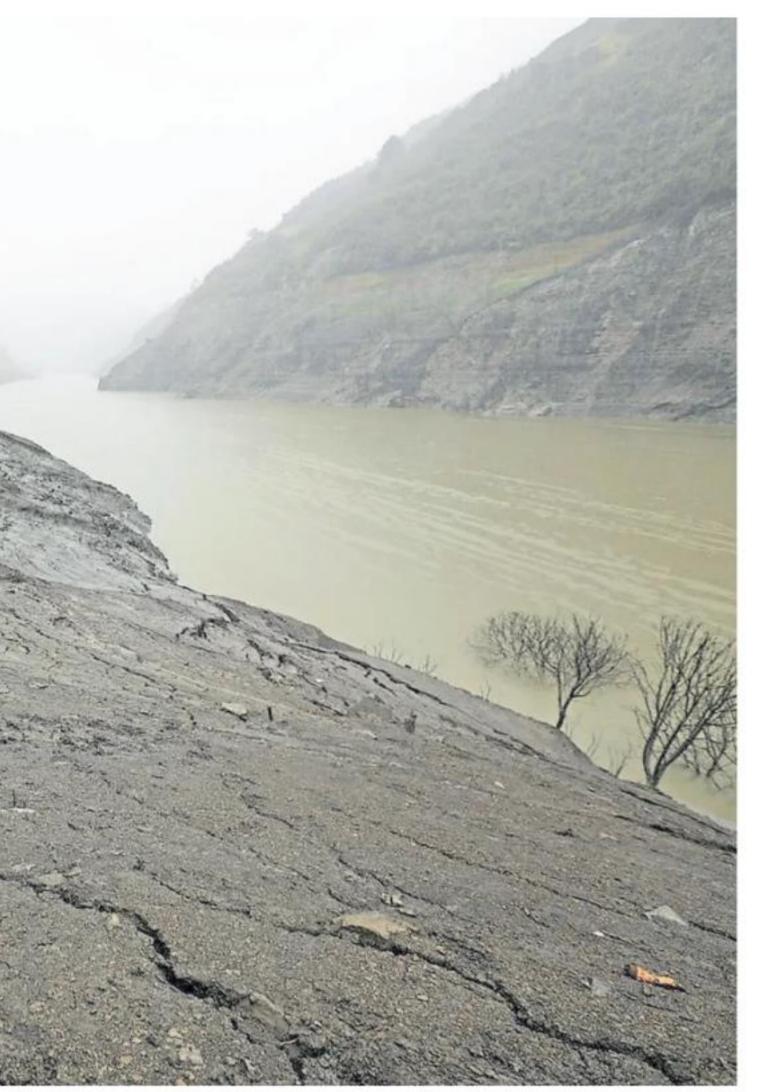

XAVIER CAIVINAGUA/AP

Colombia no ordena un racionamiento de energía eléctrica desde 1992, tras una sequía causada por el fenómeno de El Niño.

En el país, las hidroeléctricas generan el 66% de la energía, las termoeléctricas -que funcionan con combustibles- el 31% y las fuentes de energía renovables un 3%. Las víspera el promedio de los embalses de las hidroeléctricas fue de 28,7%, sólo dos puntos porcentuales por encima del nivel que ha sido definido como crítico, según XM, el operador del sistema de generación eléctrica en el país.

Camacho indicó que, ante las bajas precipitaciones que afectan los embalses, expidieron un decreto para facilitar la disponibilidad de gas natural con destino a las plantas térmicas y así "incorporar nueva energía al sistema".

#### Metas

La demanda de energía en Colombia fue de 6559,49 gigavatios hora (GWh), según los cálculos de XM para febrero.

El gobierno se ha propuesto una meta de ahorro de entre 4% y 5% en la demanda nacional de energía, para lo que planea implementar medidas de incentivo al ahorro para los ciudadanos y las industrias que puedan desconectarse del sistema eléctrico y utilicen sus plantas de respaldo.

El gobierno suspendió desde hace dos semanas la venta de energía a Ecuador, ante la sequía y la necesidad de suplir su demanda interna. Ecuador pasa por una crisis energética que obligó al racionamiento de hasta 13 horas diarias.

Colombia ha tenido la influencia del fenómeno de El Niño en el último año, con una disminución de las precipitaciones y aumentos de temperatura. Hasta hace unos días, el gobierno contaba con pronósticos que indicaban que en las últimas semanas de abril aumentarían las lluvias para lograr recuperar el sistema hídrico.

"Las últimas semanas de abril no serán por encima de lo normal, como esperábamos, sino por el contrario, por debajo de lo normal. Y eso puede, por lo tanto, retrasar la recuperación de los caudales", señaló a la prensa la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

La disminución de las precipitaciones también está afectando a los embalses usados para abastecer de agua, especialmente a Bogotá y sus municipios aledaños, donde hay racionamiento para sus ciudadanos tres veces al mes por 24 horas, afectando a más de ocho millones de personas.

Agencias AP y DPA

## Punto de inflexión. El récord de temperatura oceánica entra en su segundo año y temen un cambio irreversible

La tendencia al calentamiento podría significar un giro drástico en los sistemas de la Tierra que no pueda ser revertido en una escala de tiempo humana; preocupa el impacto en la vida marina

#### Viene de tapa

Ahora, esa ola sin precedentes de calor oceánico ingresa en su segundo año, y los científicos advierten que puedesignificarun cambio drástico en los sistemas de la Tierra que no pueda ser revertido en una escala de tiempo humana.

Y llegan a esa conclusión porque lo que están viendo en los océanos "no cierra", señala Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA.

"Podría implicar que el calentamiento del planeta está alterando de raíz los sistemas que rigen el comportamiento del clima, y mucho antes que lo anticipado por los científicos", escribió Schmidten una columna en la revista Nature.

El calentamiento oceánico se ha extendido mucho más allá de las porciones del Pacífico afectadas por El Niño.

En gran parte de la cuenca del Atlántico, por ejemplo, la temperatura superficial del agua está 1°Co 2°C por encima de la base de comparación 1971-2000. Y en algunas aguas de lugares tan distantes entre sí como Sudáfrica, Japón y los Países Bajos, esa anomalía es de 3°C, según datos satelitales de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

La ola de calor oceánico también coincide con temperaturas atmosféricas nunca antes observadas. El año pasado, la temperatura promedio del aire a nivel global fue la más alta que haya conocido la humanidad, y tal vez llevó al planeta a su pico de calor en más en 100.000 años. Ahora los climatólogos predicen que 2024 podría ser más tórrido.

#### "Tendencia irreversible"

Pero un calentamiento tan dramático en todos los océanos de la Tierraesaún másalarmante, ya que para calentar el agua hace falta muchamásenergíaque para calentar el aire, apuntó Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). "La escaladetiempodelosocéanosesmás lenta que la de la atmósfera", señaló Saulo. "Cuando en los océanos se instala una tendencia, yo diria que es casi irreversible en una escala de tiempo de siglos o milenios".

En su informe anual sobre el estado del clima, la organización señala que el año pasado los indicadores climáticos "le imprimieron un nuevo y ominoso significado a la frase 'rompertodas las marcas'", y agrega que a lo largo de 2023 la ola de calor se extendió a más del 90% de la superficie de los océanos.

Lastemperaturas más anómalas se registraron en el este del Atlántico Norte, el Golfo de México y el Caribe, el Pacífico Norte y vastas extensiones del océano Austral, señala la OMM. Desde abril de 2023, las temperaturas medias globales de la superficie del maralcanzan un nuevo récord todos los meses "y por un margen particularmente amplio", advierte la organización.

El calentamiento de los océanos del mundo ya tiene efectos devastadores sobre los arrecifes de coral. En marzo, una franja hasta ahora ma-

yormente virgen de la Gran BarreradeCoraldeAustraliafueazotada porfatales niveles de calor, y se repitieron el blanqueamiento y la mortandad de los corales que se vio el año pasado en las aguas de Florida.

Incluso, anteayer se informó que el arrecife experimentó su peor caso de blanqueamiento jamás registrado, informaron las autoridades a cargo. "Los impactos acumulados experimentados este verano han sido más altos que enveranos anteriores", indicó la Autoridad del Parque Marino australiano.

Calificada como la estructura viviente más grande del mundo, la Gran Barrera de Coral mide 2300 kilómetros de largo y alberga una enorme biodiversidad, incluidos más de 600 tipos de coral y 1625 especies de peces. Sin embargo, evaluaciones aéreas efectuadas por equipos científicos muestran que to para explicar lo que impulsa este unos 730 de los más de 1000 arrecifes de la barrera perdieron color.

El blanqueamiento ocurre cuando el coral, para sobrevivir en las altas temperaturas, expele un alga

Como las temperaturas observadas durante el año pasado son tan extremas en comparación con el pasado, cada vez es más difícil predecir con cierto grado de certeza cuáles serán las consecuencias

microscópica llamada zooxanthellae. Si persisten las altas temperaturas, el coral pierde color y muere. Se trata del quinto blanqueamiento masivo del arrecife en los últimos ocho años.

Otros efectos tardarán más en manifestarse. Existe la preocupación de que el calentamiento del agua y el derretimiento de los hielos estén llevando al colapso de una corriente clave del océano Atlántico. Se desconoce cuál sería el punto de inflexión, perotendría un masivo impacto en los ecosistemas y patrones climáticos submarinos.

También es probable que se produzca un efecto dominó sobre la vida marina.

Enel Golfo de Maine, donde el calentamiento de las aguas es mucho más acelerado que en los océanos del mundo en general, los investigadores ya han detectado los problemas que tienen algunas especies importantes, como el bacalao y el arenque, para encontrar aguas frías dentro de su área de distribución geográfica normal.

Hay muchos peces que ahora crecen más rápido que lo normal durante las primeras semanas de vida, peroluego se estancany no terminan de desarrollar, señal de que no reciben suficientes nutrientes o de que el calor está estresando sus funciones vitales, apuntó Katherine Mills, científica del Instituto de Investigación del Golfo de Maine.

Como las temperaturas observadas durante el año pasado son tan extremasen comparación con el pasado, cada vez es más dificil predecir con cierto grado de certeza cuáles serán las consecuencias, señaló Mills: las condiciones cambian tan aceleradamente que los datos existentes sobre los ecosistemas quedan obsoletos casi de inmediato.

"Los modelos predictivos siempre tomaron en cuenta la variabilidad de la temperatura de los océanos, pero ahora el rango de esa variabilidades algo nunca visto", indicó Mills. "Creo que es un verdadero llamado de alerta", añadió.

#### Sin señales de enfriamiento

Los científicos no saben si el calentamiento extremo del océano se frenaránicuándo. Hasta ahora, ninguna de la steorías que han propuesfenómeno logra responder todas las preguntas.

Es probable que parte del actual calentamiento oceánico esté relacionado con una disminución de la contaminación atmosférica causada por los buques cargueros: cuantas menos emisiones, más luz solar que llega a la superficie del agua. Y la erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, cerca de Tonga, en 2022, liberó a la atmósfera grandes cantidades de vapor de agua, un gas de efecto invernadero que calienta el planeta. Pero ningunode estos factores alcanza para explicar el drástico aumento del calor de los océanos.

Las temperaturas oceánicas empezaron a subir descontroladamente hacia abril del año pasado, en las postrimerías de una racha de tres años consecutivos bajo efectos globales del patrón climático de La Niña, la contracara de El Niño y conocida por refrenar el calentamiento global. Según Boyin Huang, un oceanógrafo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica abocado al análisis de la temperatura del océano, gran parte de este salto en el calor oceánico podría explicarse por el apagamiento de La Niña y la transición a una temporada históricamente fuerte de El Niño, conocido por aumentar la temperatura del planeta.

Por lo tanto, es posible que a fines de este año las temperaturas del océano se moderen, y se pronostica que regresarán las condiciones climáticas de La Niña.

Pero habrá que ver si el regreso de La Niña será suficiente para contrarrestar significativamente el calentamiento o el poder de los gases de efecto invernadero. Si después del invierno las temperaturas del océano continuaran batiendo récords, parte de esa incógnita podría despejarse, dice Huang.

Si el calor récord persistiera incluso cuando regresara el fenómeno de La Niña, escribió Schmidt en su informe para Nature, "el mundo ingresará en territorio inexplorado", con una incertidumbre sobre el futuro del clima que ni los científicos podrían disipar. •

Traducción de Jaime Arrambide

LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024 4 EL MUNDO

## Israel lanza una respuesta bélica contra Irán y escala la tensión en Medio Oriente

OPERACIÓN EN MARCHA. La cadena norteamericana ABC reportó esta madrugada bombardeos en territorios de Irán, Irak y Siria; son una reacción ante el ataque que sufrió Israel el sábado pasado; se agudiza el conflicto

TELAVIV.-ABCnews, unadelas mayorescadenas norteamericanas, afirmó esta madrugada que Israel atacó a Irán, Siria e Iraq, en represalia por la ofensiva con misiles balísticos y drones que Teherán lanzó el sábado pasado. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había advertido anteayer que su país respondería al ataque, pero el gabinete de guerra israelí aún se debatía en "cuándo y cómo" ejecutar el contraataque.

Martha Raddatz, una prestigiosa periodista de ABC, dijo que una fuente del gobierno norteamericano le confirmó la represalia israelí. Según el reporte, citado por otros medios occidentales y confirmados por la prensa iraní, misiles israelíes alcanzaron blancos en Teherán, la capital de Irán.

La agencia de noticias iraní Fars informó que también se habían oído explosiones en un aeropuerto de la ciudad de Isfahan, pero se desconocía la causa. Por otro lado, avio-



Netanyahu, el sábado, durante la reunión del comité de guerra

nes de la fuerza aérea israelí bombardearon radares en el sur de Siria

Varios vuelos fueron desviados sobre el espacio aéreo iraní, informó la CNN. Los sistemas que ras-

y otros blancos en Irak.

trean vuelos comerciales además dieron cuenta de aviones de varias aerolíneas que cancelaron su paso por cielo iraní.

El sábado pasado, Irán lanzó cientos de aviones no tripulados y misi-

les en represalia por un supuesto ataque israelí contra su embajada en Siria. La mayoría de ellos fueron derribados antes de alcanzar territorio israelí por aviones israelíes, con el apoyo de Estados Unidos,

ARCHIVO

Gran Bretaña, Francia y Jordania. En Israel las defensas antiaéreas se encargaron de la mayoría del resto de los proyectiles; solo el 1% impactó en objetivos despoblados.

Desde ese momento, Israel se debatía sobre cómo responder, pese a la presión de Estados Unidos y otros aliados occidentales, que instaban al gobierno de Netanyahu a "tomar la victoria" de haber repelido el ataque. Occidente teme que si Israel e Irán se embarcan en una espiral de represalias, Medio Oriente entrará en una guerra como nunca vio, que impactará directamente en el resto del mundo.

Irán declaró el jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Israel "debe verse obligado a poner fin a cualquier nueva aventura militar contra nuestros intereses", mientras el secretario general de la ONU advertía de que Oriente Medio se encontraba en un "momento de máximo peligro". •

## Se confirmaron los 12 miembros del jurado y avanza el juicio a Trump

EE.UU. El lunes empiezan los alegatos del caso penal, el primero que enfrenta un expresidente

WASHINGTON.-Eljuezinstructor del juicio a Donald Trump concluyó ayer la selección de los 12 miembros del jurado que sellarán la suerte del primer expresidente en la historia de Estados Unidos en sentarse en el banquillo y que aspira a volver a la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre.

"Tengo esperanza" de que el proceso terminará hoy, dijo el juez instructor, Juan Merchan, al término de la sesión de ayer. Durante esta jornada debe seleccionar a los seis suplentes del jurado, en un proceso que avanzó mucho más rápido de lo previsto.

Al regresar a la sala del Tribunal Supremo de Manhattan, dos de los siete jurados que habían sido seleccionados el martes-el miércoles no hubo audiencia-fueron recusados, por lo que el juez tuvo que reemplazarlos además de seleccionar a los cinco jurados que faltaban.

Un grupo de 22 candidatos regresará hoy a la sala para responder al cuestionario de 42 preguntas sobre su profesión, lugar de trabajo, diarios que leen y redes sociales que utilizan, que tanto defensa como fiscalía escrutan con lupa para determinar sus inclinaciones políticas.

El juez de origen colombiano espera que el lunes próximo empiecen los alegatos del caso, previos al desfile de testigos, aunque levantará la sesión a las 14, hora local, para acomodar a las personas que celebran la Pascua judía.

Eltribunal mantendrá ese mismo horario reducido el martes, a pesar de las objeciones de los abogados de Trump, que solicitaron todo el día libre para dar cabida a las necesidades religiosas de un miembro de su equipo legal.

La imparcialidad y el anonimato -por razones de seguridad y evitar el hostigamiento- son esenciales



El clan Kennedy, con Biden y contra uno de los suyos

FILADELFIA.- El legendario clan Kennedy respaldó ayer al presidente estadounidense, Joe Biden, durante un viaje a Filadelfia, frente a la oveja negra de la familia y candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. "No quiero emocionarme, pero qué honor tan increíble

contar con el apoyo de los Kennedy", dijo Biden, de 81 años, después de que 15 miembros del clan lo respaldaran. Robert F. Kennedy Jr. es conocido por su oposición a las vacunas y podría inclinar la balanza a favor de Donald Trump en las presidenciales de noviembre.

para definir un jurado que tendrá llar la suerte del aspirante del Partido Republicano a regresar a la Casa Blanca en los comicios del 5 de noviembre próximo, frente al presidente y candidato demócrata. Joe Biden.

La fiscalía de Manhattan acusa al magnate de 34 falsificaciones de documentos contables de la empresa familiar Trump Organization para

comprar el silencio de una exactriz niels, haciéndolo pasar por gasla enorme responsabilidad de se- porno por una relación extramatri- tos legales, por lo que ya fue conmonial para que no interfiriera en su campaña de 2016, que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton.

#### Desacato

Entre los testigos de la fiscalía se encuentra el exabogado personal del magnate, Michael Cohen, que fue quien pagó de su bolsillo a la exactriz Stormy Dadenado tras declararse culpable.

El magnate republicano se ha declarado no culpable de las acusaciones de la fiscalía de Manhattan. Objeto de una prohibición de hablar de personas relacionadas con el caso, el juez ha programado una audiencia para la próxima semana para analizar si Trump debe ser declarado en desacato por violar repetidamente dicha orden.

El abogado defensor de Trump, Todd Blanche, pidió los nombres de los primeros tres testigos, pero el fiscal Joshua Steinglass se negó a proporcionarlos, al señalar que es una cortesía que normalmente extienden, pero "el señor Trump ha estado tuiteando sobre los testigos".

"No puedo culparlos por eso", reaccionó el juez ante esa negativa.

Para que Trump, de 77 años, sea declarado culpable el jurado debe alcanzar un veredicto unánime. "Es una vergüenza", dijo el magnate, que se dice víctima de una "caza de brujas" de los demócratas para impedir su regreso a la Casa Blanca.

"Tengo que quedarme aquí todos los días, en esta fría habitación, cuando todos sabemos que se trata de una conspiración política orquestada por Joe Biden. Debería ser juzgado", atacó el magnate inmobiliario, calificando a Estados Unidos de "país del tercer mundo".

El líder republicano critica que tenga que estar en la corte en vez de hacer campaña política como su competidor, Biden, al que culpa de orquestar una cruzada judicial en su contra. "Debería estar ahora mismo en Pensilvania, en Florida, en muchos otros estados, en Carolina del Norte, en Georgia, haciendo campaña", dijo el martes.

Además del juicio en Manhattan, Trumptiene otros frentes judiciales abiertos por intentar revertir los resultados de 2020 para permanecer en la Casa Blancay por el manejo de documentos secretos tras abandonar la presidencia en 2021, aunque es poco probable que se realicen antes de las elecciones de noviembre.

En el marco de la campaña, Trump hizo más tarde declaraciones de política exterior, sobre la guerra de Ucrania, un país que depende de la asistencia norteamericana. Con su estilo desafiante, el magnate llamó a Europa a igualar la ayuda de Washington.

"Como todo el mundo está de acuerdo, la supervivencia y fortaleza de Ucrania debería ser mucho más importante para Europa que para nosotros, ¡pero también lo es para nosotros! ¡Muévete Europa!", escribió en su red Truth Social. •

Agencias AFP y AP

## ¡Felices primeros 100 años, Telefónica!

Estamos orgullosos de trabajar a diario junto a ustedes para seguir acompañándolos en su misión de hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas.







6 | EL MUNDO | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

## Despidos en la RAI: la "tormenta perfecta" que complica a Meloni

**CRISIS.** Los empleados anunciaron una medida de fuerza para protestar porque la televisión pública se ha vuelto "el megáfono de los partidos"; la renuncia de un presentador clave



La premier Meloni participó ayer de una cumbre de líderes de UE en Bruselas

KENZO TRIBOUILLARD/AFP

#### Elisabetta Piqué

CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.— Pese a haber sido incluida, como Javier Milei, en la lista de los 100 líderes más influyentes del mundo en 2024, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, enfrenta en estos días un dolor de cabeza relacionado con la RAI, la radio y televisión pública del país, que atraviesa una "tormenta perfecta".

Justo en momentos en que sus empleados declararon cinco días de huelga para protestar porque la RAI se ha vuelto "el megáfono de los partidos", también causó un terremoto la salida de Amadeus, una de sus máximas estrellas.

Después de idas y vueltas, Amadeus, seudónimo de Amadeo Umberto Rita Sebastiani, uno de los presentadores más populares de Italia, conductor de las últimas cinco exitosísimas ediciones del tradicional festival de canciones pop de San Remo, anunció formalmente el lunes pasado que dejaba la RAI para irse a Nove, el canal de Discovery del grupo Warnes Bros, en un pase que se oficializó este jueves.

En un video que subió a Instagram, el presentador, con decenas de programas a sus espaldas desde comienzos de la década de 1990, explicó que la decisión de dejar la RAI había sido difícil, agradeció a sus superiores que le garantizaron "autonomía y serenidad", y confirmó que la RAI había hecho "esfuerzos importantes" para que se quedara.

En un comunicado, la RAI admitió su "pesar" por la interrupción del vínculo, recordó los grandes éxitos realizados junto al presentador "que entraron en la historia de la RAI y del país" y confirmó que le había hecho al artista "todas las propuestas posibles en términos económicos y editoriales en la plena garantía de la máxima libertad artística".

Más allá de la cordialidad de rigor, Amadeus, de 61 años y una virtual gallina de los huevos de oro para la RAI, ya que en cinco años logró hacerle recaudar 227 millones de euros en publicidad, habría decidido concretar este clamoroso divorcio debido a las crecientes presiones políticas.

Según el Corriere della Sera, en el marco del último festival de San Remo, por ejemplo, le habrían llegado varios pedidos para que invitara a determinados cantantes y figuras varias por parte de Hermanos de Italia—el partido de Meloni—y de la Liga—la agrupación de su vicepremier y

ministro de Infraestructura, Matteo Salvini–. Una versión que desde la RAI desmintieron tajantemente como fake news.

#### Fuga de estrellas

Lo cierto es que, al margen de la clamorosa salida de Amadeus, un durísimo golpe de imagen para la RAI, en los últimos tiempos y después de la victoria de la centroderecha en las urnas liderada por Melonia fin de 2022, la televisión pública fue sufriendo una verdadera fuga de estrellas.

Amadeus, en efecto, además de recibir varios millones de sueldo, en el canal Nove volverá a encontrarse con Fabio Fazio, otro famoso presentador que el año pasado, después de 40 años en la RAI, también decidió irse y desembarcar en este canal de Discovery junto a su tam-

bién exitoso talk show dominical, Che tempo che fa, en el que ya entrevistó dos veces al papa Francisco.

Después de 25 años en el canal estataly en desacuerdo con su gestión, también dejó la televisión pública la reconocida periodista Bianca Berlinguer (hija del famoso político del extinto Partido Comunista italiano, Enrico Berlinguer), que optó por irse a Rete4, uno de los canales del grupo Mediaset, de la familia Berlusconi. También decidieron irse de la RAI los prestigiosos periodistas Massimo Gramellini y Corrado Augias, que desembarcaron en el canal La7, y Lucia Annunziata, que entre 2003y2004estuvoal frentedela TV pública italiana. El canal atraviesa una crisis "negra", con más de 600 millones de euros de deuda, y casi 13.000 empleados, entre ellos, 330 directores y 2068 periodistas.

Consciente del desastre que ha significado la pérdida de Amadeus, trascendió que por orden de Meloni desde Palazzo Chigi, sede del gobierno, habrían llegado llamados al actual director general de la RAI, Giampaolo Rossi, para darle una orden: "Fiorello debe quedarse en la RAI a cualquier costo". Fiorello es el seudónimo de Rosario Tindaro Fiorello, uno de los presentadores y cómicos más populares de Italia. Fiorello, que es amigo de Amadeus, a este punto aparece como la última joya de la corona. Si se va él, sería una catástrofe y, por lo tanto, la orden es "blindarlo".

Por todo esto y porque la oposición de centroizquierda acusa a la televisión pública –rebautizada "TeleMeloni"– de no darle espacio en los noticieros, la RAI se encuentra en ebullición.

Las presuntas presiones del gobierno de derecha de Meloni a sus principales noticieros, "doblegados por la propaganda soberanista", como acusó el Partido Democrático, el principal de la oposición de centroizquierda, desencadenaron la ira de los periodistas que, preocupados, también, por el éxodo de estrellas, proclamaron cinco días de huelga.

¿El motivo? Contrastar la "voluntad de transformar el servicio público en el megáfono de los partidos". En ese contexto, el Partido Verde Europeo pidió a la Comisión Europea que investigue a la RAI después de que el comité de supervisión de la emisora pública en el Parlamento italiano aprobó una iniciativa que permitía al canal transmitir actos políticos enteros y sin ninguna intervención periodística, en plena campaña para las elecciones europeas. •

## El príncipe Guillermo retomó sus actividades públicas

REGRESO. Se trata de su primera aparición desde que la princesa de Gales, Kate Middleton, anunció en un video que tiene cáncer

LONDRES.— El príncipe Guillermo de Inglaterra, heredero de la corona británica, reanudó ayer sus tareas públicas con una visita a una organización benéfica de ayuda alimentaria, su primera salida desde el diagnóstico de cáncer de su esposa, Kate Middleton, lo que reforzó las filas de la familia real mientras los problemas de salud mantenían fuera de plano a la princesa y al rey Carlos III.

El príncipe, de 41 años, llegó al mediodía a Surplus for Supper, una organización benéfica que redistribuye excedentes de alimentos en Surrey, al oeste de Londres, según videos compartidos por corresponsales que siguen a la realeza.

de ancianos, refugios, clubes y organizaciones religiosas de toda la comunidad local", escribió en X, en la cuenta oficial de los príncipes de Gales.

Durante la visita, algunos voluntarios entregaron al príncipe Gui-

Luego, visitó un centro juvenil de la capital británica que recibe las entregas regulares de la organización. Ayudó a cocinar, a descargar las cajas de la camioneta y a hacer el reparto.

La actividad tenía como objeti-

vo hacer un llamado de atención sobre los esfuerzos de reducir el desperdicio de alimentos para recortar emisiones de gases de efecto invernadero y alimentar a personas necesitadas.

"Un brillante modelo de sostenibilidad: los alimentos frescos que de otro modo se habrían desperdiciado se redistribuyen de forma gratuita para apoyar a bancos de alimentos, escuelas, residencias de ancianos, refugios, clubes y organizaciones religiosas de toda la comunidad local", escribió en X, en la cuenta oficial de los príncipes de Gales.

Durante la visita, algunos voluntarios entregaron al príncipe Guillermo tarjetas deseando la pronta recuperación de su esposa.

La semana pasada Guillermo asistió, junto a su hijo mayor, el príncipe George, al partido de fútbol Aston Villa-Lille, en Birmingham.

Distendido y sonriente, Guiller-

HARRY RENUNCIA A LA RESIDENCIA BRITÁNICA

Es oficial: el príncipe Harry, el quinto en la línea de sucesión al trono británico, se considera residente de Estados Unidos. Los documentos presentados en Companies House, un registrodeinformación de empresas británicas, muestranque Harry, usando su nombre completo de príncipe Harry Carlos Alberto David duque de Sussex, ha incluido a Estados Unidos como su"nuevo país/Estado habitualmenteresidente", cambiandosu residencia principal del Reino Unido. La decisión lo aleja más de una reconciliación con los Windsor.

mo, seguidor del club inglés, llevó a Villa Park a su hijo de 10 años, luciendo una bufanda del equipo de Birmingham, que ganó a su rival francés por 2-1, el partido de ida de cuartos de final de la Europa Conference League.

#### La salud de la realeza

El príncipe había suspendido sus actos oficiales después de que Kate, la princesa de Gales, anunciara el 22 de marzo que estaba en tratamiento de quimioterapia para una forma de cáncer no especificada, después de varias semanas de especulaciones continuas sobre la situación de salud en la que se encontraba.

En un mensaje en video publicado ese día, Kate pidió "tiempo, espacio y privacidad" mientras ella y su familia asimilaban el diagnóstico.

"He hecho todo lo posible para procesary manejar esto en privado por el bien de nuestra joven familia", dijo entonces. "Nos ha llevado un tiempo explicarlo todo a George, Charlotte y Louis de una forma que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien", añadió.

La pareja y sus hijos no acudieron a finales de marzo al tradicional servicio religioso de Pascua en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres, que tuvo lugar una semana después del anuncio del cáncer de Kate.

El Palacio de Buckingham también anunció a principios de febrero que el rey Carlos III tiene un tipo de cáncer, detectado durante una operación de próstata unos días antes. Debido a ello, el monarca también está bajo tratamiento, por lo que ha limitado su funciones oficiales.

La reina Camilla, la princesa Ana y otros miembros de la familia real tomaron el testigo de la sucesión de eventos y ceremonias en agenda. •

Agencias AFP, AP y DPA



## DEL VIERNES 19 AL MARTES 23

**EN PRODUCTOS** DE LAS SIGUIENTES **MARCAS DE DESCUENTO** 











**EN SIDRAS Y BEBIDAS FIZZ** 

**EN PRODUCTOS** DE LAS SIGUIENTES **MARCAS DE DESCUENTO** 







DE DESCUENTO

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 



Villavicencio

Lucchetti

MILANESA DE SOJA

BIERHAUS





TARAGUI

Schneider







Macucas













Pannina

Terrabusi 🛊

ALFAJORES X 228/300 G.









BOT. X 1,75 LT.

Tregar

POSTRES























## EN VINOS FINOS, **ESPUMANTES Y** CHAMPANAS

TE REGALAMOS LA UNIDAD DE MENOR VALOR

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



## EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. BEBER CON MODERACION. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 ANOS.

PROMINICIÓN VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARRENTINA DESDE EL VERNES 13 HASTALE. MARTES 23 DE ARRIL DE 2024 VÁLIDO PARA CONFRAS EN COTO DIGITAL TOMBRA EN LA REPÚBLICA PRODUCTOS DEFITADOS EN LA ELVIVº 27 GAZ. SE RECONHERDA CONSULTAR LA REPORDACIÓN MUTRICIDADA EN LE ENVASE PRECIATORIAS EN LOS TERMINOS DE LA LEVIVº 27 GAZ. SE RECONHERDA CONSULTAR LA REPORDACIÓN MUTRICIDADA EN LA REPORDA SU CONSULTAR LA REPORDA CONSU CONSISTAND AGE CLARGO DE LOS MASANDS. LA GREETTA DE PRODUCTOS SERVICIONES HAVE EN CONTRAC FROM CONTROL OF A CONSULTE DOWN COTTO COM AR O LLA MANDO A FONDOCITO SOCIA-BRA-4540. ENCLUSIONES PROMOCODES MAGNETA DE PRODUCTOS SERVICIONAS DE LAS SUCLARSA ES EN WARM COTTO COM AR O LLA MANDO A FONDOCITO SOCIA-BRA-4540. ENCLUSIONES PROMOCODES MAGNETA DE PRODUCTOS SERVICIONAS DE LAS SUCLARSA ES EN WARM COTTO COM AR O LLA MANDO A FONDOCITO SOCIA-BRA-4540. ENCLUSIONES PROMOCODES MAGNETA DE PRODUCTOS SERVICIONAS DE LAS SUCLARSA ES EN WARM COTTO COM AR O LLA MANDO A FONDOCITO SOCIA-BRA-4540. ENCLUSIONES PROMOCODES MAGNETA DE PRODUCTOS SERVICIONES MAGNETA DE PRODUCTOS SERVICIONAS DE LAS SUCLARSA ES EN WARM COTTO COM AR O LLA MANDO A FONDOCITO SOCIA-BRA-4540. ENCLUSIONES PROMOCODES MAGNETA DE PRODUCTOS SERVICIONES MAGNETA DE PRODUC WAL DASS PARA COMPRAS FO CONTRA FOR PARA COMPRAS FO CONTRA FOR STATUS FOR FARMANS OF FAR NO INCLUSE CERVETAS SIN ALCOHOL. HE COMPRA HASTA - ACCUMENTATION OF COMPRA HASTA - ACCUMENTATI Y SERAN ENERGISE, MALBEC DV CATENA, MALBEC DV CATENA, MALBEC SA TA DV CATENA, FRANC CASA DE HÉRBERO, MALBEC CASA DE HÉRBERO, MALBEC CASEGRA BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO BRANCH ÁNDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN, VINDE RAN COPTE ENDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN CARMEN COPTE ENDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN CARMEN COPTE ENDO CHARDOÑNAY RESERVADO MARÍA CARMEN C DE ROCEGA CHANDON, NEPCER, CATENA ZAMADO, NEPCER, CATENA ZAMADO, LA GRANDE DAN FERSION, NOVEL CHANDON, LA GRANDE DAN FERSION, LA GRANDE DAN FERSI CONTINUODAD. LA TARLETA PROVISIONA ES REIMPRIMIDAD. LA TARLETA PROVISIONA ES REIMPRIMIDAD. LA TARLETA PROVISIONA ES REIMPRIMIDAD. PARA PROVINCIA DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTES DE MENDICIDA LA LEY PROVINCIA DE BENES Y SERVICIOS. LA INABERTO E LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTES DE MENDICIDA LA LEY PROVINCIA DE BENES Y SERVICIOS. LA INABERTO E LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTES DE MENDICIDA DI LA LEY PROVINCIA DE BENES Y SERVICIOS. LA INABERTO E LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTES DE MENDICIDA DI LA LEY PROVINCIA DE BENES Y SERVICIOS. LA INABERTO DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTES DE MENDICIDA DI LA LEY PROVINCIA DE BENES Y SERVICIOS. LA INABERTO DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTES DE MENDICIDA DI LA LEY PROVINCIA DE BENES Y SERVICIOS. LA INABERTO DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTES DE MENDICIDA DI LA LEY PROVINCIA DE BENES Y SERVICIOS. LA INABERTO DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTES DE MENDICIDA DI LA CENTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y ID MODIFICADA DISTRALMENTE DE LA FIGURA HUMANIA HA SOD RETIGICADA Y

8 | EL MUNDO LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

#### La invasión rusa | LOS TEMORES DE KIEV

## Ucrania advierte sobre el riesgo de una tercera guerra mundial si Rusia sigue avanzando

El premier ucraniano, Denys Shmyhal, llamó al Congreso de Estados Unidos a frenar la ofensiva de Moscú y a aprobar un nuevo paquete de ayuda militar

WASHINGTON.- "Si no la protegemos, Ucrania caerá. Y el sistema de seguridad global será destruido y el mundo deberá encontrar uno nuevo. O habrá muchos conflictos, muchos tipos de guerra similares y, al final, todo podría llevar a la tercera guerra mundial".

Así lo dijo el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, quien se encuentra de visita en Washington y concedió una entrevista a la cadena BBC:

al Congreso de Estados Unidos a aprobar un paquete de ayuda es- antes posible" para "salvar vidas y tancado desde hace meses en esa mejorar la situación en el campo instancia.

Shmyhal expresó un "cauteloso optimismo" respecto de la posible aprobación del proyecto de ley sobre ayuda exterior, que tiene US\$61.000 millones destinados a Kiev.

La propuesta, que se votará mañana en la Cámara de Representantes, incluye también financiación tanto para Israel como para el Indo-Pacífico.

Ucrania emite una advertencia tan alarmante sobre las consecuencias de su posible derrota.

El año pasado, el presidente Volodimir Zelensky, dijo que si Rusia gana el conflicto, podría invadir Polonia, desencadenando la tercera guerra mundial.

Pero los funcionarios del Kremlin ridiculizaron esas afirmaciones calificándolas de alarmismo occidental.

El mes pasado, el presidente ruso, Vladimir Putin, desestimó como "una completa tontería" las sugerencias de que Rusia algún día podría atacar a Europa del Este.

Rusia nunca ha atacado a un país de la OTAN, entre los que se incluye Polonia. El pacto de defensa colectiva de la OTAN significa que un ataque a un miembro constituye un ataque a todos.

#### Reacción de Moscú

De todas maneras, Rusia afirmó ayer que una nueva dotación de ayuda de Estados Unidos para Ucrania no cambiará la situación en el frente.

El Kremlin aseguró que no le preocupa la posibilidad de que Kiev reciba más ayuda militar occidental.

fluenciar el desarrollo de la situación en el frente", indicó el vocero del gobierno ruso, Dmitri Peskov, a los periodistas.

"Todos los expertos afirman que la situación en el frente es desfavorable para la parte ucraniana. Por ende, esto no va a cambiar nada", sostuvo.

La aprobación del paquete de Agencias ANSA y AFP

ayuda para Ucrania es incierta. La dotación ya fue aprobada en el Senado donde los demócratas son mayoría y cuenta con el apoyo del presidente Joe Biden, pero un sector del Partido Republicano se opone a dar más fondos a Kiev.

Estados Unidos es el principal sostén de Ucrania para repeler la ofensiva de Rusia, que comenzó en febrero de 2022.

El jefe de la diplomacia ucraniana, Dmitro Kuleba, se reunió con su homólogo estadounidense, El número dos de Ucrania instó Antony Blinken, y pidió sistemas de misiles tierra-aire Patriot "lo de batalla".

En este sentido, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó ayer al margen de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G-7 la "necesidad urgente y crítica de más defensas antiaéreas" para Ucrania.

Después de meses de un estancamiento del conflicto, las tropas rusas comenzaron a ganar terre-Esta no es la primera vez que no este año. Aunque los avances son modestos, Moscú espera aprovecharlos para asegurar un progreso decisivo en un momento en que cerca del 20% del territorio ucraniano sigue ocupado por Rusia.

#### Restricciones energéticas

En el terreno, dos personas murieron en bombardeos rusos en la región del Donetsk, en el este de Ucrania, según las autoridades locales.

Rusia y Ucrania intensificaron en las últimas semanas las operaciones contra infraestructuras críticas, atacando instalaciones militares y de energía lejos de la línea del frente.

El Ministerio de Energía ucraniano pidió ayer a los hogares y a las empresas que limiten el uso de electricidad "durante las horas pico", entre las 19 y las 22, debido a la sobrecarga que enfrenta el sistema debido a una ola de frío que se suma a los daños debido a los bombardeos rusos.

Ucrania reivindicó ayer un ataque "exitoso" contra la base militar rusa de Dzhankói, en la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014, y Kiev afirmó que en la operación logró destruir o dañar lanzadores de misiles "De ninguna manera va a in- S-400, equipos de radar y un centro de control de defensa aérea.

Por su parte, las autoridades rusas de ocupación en la región oriental del Donetsk acusaron al ejército ucraniano de haber golpeado un hospital en Gorlivka, dejando al menos ocho heridos, entre ellos un niño. •

## Un documento secreto revela los planes rusos para debilitar a EE.UU.



Fuego de artillería ucraniana, ayer, en Kupyansk, región de Kharkiv

#### **EL ESCENARIO**

Catherine Belton THE WASHINGTON POST

a cancillería de Rusia viene diseñando planes para intentar debilitara sus adversarios occidentales, incluido Estados Unidos, y aprovechar la guerra en Ucrania para forjar un orden global liberado de lo que considera un predominio norteamericano, según un documento secreto de la cancillería rusa que se filtró recientemente.

En un anexo clasificado del informe oficial y público Conceptos de política exterior de la Federación Rusa, la cancillería reclama "una agresiva campaña de información" y otras medidas que abarquen "la esfera político-militar, de la economía y el comercio internacional, y de psicología de la información" contra "la coalición de países hostiles" liderada por Estados Unidos.

"Debemos seguir ajustando nuestro abordaje de las relaciones con Estados hostiles", apunta el documento, fechado en 2023, al que tuvo acceso el diario The Washington Post a través de un servicio de inteligencia europeo. "Esimportante generar un mecanismo para detectar las vulnerabilidades de su política interior y exterior, con el objetivo de establecer pasos concretos para debilitar a los adversarios de Rusia".

Es el primer documento que confirmayverbalizaloque muchos en la elite de Moscú ya califican de una especie de "guerra híbrida" contra Occidente. Rusia está buscando socavar el apoyo de Occidente a Ucrania y contaminar la política interna de Estados Unidos y la Unión Europea, a través de campañas de propaganda que fomentan el aislacionismo y las políticas extremistas en esas sociedades, según documentos del Kremlin difundidos por The Washington Post. Y con su acercamiento a China, Irán y Corea del Norte, también quiere reformular el tablero geopolítico para volcar la balanza de poder global a su favor.

#### Lenguaje duro

Con un lenguaje mucho más duro y contundente que el documento público de política exterior, el anexo secreto, fechado el 11 de abril de 2023, afirma que Estados Unidos está liderando una coalición de "países hostiles" destinada a debilitar a Rusia, porque Moscúes "una amenaza para

la hegemonía global de Occidente." El documento dice que el resultado de la guerra de Rusia en Ucrania "será el que en gran medida determine las líneas generales del futuro orden mundial", una clara señal de que pa- de política exterior y su apéndice ra Moscú el resultado de su invasión está indisolublemente ligado a su capacidad -y a la de otras naciones autoritarias- de imponer su voluntad a nivel mundial.

Conceptos de política exterior de la Federación Rusa, publicado el 31 de marzode 2023 y a probado por el presidente ruso, Vladimir Putin, recurre a un lenguaje diplomático suave para solicitar "la democratización de las relaciones internacionales", la "igualdad soberana" y el fortalecimiento de la posición de Rusia en el escenario mundial. Aunque el documento también acusa a Estados Unidos y "sus satélites" de haber utilizado el conflicto de Ucrania para redoblar "su política antirrusa de larga data", también afirma que "Rusia no se considera enemiga de Occidente y notiene malas intenciones hacia él".

Rusia espera que Occidente "entienda que su política de confrontación y sus ambiciones hegemónicas notienen futuro, y que acepte la realidad compleja de un mundo multipolar", señala el documento público.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores rusono quiso hacer comentarios "sobre la existencia o inexistencia de documentos internos del ministerio" ni sobre el trabajo de la cancillería. "Comohemosseñaladovariasvecesyen diferentes ámbitos, podemos confirmar que el sentimiento es el de combatir con decisión las medidas agresivas adoptadas por Occidente en su conjunto en el marco de la guerra híbrida lanzada contra Rusia", agrega el ministerio en su descargo.

El reciente veto de Rusia a la ampliación del monitoreo de la ONU sobre las sanciones aplicadas contra Corea del Norte por su programa de armas nucleares y misiles balísticos, puso fin a 14 años de cooperación y fue "una señal clara" de que las acciones propuestas en el anexo clasificado ya están en marcha, señala un importante académico ruso con estrechos vínculos con los jefes de la diplomacia rusa. El académico habló bajo condición de anonimato para discutir las delicadas deliberaciones que se desarrollan en el Kremlin.

"Rusia puede traerle problemas a Estados Unidos en muchas regiones diferentes del mundo", señala

el académico. "Puede ser en Medio Oriente, en el noreste de Asia, en el continente africano y hasta en América Latina".

La elaboración de los conceptos secreto es resultado de un pedido a un grupo de académicos rusos para que hicieran propuestas de política internacional. Pero una propuesta presentada al ministerio en febrero de 2023 por Vladimir Zharikhin, subdirector del Instituto de la Comunidad de Estados Independientes, que mantiene estrechos vínculos con el aparato de seguridad de Rusia, expone las opciones de Rusia de forma todavía más directa.

#### "Fuerzas aislacionistas"

El académico pidió que Rusia "siga facilitando la llegada al poder de fuerzas aislacionistas de derecha en Estados Unidos", que "habilite la desestabilización de los países latinoamericanosy fomente la llegada al poder de fuerzas de extrema izquierda y extrema derecha en la región", y también "que apoye a los movimientos soberanistas y partidos políticos de Europa que están descontentos con la presión económica de Estados Unidos".

Otros puntos de la propuesta política, a la que también tuvo acceso The Washington Post, dan a entender que Moscú fogoneó el conflicto entre Estados Unidos y China por la isla de Taiwán para acercarsea ún más a Pekín, y también que busca "hacer que escale la situación entre Israel, Irány Siria, yasí mantener distraído a Estados Unidos en Medio Oriente".

Ante la consulta periodística, Zharikhin se negó a discutir su pro-

Losgobiernos de Occidente vienen advirtiendo que desde hace dos años Rusia ha intensificado sus campañas de propaganda e injerencia para socavar el apoyo a Ucrania y generar una nueva división global, y que los esfuerzos de propaganda rusa contra Occidente tienen resonancia en muchos países de Medio Oriente, Africa, Asia y América Latina.

"Meparece que Estados Unidos estaba convencido de que el resto del mundo-norte y sur-lo apoyaría en el conflicto con Rusia, y resultó no ser así", dijo Zharikhin en una entrevista anterior. "Eso demuestra que el mundo unipolar se acabó, y Estados Unidos se niega a aceptarlo"...

Traducción de Jaime Arrambide

EL MUNDO 9 LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

n conocido proverbio del pueblo ruso, siempre tan proclive al fatalismo, dice: "El destino vendrá y te atará de pies y manos". Y los biógrafos y quienes conocen bien al presidente ruso, Vladimir Putin, sostienen que no se puede entender al autócrata de hoy si no se comprende el fantasma que lo persigue desde fines de los años 80, cuando trabajaba en Dresden, Alemania Oriental, como espía.

La vocación por el espionaje en Putin es incluso anterior a su interés por la política.

Según recordó él mismo en las entrevistas con tres periodistas rusos para el libro biográfico En primera persona, publicado en 2000 -cuando llegó por primera vez a la presidencia y buscaba mostrarse como un líder abierto y democrático-, su vida quedó marcada en 1968, a los 16 años, cuando vio la película de Vladimir Basov La espada y el escudo, sobre un agente doble soviético en la Alemania nazi. A la salida del cine dijo: "Quiero trabajar de espía".

"No fue solo un capricho de un momento. Incluso, como si ya fuera un adulto, con 16 años fui a presentarme al edificio de la KGB en Leningrado. En otras palabras, lo había decidido en términos reales". señaló en el libro.

El psiquiatra Kenneth Dekleva, exmédico diplomático de alto rango del gobierno de los Estados Unidos, que trabajó durante cinco años en la embajada norteamericana en Moscú y se especializó en psicología y espionaje, contó a LA NACION las características de personalidad que suelen reunir los espías.

"Los mejores agentes son los que tienen curiosidad, inteligencia, resiliencia, interés en otras culturas, dominio de idiomas extranjeros, paciencia, resistencia y una alta tolerancia a la incertidumbre y la ambigüedad. Putin, que se ha referido a sí mismo como un especialista en relaciones humanas, posee muchas de estas cualidades", afirmó.

Cuando se presentó como voluntario a la KGB a los 16 años, le explicaron con ternura al joven Putin que primero debía tener un título académico, preferentemente en derecho. Así fue como dos años más tarde el futuro jefe de los espías rusos se inscribió en la carrera de abogacía de la Universidad de Leningrado.

Ya con su título universitario bajo el brazo, a fines de la década de 1970, su carrera de espía comenzó con seis meses de entrenamiento en la KGB, donde aprendió habilidades básicas de espionaje, como el reclutamiento de informantes. También perfeccionó sus conocimientos del idioma alemán, que había empezado a estudiar de adolescente, y trabajó en contrainteligencia rastreando a sospechosos de espías.

#### La vida en Dresden

La reacción familiar frente al primer destino asignado a Putin en el extranjero depende de la mirada de quien lo cuente.

El matrimonio formado por Vladimir, entonces de 33 años, y Ludmila, de 27 años, se mudó en 1985 de Moscú a Dresden, con una hija de un año, Masha, y Ludmila embarazada de Katia, que nacería en Alemania Oriental (RDA).

Putin viajó un tiempo antes y acondicionó el departamento familiar en el monobloque de Radebergenstrasse 101. Comparada con la vida gris en la Unión Soviética, a ella le gustó la RDA. "Cuando Ludmila llegó, en el otoño de 1985, con Masha en brazos, encontró sobre la mesa de la cocina una cesta con bananas, por entonces una rareza en su país", escribió Steven Lee Myers en el libro El nuevo zar.

La histórica ciudad atravesada por el río Elba le pareció encantadora a Ludmila por sus calles llama-



**ESPÍAS LEGENDARIOS** 

## Vladimir Putin. El traumático episodio en Alemania que dio origen a un autócrata

El propio presidente ruso recordó el impacto que tuvo en él el día en que el Kremlin guardó silencio frente a su pedido de ayuda después de la caída del Muro de Berlín, a fines de 1989

Texto Rubén Guillemí | Foto Archivo



La identificación de Putin como agente de la Stasi, la policía secreta de la República Democrática de Alemania

tivamente limpias. Y, como para no extrañar tanto con el cambio, en el barrio había un negocio donde vendían productos rusos, las escuelas eran bilingües y en el cine se proyectaban producciones soviéticas. Además, la oficina de Vladimir, en el segundo piso de Angelikastrasse 4-un edificio que aún hoy sigue en pie-, estaba a poca distancia del departamento familiar.

Les asignaron un automóvil Zhiguli que Ludmila consideró bastante bueno en comparación con el Trabant, que era el auto más popular de la RDA. "Los fines de semana había muchos lugares hermosos para visitar en las afueras de Dresden. Sajonia estaba a solo 20 o 30 minutos", recordó la esposa de Putin.

Pero desde el punto de vista profesional, para el agente Putin, que siempre tuvo sueños de grandeza, la aburrida RDA era un destino sin desafíos, casi "provinciano" entre los países satélites de la URSS. No tenía el brillo de un país occidental, y tampoco era Berlín, sino la ciudad industrial de Dresden.

El edificio de la KGB en esa ciudad era pequeño. Nunca trabajaron allí más de seis u ocho agentes. "La tarea oficial de Putin en la RDA era principalmente recopilar recortes de prensa, contribuyendo así a las montañas de información inútil El 9 de noviembre de 1989, de manera pacífica y sin derramar sangre, la población alemana había derribado el Muro de Berlín

producida por la KGB", escribió la ruso-estadounidense Masha Gessen en su biografía de Putin de 2012 El hombre sin rostro.

Además, hace algunos años el exdirector de archivo de la Stasi (la policía secreta de la RDA) Konrad Felber sacó a la luz un carnet oficial de Putin que lo identificaba también como agente de esa institución, y le permitía entrar sin problemas a las dependencias de los servicios secretos alemanes y reclutar informantes sin identificarse como agente de la KGB.

mática en Dresden que marcó definitivamente al hoy todopoderoso líder de la Federación de Rusia.

El9denoviembrede1989,demanera pacífica y sin derramar sangre ni disparar un arma de fuego, la población alemana había derribado el Muro de Berlín. Pero eso solo significó el libre tránsito entre dos sectores de la ciudad dividida entre dos

países. La RDA siguió existiendo hasta la reunificación, que se produjo casi un año más tarde, el 3 de octubre de 1990.

En el ínterin, las autoridades de la Unión Soviética tuvieron que resignarse a ver cómo día a día Occidente le iba arrebatando de a pedazos la joya más simbólica entre sus países satélites.

En esos tiempos convulsos, la fría noche del 5 de diciembre de 1989. poco menos de un mes después de la caída del muro, una muchedumbre de unos 5000 manifestantes asaltó el cuartel de la Stasi en Dresden y destruyó los archivos que durante cuatro décadas habían recogido minuciosamente información sobre las actividades de cada uno de los habitantes de la ciudad.

Luego, alrededor de la medianoche, algunos manifestantes enardecidos se dirigieron a la cercana oficina de la KGB. "El guardia que estaba en la puerta inmediata-Pero hubo una experiencia trau- mente se retiró del edificio", recordó en un documental de la cadena Mitteldeutscher Rundfunk uno de los miembros del grupo, Siegfried Dannath-Grabs.

Y entonces, quien apareció al frente del edificio fue el joven espía ruso, flaco y de poco cabello.

"Putin se acercó al grupo, en la puerta de la KGB, y habló en alemán fluido, pero con palabras firmes y concretas. Dijo sin dudar: 'El terreno está muy bien custodiado por mis camaradas. Tienen armas. Si personas no autorizadas irrumpen en esta zona, entonces he dado la orden de disparar", recordó Dannath-Grabs.

La advertencia logró intimidar finalmente al grupo.

La versión oficial de lo ocurrido aquella noche, contada por Putin en el libro En primera persona, tiene otros ingredientes.

Cuando vio lo que estaba sucediendo en los cuarteles de la Stasi, el entonces agente de la KGB llamó para solicitar protección de una unidad de tanques del Ejército Rojo con base en Dresden. Pero la respuesta fue un silencio devastador. "No podemos hacer nada sin órdenes de Moscú", le respondieron del otro lado de la línea. "Y Moscú guardó silencio", recordó Putin.

El espía con sueños de grandeza estaba viendo así en primera persona la caída de todo un imperio frente a turbas de manifestantes desarmados. Y él no era capaz de movilizar ni siquiera un tanque en su defensa.

"Putin quedó profundamente influenciado, tal vez incluso traumatizado, por el colapso de la Unión Soviética, a la que se ha referido como la mayor tragedia geopolítica del siglo XX", recordó el doctor Dekleva. "Y ese sentimiento de debilidad, vergüenza y humillación de Rusia resuena fuertemente aún hoy en la mayoría de los rusos, incluso en aquellos que no necesariamente lo apoyan políticamente. Pero en el caso personal de Putin, aborrece la debilidad", agregó el especialista que trabajó para la diplomacia norteamericana en Moscú.

#### Putin presidente

En este sentido, Dekleva señaló un detonante que avivó años más tarde el recuerdo de los días de la caída de la URSS en el hombre que gobierna Rusia desde hace casi un cuarto de siglo, pero que en sus primeros años se mostraba como un líder democrático, aliado de Occidente en la lucha contra el terrorismo.

En septiembre de 2001, pocos días después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el presidente Putin dio un histórico discurso en el Bundestag, en el que incluso, como un gesto de cercanía, fue el primer jefe de Estado extranjero en hablar públicamente en alemán a los legisladores alemanes.

"¡La Guerra Fría se acabó!", dijo Putin con entusiasmo ante el Parlamento de Berlín. "Hoy debemos decir que renunciamos a nuestros estereotipos y ambiciones, y que de ahora en adelante trabajaremos juntos por la seguridad de los pueblos de Europa y del mundo en su conjunto", afirmó.

Pero Dekleva marcó que hubo luego un punto de quiebre en aquella búsqueda de la unidad continental en 2008, cuando las ex repúblicas soviéticas de Georgia y Ucrania expresaron su deseo de unirse a la OTAN.

"El contraste entre el notable discurso de Putin en el Bundestag de 2001 y sus discursos desde febrero de 2022 es sorprendente. Su sensación de haber sido traicionado por la expansión de la OTAN hacia el este, especialmente en lo que respecta a Ucrania y Georgia, es fundamental para entender hoy suvisión del mundo. Él vio eso como una nueva amenaza existencial para Rusia y para su proyección de grandeza y poder estatal", comentó Dekleva a LA NACION.

El especialista concluyó: "De todas maneras, en realidad no pienso que Putin haya sido alguna vez un verdadero demócrata en el sentido occidental de la palabra. Siempre ha creído en su propio sentido de la fuerza, y nunca dejó de soñar con una Rusia fuerte frente a un orden potencialmente amenazador luego de la Guerra Fría". •

10 | POLÍTICA | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LOS ECOS DE LA INTERNA OFICIALISTA

El diputado Zago, que fue separado de la jefatura del bloque de LLA, buscó restarle importancia a la figura de Karina Milei. La hermana presidencial, junto con Martín Menem, impulsó que le quitaran el rango.



#### Escándalo en el Congreso | LAS DIETAS DE LOS LEGISLADORES

## A mano alzada y en un trámite veloz, los senadores votaron duplicarse el sueldo

Al final de la sesión, y con impulso del kirchnerismo, aprobaron un fuerte aumento de las dietas; la vicepresidenta Villarruel estuvo al tanto de la maniobra, aunque los libertarios tomaron distancia

#### Delfina Celichini

LA NACION

Sobre tablas y sin siquiera mencionar el objeto del proyecto, el Senado aprobó ayer a mano alzada un fuerte incremento en las dietas de sus legisladores, que pasarán a cobrar más del doble de lo que perciben actualmente. En la próxima liquidación de haberes, recibirán más de cuatro millones de pesos de bolsillo. El escándalo que siguió a la votación provocó que varios senadores renunciaran al aumento.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, que presidió la sesión, estaba
al tanto de la maniobra, ya que se
había acordado con los bloques en
la reunión previa de Labor Parlamentaria. Sin embargo, los libertarios se despegaron tras la votación.
"La casta se juntó para aumentarse
los sueldos", dijo el jefe del bloque
oficialista, Ezequiel Atauche.

Los siete senadores de La Libertad Avanza (LLA) no acompañaron la medida, pero tampoco manifestaron su oposición en el recinto, lo que los dejó en el plano de la queja retórica, pero no efectiva. Incluso uno de ellos, Bruno Olivera Lucero, firmó el proyecto junto a legisladores del resto de los bloques, pero luego adujo que se equivocó.

Sin embargo, el presidente Javier Milei aprovechó para interpretar lo sucedido en términos electorales. "Así se mueve la casta. Los únicos siete que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica..", escribió el primer mandatario en X.

En rigor, según pudo constatar LA
NACION en el Senado, algunos radicales, así como parte de la bancada de
Pro, no levantaron la mano. En tanto, el kirchnerismo, una porción de
la UCR-incluido Martín Lousteauy parte de los bloques que responden a los oficialismos provinciales
apoyaron el aumento.

Sin despacho de comisiones, la iniciativa necesitó de una doble votación. Primero requirió un mínimo dedos tercios de los presentes—ayer, 44 votos— para aprobarse sobre tablas. Y luego de ese aval la votación del proyecto en sí fue a mano alzada y generó opacidades sobre quiénes apoyaron realmente la sanción. Muchos senadores se escudaron detrás de este procedimiento para despegarse del incremento de dietas. No obstante, la votación fue validada por Villarruel, que dio por aprobada la iniciativa y de inmediato levantó la sesión.

#### Cómo se gestó

Mientras se buscaban los votos para la formalización de un grupo de embajadores en destinos estratégicos, entre ellos, Estados Unidos e Israel, para los que el oficialismo consiguió el apoyo del kirchnerismo, se gestó en paralelo una jugada en las sombras. Senadores de diferentes espacios políticos planificaron colar en la sesión un proyecto de resolución por el que se estableció un incremento de sus dietas, así como un mecanismo de actualización atado al valor del "módulo" que perciben los empleados legislativos.

Entre los firmantes de la iniciativa estaban el salteño Juan Carlos

#### "AUSTERIDAD": MACRI FELICITÓ AL BLOQUE DE PRO

Como hizo Javier Milei con su bloque, Mauricio Macri felicitó a la bancada de siete senadores de Pro por "no acompañar" el aumento de las dietas votado ayer en la Cámara alta. "Este momento tan delicado que atravesamos los argentinos nos necesita a todos comprometidos con la austeridad", enfatizó el expresidente en su cuenta de la red social X.

Los siete senadores de Pro no levantaron la mano para acompañar la suba, pero al igual que los libertarios, tampoco se opusieron, no pidieron abstenerse ni solicitaron debatir la moción. Participaron, además, de la reunión de jefes de bloque de anteayer, en la que se acordó la votación del aumento, su tratamiento "sobre tablas" (sin incluirlo en el temario que se difunde antes de la sesión) y su aprobación sin debate.

Romero (Cambio Federal); la neuquina Lucila Crexell (Comunidad Neuquén); los kirchneristas Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y José Mayans (Formosa), y los radicales Daniel Kroneberger (La Pampa) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego). Y apareció también la firma del puntano Olivera Lucero, de LLA.

Los legisladores de Pro afirmaron que los seis integrantes de su bloque se abstuvieron de levantar la mano. "Una vergüenza, absolutamente inoportuno y sin ninguna empatía con el difícil momento que viven la mayoría de los argentinos", dijo el cordobés Luis Juez, pero no lo manifestó de viva voz en el recinto.

Los "usos y costumbres" del Congreso indican que cuando hay un acuerdo político para tratar un proyecto sobre tablas —es decir, que no fue debatido ni aprobado en comisiones—, la votación se realiza a mano alzada, sin constatar realmente si los que apoyan son dos tercios de los presentes. Eso se da por descontado porque hubo un entendimiento previo entre los bloques. Y es lo que pasó ayer en el Senado.

La existencia del acuerdo político también se verificó en el hecho de que ningún senador manifestó su rechazo a la iniciativa de viva voz. Pero más tarde, ya fuera del recinto, hubo varios que desistieron formalmente del aumento de su dieta.

Tras las repercusiones negativas, los representantes mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri enviaron un mensaje a la Secretaría Administrativa de la Cámara alta para solicitarle que no los incluyera en la próxima liquidación de haberes con el incremento sancionado ayer por sus pares. Lo mismo hizo el misionero Martín Goerling.

Actualmente, los senadores perciben una dieta de \$1,7 millones. Con el incremento planteado en la resolución podrían empezar a percibir alrededor de 4 millones de pesos en mano, o más de 6 millones en bruto. Sin contar los adicionales por gastos de representación y arraigo.

En el Senado ya habían adoptado una postura distinta a la de la Cámara de Diputados por el aumento del 29,92% otorgado en febrero. Las diferencias entre Martín Menem y Villarruel fueron notorias. ●



El secretario Giustinian, la kirchnerista Di Tullio y Villarruel

### El instante de la votación. Un minuto y 52 segundos, sin ninguna objeción

Hubo legisladores, como Lousteau, que buscaron disimular su voto a favor; otros criticaron, después

No mencionaron siquiera el nombre del proyecto: el trámite de la resolución que duplicó las dietas de los senadores duró exactamente 1 minuto y 52 segundos, en los que reinó un clima inusual, entre la concordia y el disimulo.

Atentos a la discusión pública que se desató en el anterior intento de actualización salarial y a la presión pública del presidente Javier Milei para impedirlo, los senadores acordaron avanzar sin estridencias. Expresaron el acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria y todos estuvieron de acuerdo en someter a votación la resolución al final de la sesión, a mano alzada y con el mayor sigilo posible.

Quien puso la cara para proponer el tratamiento fue el experimentado Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta). Al pedir la palabra, planteó: "Obra en secretaría el proyecto de resolución firmado por varios senadores y que está también en las bancas de cada uno para que sea puesto en consideración". Nadie le pidió aclaraciones.

La vicepresidenta Victoria Villarruel sintonizó con el sobreentendido. Pidió que se votara "a mano alzada" la aprobación para tratar un proyecto sin despacho previo de comisión. Al ser un proceso no habitual, se requiere una mayoría de dos tercios de los presentes. Un número indeterminado levantó la mano para validar. Casi todos los integrantes de Unión por la Patria lo hicieron. Martín Lousteau, presidente de la UCR, levantó ligeramente la mano sin interrumpir la conversación que mantenía con su colega Guadalupe Tagliaferri.

De inmediato, se pasó a la votación del proyecto, de vuelta sin dejar constancia explícita de quién aprobó y quién no. En cuestión de segundos, Villarruel dio por aprobada la resolución sin que nadie hablara ni explicara qué era lo que se había tratado. "No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión", dijo la vicepresidenta.

"La casta se juntó para aumentarse los sueldos", señaló el jefe de bloque oficialista, Ezequiel Atauche, a la nacional retirarse de la sesión. Sin embargo, mientras se votaba no emitió palabra: conversaba en voz baja con su colega Bartolomé Abdala. Ninguno de los siete senadores de La Libertad Avanza levantó la mano para validar el tratamiento sobre tablas ni el proyecto en sí. Pero tampoco dejaron constancia en actas de su rechazo.

Si bien el oficialismo no acompañó con su voto, LA NACION CONfirmó que estaba al tanto de la idea, motorizada por la insatisfacción que generó la disposición de ascensos en la Secretaría General de la Presidencia, entre los que se encuentra la promoción a secretario de Estado del vocero presidencial, Manuel Adorni.

LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

#### Karina Milei SECRETARIA GENERAL DE



El exjefe del bloque de La Libertad Avanza Oscar Zago se refirió a la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien su hermano, el Presidente, llama "el Jefe" y lanzó: "Karina no es mi jefa política, es una funcionaria del Gobierno". Zago fue separado de la jefatura de la bancada luego de que avanzara con la designación de Marcela Pagano en la Comisión de Juicio Político, en contra de los deseos del titular de la Cámara baja, Martín Menem. Zago aseguró que su jefe político es Javier Milei.





FABIÁN MARELLI

## Milei despotricó contra los que votaron y esta vez despegó a Villarruel

"Así se mueve la casta", dijo el Presidente, que dejó a salvo a la vicepresidenta y a senadores de JxC

Apenas conocida la noticia, Javier Milei apeló a la red social X para hacer saber su descontento con el aumento en las dietas de los senadores. "Furioso", fue el término que usaron cerca del Presidente para describir su estado de ánimo. "Él sabía que podía pasar, pero sinceramente no creyó que se iban a pegar ese tiro en los pies", agregó un funcionario de su entorno.

"Así se mueve la casta... Los únicos 7 que votaron en contra son los
senadores de La Libertad Avanza...
El 2025 será paliza histórica", consignó el mandatario en X, antes de
partir rumbo a Bariloche, donde
hoy participará del Foro del Llao
Llao. Minutos después mencionó
que parte de los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) tampoco habían apoyado el aumento.

Quien quedó exenta del enojo fue la titular del Senado, Victoria Villarruel, pese a que el mes pasado ella misma se había manifestado a favor de la suba de las dietas. Cerca del Presidente rescataban ayer su actuación y decían que "tuvo las manos atadas" para impedir la suba. Ese mismo mensaje habría sido el que ella le transmitió a Milei. Desde el círculo del mandatario completaban que imaginaban que "debía sentirse mal por lo sucedido", pero que en el medio de una jornada frenética, el mandatario no la había

podido llamar para conversar.

La vicepresidenta no genera demasiadas simpatías en buena parte de Balcarce 50. Tampoco su discurso de "institucionalidad". Pero ayer había coincidencia en el Gobierno de que el tema la excedía, pese a que la vicepresidenta participó de la reunión de anteayer con los jefes de bloques en la que se adelantó el tratamiento del aumento (ver aparte).

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones", escribió Villarruel en X tras la votación. "Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna, pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo", completó.

"No es que tenían que recibir una llamada para saber cómo actuar, es algo que nos define", celebró un funcionario sobre el voto de los libertarios. El cabo suelto en ese esquema pareció ser Bruno Olivera, de San Juan, que apareció entre los firmantes de la iniciativa. Para el oficialismo, de todos modos, lo que sucedió ayer fue "ganancia" en términos electorales. • Cecilia Devanna

## La trastienda de una maniobra que "casi todos" avalaron

La resolución se pactó anteayer, en una reunión con los jefes de todas las bancadas y la vicepresidenta; se acordó votarlo sin debate

Gustavo Ybarra LA NACION

"Todos estaban al tanto de que esto iba a pasar y casi todos estuvieron de acuerdo". La frase pertenece a un legislador que participó de la redacción del proyecto y refleja, con amargura y bronca, que la decisión de aumentarse las dietas que ayer votaron los senadores contó con el aval de la mayoría de los miembros de la Cámara alta, a pesar de las críticas públicas lanzadas desde el oficialismo libertario y desde otros sectores políticos con representación en el Senado

La decisión de votar el proyecto sobre tablas se adoptó anteayer, al mediodía, en la reunión de jefes de bloque que encabezó la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en la que se definió el temario de la sesión celebrada ayer.

una vez consumada la votación.

En ese encuentro, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes legislativas de primera mano, se decidió que el tratamiento del proyecto se iba a votar sin debate y sobre tablas, para evitar incluirlo en el plan de labor, que es la hoja de ruta a seguir en cada sesión, y anticipar la jugada.

De hecho, la iniciativa recién fue presentada de manera oficial ayer al mediodía, por lo que en el momento en que se resolvió tratarla no había un número de expediente con el cual registrarlo en el temario. Esa determinación fue ratificada en otro encuentro celebrado unos minutos antes de que los legisladores bajaran al recinto.

Voceros de la vicepresidenta discreparon con esta versión. Confirmaron que el tema se discutió en la reunión de anteayer, con Villarruel presente, pero destacaron que en ese momento no hubo un acuerdo, sino que la jugada terminó de definirse ayer, antes de la sesión, en un encuentro de jefes de bloque del que, aseguran, no participó la presidenta de la Cámara alta.

La decisión de los senadores de aumentarse las dietas se filtró a la prensa en la tarde del miércoles, pero en ese momento el proyecto no se había presentado de manera oficial. No obstante, esto provocó el enojo de algunos senadores, que buscaron dar con el responsable de haber adelantado la jugada.

Algunos dedos apuntaron a Mariana Juri. Poco después de finalizada la sesión, la radical mendocina presentó junto a su comprovinciano y correligionario Rodolfo Suárez, exgobernador de Mendoza, una nota en la que le pide a Villarruel que, "en la medida de lo posible", no incluya el aumento en



El momento en el que se votó a mano alzada el aumento

la liquidación de sus dietas.

"Eso es una hipocresía", calificó la jugada un senador de la UCR, molesto con sus compañeros de bancada.

La resolución aprobada ayer a la tarde es el resultado de un reclamo que viene de largo arrastre en el Senado por el atraso que vienen sufriendo los legisladores en sus ingresos, pero que se potenció luego de que los presidentes de ambas Cámaras, Villarruel (Senado) y Martín Menem (Diputados), dieran marcha atrás con la actualización de las dietas que habían habilitado a fines de febrero al firmar, con un aumento de casi el 30%, la paritaria de los empleados del Poder Legislativo.

La resolución que retrotrajo la actualización se firmó el 11 de marzo pasado y fue el resultado de la presión ejercida desde la Casa Rosada por Javier Milei, que cuestionó en duros términos la medida.

Sin embargo, aquel disparo terminó volviéndose en contra del Presidente luego de que la diputada kirchnerista Victoria Tolosa Paz denunciara que los funcionarios de jerarquía del Poder Ejecutivo, incluido el jefe del Estado, la vicepresidenta, los ministros y secretarios, se habían aumentado sus ingresos en una proporción mayor (48%) apenas unos días antes que el incremento de las dietas de los legisladores nacionales.

Ese malestar latente y de larga data por el nivel de ingresos de los senadores terminó corporizándose anteayer, en un proyecto de resolución que fue firmado por representantes de casi todos los bloques políticos.

El texto comenzó a circular al mediodía del miércoles por las mesas del comedor del Senado, donde se encontraban almorzando varios senadores. Así, estamparon sus firmas el salteño Juan Carlos Romero, que no redactó la iniciativa pero fue quien pidió en el recinto su tratamiento sobre ta-

blas; el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego); el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, y el peronista Carlos Espínola, entre otros.

Un senador que participó de la elaboración de la iniciativa confió que el parámetro que se adoptó fue el de equiparar las dietas de la Cámara alta a lo que percibe un juez federal de primera instancia.

También avaló la iniciativa por escrito el libertario sanjuanino Bruno Olivera, senador del oficialismo mileísta. "Se equivocó, vio que había varias firmas de todos los bloques y pensó que estaba acordado", intentaron defenderlo en la bancada de La Libertad Avanza, que preside Ezequiel Atauche (Jujuy).

¿No sabía lo que firmó?, preguntó este diario. "Sí, sabía", explicó un senador oficialista que, en un rapto de sinceridad, criticó el manejo político de algunos de sus compañeros de bloque. "Se comportan como si estuvieran en un viaje de egresados", sentenció, lapidario.

Según una de las fuentes consultadas, en el proyecto también había estampado su firma la radical Carolina Losada (Santa Fe), que poco después se arrepintió y pidió que retirarán su aval. Lo cierto es que la rúbrica de la senadora no aparece en el documento oficial.

La gota que colmó la paciencia de los legisladores fue el ascenso a rango de secretario de Estado del vocero presidencial, Manuel Adorni.

"¿Resulta que le subieron el sueldo a un tipo que se la pasa respondiendo cualquier cosa y maltratando periodistas y nadie dice nada?", se quejó un senador de un partido provincial, destacando que el funcionario pasará a cobrar más de tres millones de pesos.

El mismo reproche se escuchó entre legisladores de la UCR, de Pro y el kirchnerismo. • 12 | POLÍTICA | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

#### Escándalo en el Congreso | EL IMPACTO POLÍTICO

#### **EL ESCENARIO**

## Cuando la voluntad no basta para cambiar

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

asi todos quieren que se haga, pero no logran concretar-✓ lo. El Gobierno la necesita y la oposición cooperativa se la quiere sacar de encima por convicción o conveniencia. Pero como en una trabada operación inmobiliaria, las partes terminan discutiendo no por el precio del departamento sinopor los acondicionadores de aire usados. Es lo que ocurre con la ya gastada "Ley de bases", que aún no logró salir del estado de proyecto, aunque casi no falta nada para que se apruebe. Al menos en la Cámara de Diputados.

Mientras el tiempo corre, no dejan de aparecer nuevas complicaciones y ruidos. Es lo que ocurrió ayer, a partir del aumento de la dieta de los senadores, que la oposición votó tras un acuerdo mayoritario previo de casi todos los bloques y aparentemente validó o, al menos, no logró evitar que se tratara, la vicepresidenta y titular del Senado Victoria Villarruel.

Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso vuelven a tensarse en el momento en que más distensión se requiere. Y no es un dato menor que en la Cámara alta se encuentra una de las barreras más elevadas para las iniciativas del Gobierno, a pesar de las recurrentes y avanzadas conversaciones con los gobernadores, con promesas incluidas. Los senadores representan a las provincias, pero no necesariamente actúan luego tal cual lo que prometen los mandatarios provinciales. Poderes en pugna.

Frente a la noticia del incremento, el presidente Javier Milei reaccionó como podía esperarse. No dejó pasar la oportunidad de fogonear el malestar social que suelen provocar los aumentos a los legisladores o funcionarios. Milei fortalece su capital simbólico mientras se demoran soluciones, y el ajuste, la caída del poder adquisitivo y la recesión golpean fuertemente a la mayoría de la sociedad. "La casta política" sigue siendo, a pesar de ella misma, la mejor aliada presidencial. Al menos, por ahora, después de cuatro meses de gobierno

"Así se mueve la casta... Los únicos siete que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica", publicó el Presidente apenas votado el aumento en la red de su admirado Elon Musk.

Tan rápida fue su reacción que después tuvo que enmendarse y aclarar que hubo otros senadores que no apoyaron la medida. Más elocuente imposible. Sin importar que el día anterior hubiera ascendido y, consecuentemente, subido el sueldo de su vocero. Tampoco pareció preocuparle que sus principales iniciativas deben lograr la aprobación de ese cuerpo. No solo la "Ley de bases", sino también la reforma fiscal y el cuestionado pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

El efecto de la votación del aumento que se dieron los senadores impactó, sin embargo, más allá del campo opositor. En el oficialismo volvieron a instalarse suspicacias en la relación entre el Presidente y la vicepresidenta, aunque Milei procuró desactivarlas al repostear una publicación de Villarruel, que respondía al bullying en las redes



recibido desde las cuentas de usuarios (y trolls) de su propio espacio, muchas de las cuales suelen tener el respaldo presidencial.

"Claro que hay limitaciones. Esto es una democracia. Si quieren que me comporte como una dictadora no lo voy a hacer. Las reglas son estas y todos los bloques estuvieron de acuerdo", escribió Villarruel en X. Antes se había referido a las acusaciones de mileístas furiosos al afirmar: "Lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo". Fin, diría el ascendido Manuel Adorni.

En la otra ala del Congreso, mientras, todos están a la expectativa y predomina un clima favorable a la aprobación de la ahora reducida "Ley de bases". Casi como un reclamo, más que como una descripción, una diputada de Pro exponía días pasados el estado de situación que se vive en la Cámara baja: "Queremos que el proyecto se apruebe y poder dar vuelta la página de una vez. Estamos para votarla, pero todo el tiempo aparece algo nuevo".

Desconfianza, sospechas y suspicacias entre el oficialismo y la dirigencia opositora, complican, no obstante, el cierre de las negociaciones por detalles, mientras se acumulan nuevos desafíos, que opacan los logros macroeconómicos, a pesar de la promoción que hace de ellos el Gobierno, los elogios que suscita en sectores empresariales y hasta el reconocimiento de la profundidad del ajuste y la baja de la inflación que explicita el Fondo Monetario Internacional.

"El Presidente necesita tener votada al menos una ley importante y dejar de tener el núcleo duro de su proyecto en un estado de fragilidad legal que genera incertidumbre y lleva a dilatar la toma de decisiones económicas", afirma un empresario que adhiere fervientemente al rumbo del Gobierno y mantiene la esperanza de que logre los resultados que se propone.

El hombre de negocios, como buena parte de la dirigencia política, empresaria y sindical, no centra la responsabilidad por la falta de avances concretos en el plano legislativo únicamente en la oposición. También son apuntados tanto o aún más el propio Milei, sus funcionarios y sus legisladores, que en las últimas dos semanas no han dejado de protagonizar papelones y peleas.

#### Desafío al ajuste con ilusión

Los problemas para hacer operativas las decisiones y concretar los proyectos oficiales terminan iluminando uno de los costados más cuestionados del Gobierno, como son la impericia y las contradicciones políticas, y los problemas para gestionar. Más allá del recorte de gastos, la no ejecución de partidas presupuestarias hasta límites nunca vistos (como expuso el domingo último Diego Cabot en LA NACION) o la postergación de pagos y obras imprescindibles, de lo que el Gobierno se enorgullece.

Es un hecho que la ventana de oportunidad para el disruptivo proyecto de Milei ha resultado hasta ahora mucho más ancha que el ventiluz que las miradas más pesimistas auguraban en un principio. Los agoreros deben revisar sus pronósticos.

El apoyo social se mantiene, en promedio, casi inalterable desde su asunción, a pesar de que en todos los grupos focales resultan mayoritarias las expresiones de quienes

Milei debió parar a trolls libertarios que atacaban a Villarruel

A pesar de la disposición a aprobar iniciativas, el Congreso no deja de ser un desafío complejo

La protesta universitaria será un test para el Gobierno y la oposición dicen que no la están pasando bien o que directamente afirman que la están pasando mal. El rechazo a todo o casi todo lo que representa el viejo régimen que implosionó sigue presente y empieza a competir con el temor a lo que pueda ocurrir si el Gobierno no acierta o fracasa. Entre lo viejo deslegitimado y el vacío político opositor, Milei conserva el crédito, aunque los resultados no lleguen. "Ajuste con esperanza" es la síntesis dominante del ánimo social.

No obstante, empiezan a aparecer algunas fisuras en ciertos sectores sociales y franjas etarias, como en el seno de la clase media y entre los mayores de 50 años, según surge de varias encuestas cerradas en el curso de esta semana. Los jóvenes, en cambio, siguen siendo la gran reserva mileísta.

"La juventud se divide en dos posiciones dominantes. Por un lado están los fanáticos de Milei, que apoyan todo lo que hace sin fisuras. Del otro, se encuentran los desinteresados o desesperanzados, que, con cierto fatalismo, piensan que esta es la última oportunidad de cambiar lo que hace mucho ya no funciona en el país y que si el Gobierno no tiene éxito, se irán. A la defensiva y en minoría, al menos a la hora de expresarlo, están los críticos u opositores, que rechazan casi todo lo que Milei propone por motivaciones tanto racionales como emocionales, éticas y estéticas, ideológicas y de valores", describe una consultora de opinión pública de vasta experiencia en la Argentina y otros países del continente.

Ese diagnóstico explica en buena medida la preocupación, impotencia y desconcierto de buena parte de los directivos y docentes de las universidades públicas. Contra todos los antecedentes, la reacción contra el ajuste de hecho que implica la no actualización del presupuesto de 2023 vigente, está corriendo por cuenta del claustro de profesores y de las autoridades, casi exclusivamente. Son ellos quienes principalmente motorizan las protestas que tendrán su clímax el martes próximo con la marcha convocada a la Plaza de Mayo.

Los estudiantes, que el 20 de marzo de 2001, por bastante menos, forzaron la renuncia de Ricardo López
Murphy como ministro de Economía de Fernando de la Rúa, ahora
han adoptado una actitud lejana a
su tradicional combatividad y rayana con la pasividad, por fuera de la
militancia universitaria más comprometida y enrolada en la oposición al Gobierno. Una expresión del
clima de época. O, mejor dicho, del
colapso de la dirigencia tradicional,
tras décadas de decadencia o estancamiento.

Milei abreva en esa fuente inagotable de desprestigio que padece buena parte de la política y de la dirigencia en general. La novedad y la promesa de un cambio radical siguen pagando en la opinión pública y más en el segmento joven, donde más dominaban la resignación, el enojo y el reclamo de transformación hace medio año.

La marcha del martes próximo puede ser un test crucial tanto para el Gobierno como para los opositores. La cantidad de asistentes y cómose desarrolle la protesta pueden tener consecuencias más allá del reclamo de la comunidad universitaria y de la sociedad que la apoye.

Los convocantes a la marcha, que esperan congregar a más de 50.000 personas, se proponen visibilizar el grave problema de la falta de recursos que aqueja a las universidades nacionales para sensibilizar a la sociedad y presionar al Gobierno. Según dicen las autoridades de diversas casas de estudios de todo el país, la magnitud de las restricciones que enfrentan es terminal. El decano de una universidad del conurbano afirma que la última boleta de la luz que le llegó equivale al 60% del presupuesto de este mes de la facultada su cargo. Es solo un ejemplo.

El número de asistentes y que se registren disturbios son preocupaciones centrales de los impulsores de la protesta. El temor a que haya infiltrados es creciente.

Del lado del Gobierno, el desafío no radica tanto en la cantidad de manifestantes. Por lo pronto, el aparato de comunicación oficialista ya ha puesto en acción al ejército de activistas en las redes para deslegitimar la marcha y acusar a la dirigencia universitaria. El manejo no siempre transparente de los recursos de la UBA y otras casas de estudios les da plafón para justificar tanto el recorte como la descalificación, sin importar las consecuencias.

Lo que sí importa en el Poder Ejecutivo es el orden en la calley, sobre todo, que no se interrumpa el tránsito, uno de los signos de identidad de la gestión mileísta. La represión a estudiantes puede tener tanto impacto negativo como una actitud permisiva ante los cortes de calles, actos prioritariamente prohibidos para el Gobierno. El protocolo antipiquetes se pondrá a prueba.

Oficialistas, opositores, sindicatos y movimientos sociales están
a la expectativa. La marcha de los
universitarios será la señal de largada o de revisión para la seguidilla de protestas que anunció la CGT.
Todo un test sobre el humor social
y las aptitudes políticas y de gestión
del Gobierno en la cima del ajuste.
La voluntad y la determinación son
atributos necesarios, pero no suficientes a la hora de gobernar. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

## El oficialismo logró aprobar el pliego de Wahnish como embajador en Israel

Enfrentaba rechazos en sectores del kirchnerismo, que finalmente resolvieron votar a favor para evitar que se exhibieran sus fracturas

El oficialismo obtuvo ayer un logro legislativo al conseguir la aprobación de los pliegos de los seis embajadores que había propuesto, incluido el de Israel, Axel Wahnish, quien había recibido varios cuestionamientos y que motivó intensas gestiones para destrabar los obstáculos.

A pesar de su rechazo en la Comisión de Acuerdos, tanto el kirchnerismo como el radical Martín Lousteau terminaron votando a favor de todos los pliegos, incluida la propuesta de Wahnish, fuertemente objetado.

El viraje en su posición se dio con el objetivo de no exponer fisuras internas en la bancada, así como para respetar la tradición del cuerpo que, salvo casos excepcionales, prestan acuerdo con las nominaciones diplomáticas giradas por el Poder

En estos términos lo expresó el formoseño José Mayans (Unión por la Patria): "Nuestro bloque va a acompañar la postulación de todos los embajadores porque es una prerrogativa constitucional del Presidente. Sin embargo, no coincidimos en la visión que tiene el Presidente respecto de las relaciones exteriores".

También fueron aprobados por unanimidad-67 votos-Guillermo Nielsen (Paraguay), Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India), Ian Selecki (Francia) y Sonia María del Milagro Cavallo (Organización de Estados Americanos), hija del exministro de Economía menemista.

Con el reciente ataque de Irán a Israel como telón de fondo, Villarruel y su escueta tropa de legisladores tuvo dificultades para obtener los avales para darle acuerdo a Wahnish, propuesto por Javier Milei para ocupar la sede diplomática de Tel Aviv.

Incluso cuando expuso en la comisión tuvo un cruce con Lousteau que parecía haberle reducido sus chances de éxito.

#### La pulseada

Rabino del jefe del Estado y sin experiencia diplomática, la designación de Wahnish encontró una amplia resistencia en el kirchnerismo, al punto de que mantuvo un fuerte entredicho con la senadora kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca) cuando concurrió a defender su pliego a la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

A pesar de la intención de algunos senadores de Unión por a Patria de rechazar el pliego de Wahnish, esta maniobra se desarticuló anteayer por la noche durante la reunión de bloque peronista, ante la imposibilidad de unificar una postura.

Tal como comunicó el jefe de bloque, José Mayans, los senadores kirchneristas acompañaron todos los pliegos y priorizaron mostrar cohesión.

Sin embargo, puntualizó: "Los legisladores de Unión por la Patria no compartimos el alineamiento del presidente Milei con la OTAN. Tenemos que ver lo

#### LOS SEIS NUEVOS DIPLOMÁTICOS



**Axel Wahnish** ISRAEL

Es el rabino de confianza de Javier Milei y su postulación encontró fuertes resistencias en la oposición.



Ian Sielecki FRANCIA

Apoyó a Milei en la campaña electoral y tiene vínculos con influyentes funcionarios del gobierno de Macron.



Mariano Caucino

Analista experto en relaciones internacionales, fue embajador en Israel durante la presidencia de Macri.



Gerardo Werthein ESTADOS UNIDOS

Con pasado como director del Comité Olímpico Argentino, fue una de las primeras designaciones de Milei.



Guillermo Nielsen PARAGUAY

Exsecretario de Finanzas y de perfil técnico, en 2022 y 2023 fue embajador argentino en Arabia Saudita.



Sonia M. Cavallo

Egresada en Economía en la Universidad de San Andrés, reside en Washington y es hija de Domingo Cavallo.

internacional, seguridad y cooperación, por unanimidad, con 67 votos afirmativos.

Desde hace dos años, Milei asiste con regularidad a Acilba, el centro de la comunidad judeomarroquí argentina, adonde Wahnish ejerce como rabino.

un momento particular de la vida de Milei.

lián Goldstein, fue él quien los

El libertario, según contó Goldstein, le planteó que se encontraba en medio de una crisis debido a las acusaciones que recibía en redes sociales, donde algunos usuarios lo tildaban de "nazi" y de parecerse

Fue entonces cuando Goldstein le recomendó que conversara con

lo y, desde entonces, ejerce una suerte de guía espiritual sobre el Presidente.

## Se abrió el debate por el paquete fiscal y anticipan que no se aceptarán cambios

En la Comisión de Presupuesto, los bloques dialoguistas reclamaron que la actualización por inflación de Ganancias sea trimestral, no anual

#### Laura Serra

LA NACION

Tras la primera ronda de intercambio entre la oposición y funcionarios del Gobierno en torno al paquete de leyes fiscales que ayer remitió a la Cámara de Diputados -que incluye la reversión del impuesto a las ganancias-, una conclusión quedó clara: por ahora el oficialismo no reformulará la iniciativa, al menos en sus aspectos medulares.

Frente al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, los diputados de la oposición dialoguista -incluido Pro, el bloque más cercano al Gobierno- formularon una serie de planteos, sobre todo en torno al impuesto a las gananmínimo no imponible del gravamen (\$1,8 millones para los solteros y \$2,2 millones para los casados con dos hijos) sea trimestral y no anual, como propone el Gobierno.

"Yo confío en que se va a lograr el objetivo (de una baja sostenida de la inflación), pero en caso de que no está la posibilidad de incorporar una cláusula para que, si se excede un determinado índice de inflación en un trimestre, se dispare la posibilidad de actualizar", propuso la diputada de Pro Germana Figueroa Casas, quien, entre otras cosas, también pidió que se contemple el reingreso al régimen de monotributo de aquellos contribuyentes cuya facturación anual, por el efecto de la inflación, excedió el monto máximo que permite este sistema.

Asimismo, la legisladora, y también el diputado Agustín Domingo (Innovación Federal), insistió en que el impuesto a las ganancias contemplealgún tipo de alivio para los trabajadores de la región patagónica, donde el costo de vida -y, por ende, los salarios- es más alto que el promedio del resto del país.

La negativa del funcionario fue tajante. "La idea es garantizar un tratamiento igualitario en términos fiscales para todo el mundo, que el sistema tributario sea el mismo para todos y que todos paguen de acuerdo con su condición puramente económica", enfatizó Guberman. Un latiguillo que repitió a lo largo de su exposición.

También le cerró la puerta a la posibilidad de que los mínimos no imponibles de este tributo, al igual que los montos de facturación contemplados en el régimen de monotributo, puedan ser actualizados de manera trimestral, pese a que el Gobierno así lo había planteado en la iniciativa original que envióal Congreso en enero pasado. Los opositores advirtieron que el efecto de la inflación, si bien evidenció una baja en los últimos dos meses, podría provocar que, eventualmente, nuevos contribuyentes sean alcanzados por el impuesto a lo largo del ejercicio fiscal si se mantienen incólumes los mínimos no imponibles y las

escalas. "La idea es hacer un ajuste anual por IPC, un indicador claro, de acceso general. El impuesto a las ganancias es un impuesto anual: a un empleado se le va reteniendo durante el año, al final del ejercicio se hace un cierre anual y se determina si pagó de más o pagó de menos. Hacer un ajuste anual tiene más sentido que seguir con ajustes a lo largo del año porque complejiza el tratamiento impositivo", respondió Guberman, quien, no obstante, aclaró que el proyecto establece la facultad del Ejecutivo para actualizar los montos del tributo. A los opositores no les satisfizo la respuesta.

#### **Tabacaleras**

El funcionario se mostró esquicias. Insistieron, por caso, en que vo frente al planteo de gravar con la actualización por inflación del la misma carga tributaria a las empresas tabacaleras. Este capítulo estaba incluido en la versión original del paquete: allí se establecía un aumento en los impuestos internos al tabaco del 70% al 73% y se suprimía el gravamen mínimo a los cigarrillos. Sin embargo, sin dar demasiadas explicaciones, el Gobierno decidió excluir este capítulo de la iniciativa, lo alimentó todo tipo de suspicacias sobre supuestos lobbies de empresarios tabacaleros en contra del aumento.

> El argumento del funcionario no convenció; todos los bloques, incluso Pro, anticiparon que insistirán en que este capítulo sea incorporado al proyecto.

> Anteloscuestionamientos de la oposición al proyecto, no fueron los legisladores del bloque de La Libertad Avanza los que primero salieron a defenderlo, sino la diputada Silvana Giudici, encolumnada en el sector de Proque responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

#### EL DESCARGO **DEL DIPUTADO ZAPATA**

El diputado de La Libertad Avanza Carlos Zapata rechazó tener algún vínculo con el empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, tal como consignó LA NACION en una nota del 12 de abril. "Deseo ser enfático en las siguientes declaraciones: nunca recibí dádivas de nadie, no conozco al mencionado señor Otero, a quien los medios han bautizado 'el Señor del Tabaco'. No estoy vinculado a él personalmente ni a través de interpósitas personas, por ello tales hechos y las suposiciones con respecto a mí, como también en relación con mi postura respecto del tratamientodeltextolegislativoenel renglón mencionado, el del tabaco, son absolutamente falsos yerróneos, mancillan mi honor y buen nombre que me agravian profundamente", señaló.

La nominación de Wahnish también tuvo reparos de Lousteau, quien no acompañó su dictamen en la Comisión de Acuerdos y cuestionó en esa oportunidad la intención expresa del Presidente

de mudar la embajada de Israel a

que se ha votado en la Unasur".

Jerusalén.

El senador porteño volvió a mencionar esta objeción durante su intervención en el recinto, dijo que "entraña un riesgo de múltiples dimensiones" que "está reconocido por expertos de las relaciones exteriores".

Además, Lousteau recordó la cuestión Malvinas como política de Estado y destacó que la decisión de mover la representación diplomática "es un problema de índole política porque la organización de la conferencia islámica tiene 51 miembros y muchos de esos miembros están en el comité de descolonización".

En la sesión de ayer, el Senado aprobó, además, una serie de tratados, acuerdos y convenios internacionales en materia de comercio El candidato

La relación comenzó en 2021, en

Según contó el economista Jupresentó.

a Adolf Hitler.

el rabino Wahnish.

Esa larga charla inició el víncu-

14 | POLÍTICA LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

## Despiden a directores en Trabajo e investigan "severas irregularidades"

AUDITORÍA. Cordero echó a 13 funcionarios de alto rango por presunta corrupción; a su vez, designó como número dos a una exasesora de Triaca; siguen las tensiones con Economía

#### Nicolás Balinotti

LA NACION

El despido de 13 funcionarios, cuatro de ellos de alto rango, abrió ayer una nueva crisis en la Secretaría de Trabajo, que está a cargo de Julio Cordero, exabogado del Grupo Techint.

Se desconocen por ahora los motivos oficiales de los desplazamientos, aunque se ordenó una auditoría interna para verificar una serie de gastos irregulares, según fuentes consultadas por LA NACION.

"Ninguno de los que se fueron ocupaban cargos políticos, eran funcionarios con experiencia, que están desde hace varias gestiones", dijo un dirigente que conoce el funcionamiento del organismo.

Cuatro de los funcionarios desplazados son directores de áreas sensibles y con trayectoria. Las salidas se oficializaron en paralelo con la designación de Liliana Acosta de Archimbal como subsecretaria de Relaciones del Trabajo, una suerte de número dos de Cordero. Acosta de Archimbal es una abogada que ya fue directora de Asuntos Jurídicos de Trabajo durante la gesnombramiento se concretó ayer en el Boletín Oficial a pesar de que ya estaba en funciones desde hace dos semanas.

"En el marco de las auditorías que se vienen realizando desde la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano, se detectaron severas irregularidades en el área de Administración de la Secretaría de Trabajo. En este sentido, como medida inicial se dispuso la separación de su cargo a 13 funcionarios del área, el inicio de sumarios administrativos y el precintado de oficinas para custodia de posible evidencia. Al finalizar las auditorías, de corresponder, se iniciarán acciones judiciales pertinentes", informaron desde la cartera laboral, donde ya se habla "de un presunto caso de corrupción".

Dos de los 13 desplazados son Nicolás Sojit, director general de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, y Martín Bugeiro, director general de Administración y Programación Financiera, según precisaron fuentes oficiales. Ambos ya habrían presentado su renuncia.



tión del macrista Jorge Triaca. Su Julio Cordero, secretario de Trabajo, y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

Las otras áreas involucradas en el escándalo interno de la cartera laboral serían Infraestructura e Informática.

En la sede central de la Secretaría de Trabajo, en la avenida Alem 650, está inhabilitado el 5° piso, donde se realizarán los peritajes para verificar si es que hubo irregularidades. La zona está custodiada, según informaron testigos. También hubo oficinas clausuradas en el anexo lindero, en Alem 638.

Cordero evitó hablar con LA NAcion sobre la auditoría, que habría comenzado con Omar Yasin, su antecesor, que fue despedido hace un mes. Desde el Gobierno no descartaron activar una denuncia judicial en caso de comprobar que existieron irregularidades.

El control de la Secretaría de Trabajo se volvió un fusible más del superministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello y en la que la motosierra de Javier Milei hizo estragos: 3611 despidos, entre ellos, más de diez cargos políticos de jerarquía. De esos 3611, unas 520 cesantías fueron en Trabajo. La última salida de alto impacto fue la de Mariana Hortal Sueldo, la número dos del organismo laboral y quien siguió los pasos del exsecretario del área, Yasin, a quien el Presidente responsabilizó sin argumentos del escándalo por la suba de su sueldo y de los ministros en tiempos de ajuste.

La salida de Yasin y la llegada de Cordero dejaron al descubierto los cortocircuitos entre la Secretaría de Trabajo y otras áreas claves del Gobierno, como el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, al mando de Luis Caputo y Nicolás Posse, respectivamente.

"Está muy trabada la comunicación con Economía y la Jefatura de Gabinete. Hay cosas que necesitan de autonomía y urgencia para resolver", reconocieron cerca de Cordero, en un intento de argumentar el retraso en las homologaciones de los acuerdos salariales sellados entre empresarios y gremialistas.

Las tensiones entre la cartera laboral y Economía se agudizaron

después de los intentos de Caputo de moderar e intervenir en las paritarias del sector privado. Para el jefe del Palacio de Hacienda, que está en Washington en reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fijar el tope salarial es determinante en su plan antiinflacionario.

La polémica que dejó al descubierto los cortocircuitos fue la paritaria de los camioneros. El gremio que lidera Hugo Moyano pactó hace casi dos meses un aumento de 45% para el bimestre marzo-abril que no fue homologado por el Gobierno, que pretende que las subas salariales no superen el 9%. El martes último, después de un conflicto que escaló, Moyano, Cordero y las dos federaciones empresarias del sector reformularon los porcentajes del acuerdo [15% en marzo y 9% en abril] y se añadió una suma fija. Nominalmente, no hubo cambios en el aumento para los trabajadores. "Fue un maquillaje", dijo alguien que conoció los detalles del nuevo trato salarial.

## Anhelo de los obispos para que el Papa venga al país

IGLESIA. Los obispos, que se encuentran reunidos esta semana en la asamblea plenaria del Episcopado en Pilar, le enviaron una carta al papa Francisco y le reiteraron que esperan su visita a la Argentina. El mensajetiene lugar en momentos en que el Pontífice evalúa la posibilidad de un viaje a su patria antes de fin de año.

Sin definiciones aún sobre un probable viaje, Francisco reafirmó recientemente su deseo de visitar el país al recibir el miércoles al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Como informó LA NACION, el mandatario provincial transmitió esa posibilidad y dijo que el Papa pidió "una mirada por la gente que más lo necesita".

Hasta ahora, la agenda del Papa prevé un prolongado viaje a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur del 2 al 13 de septiembre, que seráelmáslargodesupontificado.

Se estima que la decisión de encarar después un viaje a la Argentina dependerá de su estado de salud, dado que, según informaciones de distintas fuentes, sigue arrastrando problemas en la rodilla.

A fines de 2023, el papa Francisco debió suspender un viaje a Dubái en el que tenía previsto asistir a la cumbre sobre cambio climático, debido a una bronquitis.

"Siempre esperamos tu visita. Aquí estamos para el abrazo fraterno y el compartir abierto con este pueblo que un día te vio partir al encuentro de una paternidad más grande y universal", expresaron los obispos al Papa en la carta firmada por el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, y el secretario general, monseñor Alberto Bochatey.

"También rezamos para que cesen todas las violencias y agresiones y para que el diálogo prime siempre a fin de evitar la prolongación de estas situaciones que afligen a tantos pueblos y a la humanidad en general", añadieron los obispos.

Ya en noviembre de año pasado, como en asambleas anteriores, los obispos le enviaron una carta a Francisco para expresar susdeseosde"unaprontavisita". •

## Se entregó un nieto del Pata Medina buscado por un ataque

SINDICALISMO. Es uno de los tres familiares del exjefe de la Uocra platense que huyeron el viernes luego de agredir a un grupo rival

#### Javier Fuego Simondet

LA NACION

Juan Pablo Medina, nieto homónimo del exsecretario general de la Uocra de La Plata apodado "el Pata", se entregó ayer, tras permanecer seis días prófugo de la Justicia. Era buscado junto a dos de sus primos y otros militantes de la facción que los Medina lideran en el gremio de albañiles por "tentativa de homicidio agravado por la premeditación en concurso real con daño". La búsqueda se había activado luego de que protagonizaran un ataque a balazos, botellazos y palazos contra integrantes de un grupo sindical rival, liderado por Iván "el General" Tobar, que realizaban una olla popular en un barrio de Ensenada.

Juan Pablo Medina se entregó ayer, al presentarse en la Fiscalía N° 5, que investiga los hechos y cuyo titular es el fiscal Juan Mennucci. Otros dos nietos del Pata Medina son buscados por la Justicia: Braian Medina y Kevin Parrado (hijos de Analía Medina). Según pudo saber LA NAcion, estarían próximos a entregarse.

El padre de Juan Pablo Medina, detenido desde ayer, es Cristian "Puly" Medina, uno de los hijos del Pata. Frente a la casa de Puly, en el barrio Villa Tranquila, de Ensenada, ayer se desarrolló una marcha organizada por Tobar, líder de la facción rival del gremio, que está intervenido por la Uocra nacional (el interventor es Oscar Rizzo). Se tra sus rivales con palos, botellas desplegó un importante operativo de seguridad en el lugar. La protes-

ta fue pacífica, según pudo saber LA NACION de fuentes municipales, y estuvo integrada por mujeres.

El hecho por el que se pidió la detención de los tres nietos de Medina (y de otras seis personas) sucedió alrededor de las 18.30 del viernes pasado, en la calle, Güemes, entre Alberdi y Marqués de Avilés, Ensenada, Allí, integrantes del grupo de la Uocra liderado por Tobar (jefe de la barra brava de Estudiantes de La Plata) realizaban una olla popular y fueron agredidos por unas 30 personasquellegaron al grito de "Aguante el Braian Medina, aguante El Puly", según consta en las fojas judiciales.

Los atacantes arremetieron cony armas. Resultaron heridas dos personas, en el rostro y en la región

dorsal. Un auto marca Fiat, modelo Siena, recibió dos impactos de bala, sufrió las roturas de parabrisas, luneta, ventanillas y una puerta, además de abolladuras en el capot, una de las puertas y el techo, y la pinchadura de una rueda.

La pelea entre la facción de Medina y la de Tobar lleva años y acumula enfrentamientos violentos. Se disputan los puestos laborales, sobre todo en la refinería de YPF en Ensenada, que se reparten entre afiliados de la Uocra que integran una bolsa de trabajo.

En la refinería de YPF en Ensenada trabaja la subcontratista AESA, pero también ascendería últimamente la firma Techint, afirmaron a LA NACION fuentes al tanto de los cambios en la actividad de la refinería bajo la gestión nacional de Javier Milei. Destacaron que el cambio de firmas encargadas de las obras beneficiaría al grupo de Tobar.

Braian y Puly Medina lideran una facción dentro de la Uocra platense que disputa con Tobar, pero que también tiene cuentas pendientes con el propio Pata Medina. Esto quedó en evidencia el miércoles de la semana pasada, cuando la esposa del exjefe sindical (liberado en 2022 luego de haber estado preso por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión), Fabiola García, atacó a golpes y repartió insultos a un grupo de militantes de Braian y Puly que habrían intentado hacer pintadas vinculadas a la política interna del gremio frente a un camping sindical.

POLÍTICA | 15 LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

## Un informe secreto llevó a Milei a dejar de viajar en vuelos comerciales

**PREVENCIÓN.** El documento del Ministerio de Seguridad advierte que existieron amenazas anónimas contra el Presidente

Javier Milei decidió dejar de volar en aerolíneas comerciales luego de recibir un informe reservado del Ministerio de Seguridad que lo alertó sobre la existencia de llamativas amenazas registradas en el último tiempo. El documento, además, enumeró múltiples vulnerabilidades a las que se somete como presidente al viajar sin un protocolo acorde con su investidura.

A Milei no le gustan los aviones privados y en la Casa Rosada siempre señalaron que poner en funcionamiento a la flota oficial de aviones Tango resultaba muy costoso. Por eso, hasta acá el jefe del Estado hizo sus misiones al exterior en vuelos comerciales (excepto algún trayecto interno particular donde alquiló aeronave), una modalidad que le permitió exhibir austeridad y mostrar cercanía con los pasajeros a bordo.

Pero todo eso se terminó luego de que Milei decidiera, esta sema- vuelos comerciales salientes de Aena, regresar anticipadamente de roparquey Ezeiza, como así también damente o no constituyen una posu gira a los Estados Unidos y Dinamarca. El Ministerio de Seguridad les entregó a Milei y a otros

funcionarios de la Casa Rosada el "Informe de seguridad presidencial en traslados aéreos", elaborado por la Dirección General de Logística y Equipamiento Federal.

Allí se advierte que, desde su asunción, Milei recibió "diferentes violentos mensajes y amenazas de atentar contra su vida y entorno". Y subrayó un hecho peculiar detectado antes de su último viaje a Miami: "El hecho más reciente la singular frase que circulara por algunos medios de comunicación social, que daban nota sobre la web para realizar el check in, 'EZE-Desaparecido en combate', para los pasajeros que tomarían el mismo vuelo en el que viajaría el primer mandatario".

El documento advierte que, más alláde las amenazas personales a Milei, durante el segundo semestre de 2023 se produjeron distintas "amenazas de bombas anónimas sobre de vuelos provenientes del exterior dediferentesempresas comerciales".

El informe enumera una serie de

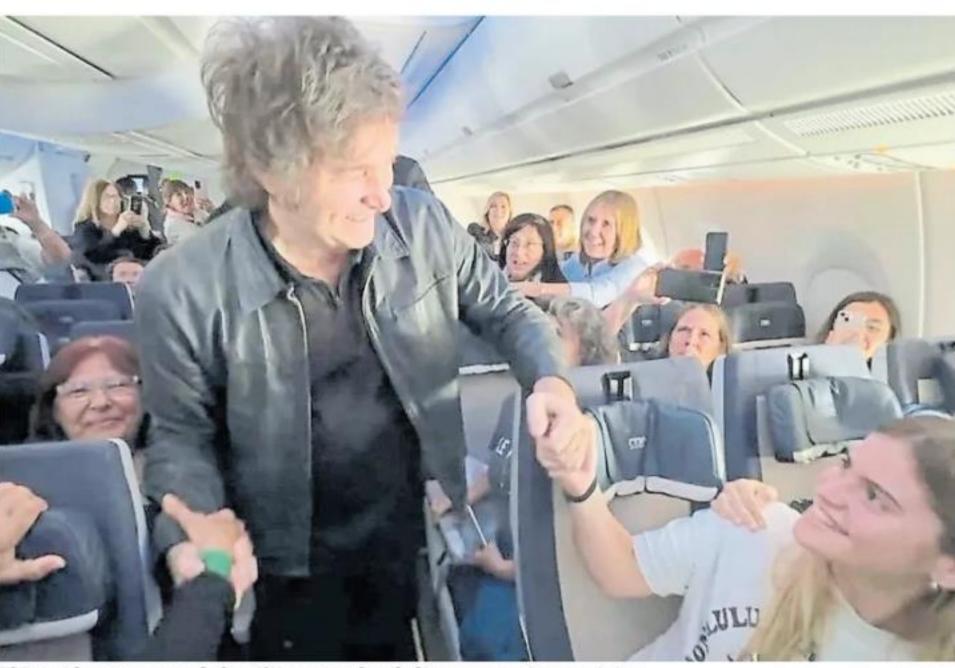

El Presidente, en uno de los últimos vuelos de línea que usó para viajar

ARCHIVO

vulnerabilidades que se verifican en el protocolo de seguridad presidencial cuando el Presidente aborda un vuelo comercial. La primera es que no es posible que haya una custodia armada que proteja al jefe del Estado en la cabina del avión. "Las líneas comerciales no transportan custodias armadas, en caso de un ataque directo, imposibilita dar respuesta y repeler la agresión".

El documento agrega que no es posible contar con los antecedentes del personal de la tripulación ni con la lista de pasajeros "que deliberasible amenaza contra la seguridad presidencial". Además, advierte que durante los vuelos puede haber

"personas con manifiesta intencionalidad de producir daño o realizar un acto delictivo contra la figura del Presidente y sus acompañantes" y que "configuran una situación de alto riesgo" ya que los potenciales atacantes pueden aprovechar la falta de chequeo de antecedentes de los pasajeros.

El documento del Ministerio de Seguridad agrega que también pueden existir riesgos por "pasajeros con desequilibrio emocional y psicológico" a bordo." "Con la situación de hermeticidad del vuelo y con la imposibilidad de descensos de urgencia y emergencia, una persona con patología agresiva, con pérdida de equilibrio emocional,

constituye un peligro latente que podría afectar en forma directa la integridad física presidencial", señala el informe.

El documento agrega que en los vuelos comerciales no hay buena capacidad para responder a "ataques cibernéticos y del espectro electromagnético, mediante la utilización de sensores, nuevas tecnologías, redes de internet, wifi de la empresa aérea" que podrían afectar los sistemas de controles y radares de la aeronave.

Otro capítulo del informe aborda la ausencia de "libertad de acción" que tienen el Presidente y su comitiva para tomar decisiones de urgencia durante el vuelo. •

## Renunció el jefe del órgano de control de Santa Cruz

SEÑALADO. Se trata de Carlos Ramos, quien encabezó el tribunal de cuentas provincial durante el kirchnerismo

Mariela Arias PARA LA NACION

ELCALAFATE.-Elpresidentedel Tribunal de Cuentas de la provincia, Carlos Ramos, renuncióal cargo después de 13 años al frente del máximo órgano de control de la provincia. No fue una decisión aislada: lo hizo mientras en la Legislatura está en curso el proceso de juicio político contra él y las vocales nombradas por Alicia Kirchner, en tanto que en los tribunales de Comodoro Py su nombre está en danza dentro del tercer tramo de la causa Vialidad: tiene un pedido de indagatoria solicitado por el Ministerio Público Fiscal pendiente desde 2018.

La renuncia de Ramos fue informada ayer por la gobernación santacruceña, pero empezó a tejerse el último martes, cuando por más de una hora y media se reunió con el gobernador Claudio Vidal, al que le expresó su voluntad de dejar el cargo por considerar que había "cumplido un ciclo" y que era "necesario oxigenar las instituciones de la provincia", según se informó oficialmente.

cargo en 2011, luego de estar al frente de la Fiscalía de Estado de Santa Cruz, y fue nombrado por el entonces gobernador Daniel Peralta.

La carta de renuncia de Ramos, que también incluyó el pedido de iniciar los trámites correspondientes a la jubilación ordinaria ante la Caja de Previsión Social, dejó ahora en libertad de acción a la gobernación para nombrar un vocal en el Tribunal de Cuentas.

Para el gobernador Vidal, la renuncia del ahora exvocal fue "un gesto de grandeza que no es común en estos tiempos y que agradezco". Y amplió: "Uno ve a algunos agarrados con garras y dientes a sus cargos, con tal de preservar sus privilegios". Más duro en sus términos fue el vicegobernador Fabián Leguizamón, quien denuncióa Ramos por no ejercer el control "que posibilitó el robo" al kirchnerismo y había iniciado el jury para

la destitución del cargo. En febrero, Leguizamón había denunciado penalmente a Ramos y a dos vocales del Tribunal de Cuentas, Matilde Morales y Romina Gaitán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión para luego solicitar formalmente Ramos había llegado al el juicio político. El vicegobernador confirmó ayer que el juicio para los dos vocales sigue adelante, al igual que

la denuncia penal efectuada en la Justicia.

A mediados de marzo ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político a los tres representantes del Poder Ejecutivo en el Tribunal de Cuentas. Leguizamón les atribuye a los funcionarios falta de control de las cuentas municipales y los ministerios, y la aprobación sin observaciones de las rendiciones de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), a través de la cual se licitaron obras públicas para Santa Cruz y en su mayoría el beneficiario fue Lázaro Báez, lo que derivó en la causa Vialidad.

En el primer tramo de ese expediente, la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por el desvío de obras públicas santacruceñas en beneficio de Báez. Ramos es parte del tercer tramo de la causa. Los investigadores afirmaron que el Tribunal de Cuentas santacruceño "contribuyó a la maniobra criminal investigada a través de la omisión sistemática y deliberada de ejercer sus deberes de fiscalización y control de legalidad sobre las obras viales direccionadas hacia el Grupo Báez, por la Administración General de Vialidad Provincial".







YPF S.A. lanzó el Proyecto Andes para optimizar su portafolio de áreas Upstream, el cual implica la cesión de su participación en ciertos grupos de concesiones de explotación convencional. Todo esto, en un marco de diálogo abierto, transparencia y difusión con todos los actores involucrados.

En ese contexto, a través de Santander, la compañía pone a disposición de todas las operadoras nacionales e internacionales el siguiente canal de comunicación para facilitar el acceso a la información: PROJECT.ANDES@SANTANDER.COM.AR (indicando por favor en el asunto del mail lo siguiente: "Interés en Proyecto Andes")

El Proyecto Andes tiene como objetivo realizar una asignación eficiente del capital que priorice aquellos activos de escala que aporten mayor rentabilidad y resiliencia a la compañía, siendo uno de los pilares del nuevo Plan Estratégico de YPF S.A. que busca cuadriplicar el valor de la empresa en los próximos 4 años.

Esta nueva estrategia, bautizada "Plan 4x4", busca transformar a YPF S.A. en una compañía de energía de "clase mundial" contribuyendo de este modo a transformar al país en un gran exportador de hidrocarburos para el año 2030.

YPF S.A. Macacha Güernes 515 C1106BKK Buenos Aires, Argentina 16 | POLÍTICA LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

## Una delegación del Gobierno visitó la base china en Neuquén

ACTIVIDAD AEROESPACIAL. Informaron que la recorrida tuvo carácter "técnico"; estuvo encabezada por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino



La estación de China instalada en Bajada del Agrio, Neuquén

ARCHIVO

#### Jaime Rosemberg

LA NACION

Casi tres semanas después de las quejas de Estados Unidos por la actividad en la base china en Neuquén, el Gobierno protagonizó ayer una "visita" a la instalación, con el permiso de Pekín.

La incursión tuvo un calculado paso adicional por la estación que tiene la Unión Europea (UE) en Mendoza, con similares características.

Bien temprano, el Gobierno anunció que llevaría adelante la "visita de una delegación a las estaciones espaciales de la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC) en Neuquén y de la Agencia Espacial Europea en Men-

doza los días jueves 18 y viernes 19 de abril".

El dato fue confirmado desde la Jefatura de Gabinete, que encabeza Nicolás Posse, quien tiene bajo su área la actividad aeroespacial.

La Casa Rosada no transmitió ninguna información sobre el resultado de la visita.

La recorrida, que comenzó en horas de la mañana y culminó por la tarde, tuvo carácter "técnico", según informaron. La comitiva nacional estuvo presidida por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino.

El funcionario fue acompañado por el secretario de Estrategia Nacional, Jorge Antelo. También participaron representantes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; la Secretaría de Estrategia Nacional, la Cancillería, y expertos del Enacom y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

La Conae es el organismo que ha llevado a cabo las visitas a la base china.

La instalación fue fruto de un acuerdo con China durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y comenzó a funcionar en 2018, durante el último tramo de la gestión de Mauricio Macri.

Sin menciones a la queja del embajador Marc Stanley, que en una entrevista con la nacion expresó su "sorpresa" porque "la Argentina permita que Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén", el Gobierno explicó los motivos de la recorrida.

#### EE.UU. ENTREGÓ **US\$40 MILLONES** PARA DEFENSA

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos comunicó ayer que aprobó la compra por parte de la Argentina de un avión modelo Basler BT-67 para misiones antárticas.

La noticia se conoció el mismo día en que la embajada norteamericana oficializó que ese país dará un subsidio al gobierno argentino para reforzar la seguridad nacional.

Son 40 millones de dólares en financiamiento militar extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) para apoyar la modernización de la defensa argentina. "Esta es la primera vez, desde el año 2003, que Argentina recibe fondos de FMF de Estados Unidos", resalta el comunicado. Esta semana, el Gobierno concretó la compra a Dinamarca de 24 aviones de combate F-16, con el respaldo de la administración Biden.

Desde la Casa Rosada dijeron que "el propósito de esta visita es evaluar el estado operativo, la seguridad y el cumplimiento de los estándares establecidos para estas infraestructuras".

Otroobjetivo declarado del oficialismo es "fortalecer la transparencia y las relaciones entre la Argentina y sus contrapartes europeas y chinas, en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes" por medio de esta, la primera visita oficial del gobierno de Milei.

El acuerdo bilateral original entre la Conae y China, firmado en 2012, estableció un comodato por 50 años para el predio, con exención de impuestos, y otorgó a la Conae el 10% anual de tiempo de uso de la antena.

En otro acuerdo posterior, de

2020, se establece que "los datos y la información técnica y científica obtenidos a través de la realización de experimentos conjuntos por parte de los órganos de ejecución, durante la implementación de programas de cooperación específicos, deberán estar disponibles para ambas partes e intercambiarse a la mayor brevedad".

Inspecciones periódicas de la Conae también se llevaron a cabo durante los distintos gobiernos, aunque no se establecerían en los acuerdos plazos concretos para esa verificación.

Como para que no queden dudas, desde el Gobierno agregaron que "la coordinación de esta visita se llevó a cabo en estrecha colaboración con ambas agencias, quienes han mostrado una disposición ejemplar y han brindado todas las facilidades necesarias".

El Gobierno había solicitado por carta al embajador de China en el país, Wang Wei, poder ingresar en la base para "despejar dudas", luego de una reunión entre el diplomático que responde a Pekín y la canciller Diana Mondino.

"El8deabril, elembajador Wang Wei mantuvo una positiva reunión de trabajo con la canciller Diana Mondino. Ambos llegaron al acuerdo de desmentir la especulación de que la Estación de Espacio Lejano es supuesta base militar", afirmó en las redes sociales la sede diplomática china luego de aquel encuentro.

Sin salir a desmentir esa aclaración de China, el Gobierno le bajó el tono a la preocupación de Estados Unidos, aunque decidió igualmente realizar la visita.

No por casualidad se incluyó también a la estación que la Unión Europea tiene en Malargüe, Men-

Fuentes de la delegación de la Unión Europea en el país explicaron a LA NACION que esa visita (que se llevará a cabo hoy) estaba "programada" desde hacía un año, en coincidencia con la llegada al país de una delegación de la Agencia Espacial Europea.

Luego de una carta enviada por el Gobierno, la UE dio el visto bueno para la visita "de modo totalmente transparente y abierto", afirmaron a LA NACION.

"El Gobierno considera esta visita una oportunidad para revitalizar las cooperaciones con ambas contrapartes y dar inicio a un mayor intercambio y presencia por parte de la Argentina en las estaciones espaciales", agregaron fuentes oficiales en diálogo con LA NACION. •

## La Argentina pide ingresar a la OTAN como "socio global"

ALIANZA MILITAR. Petri hizo la solicitud; el país hoy tiene el rango de "aliado extra" en la organización, que apoya a Ucrania ante Rusia

En el último tramo de su gira europea, y como parte de la alianza del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y las "potencias occidentales", el ministro de Defensa, Luis Petri, pidió ayer en la sede de la OTAN, en Bruselas, el ingreso a la alianza militar del Atlántico Norte. donde confluyen las fuerzas militares norteamericanas y de los principales países europeos.

"Me reuní con @Mircea\_Geoana, secretario general adjunto de la @NATO. Le presenté la carta de intención, que expresa la solicitud un socio global de esta organización. Seguiremos trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizary capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN", afirmó Petri en un posteo en la red social X. El pedido de ingreso a la OTAN llega después del paso del ministro de Defensa por Dinamarca, donde en nombre del Presidente firmó el contrato para la compra de 24 aviones caza a ese país, una operación bendecida por Washington.

La idea del Gobierno es dar el paso de su actual estatus de aliado extra-OTAN (adquirido en 1998 por una decisión del Congreso estadounidense) al de "socio global" de la OTAN, que en el continente solo ostenta Colombia.

El paso permitiría la incorporación de un agregado militar argentino a la sede central de la OTAN, en Bruselas, "ser parte del club", como de la Argentina de convertirse en afirma un exfuncionario del gobierno de Cambiemos, con la ventaja de permitir el intercambio con militares de otros países. De todos modos, hay quienes advierten que Gran Bretaña, con quien la Argentina sostiene su disputa por la soberanía de las islas Malvinas, también es parte de la OTAN, con capacidad de bloquear cualquier avance en la materia.

Según fuentes cercanas al ministro, el vínculo con la OTAN comprendería áreas como las operaciones de paz, seguridad y vigilancia y control del ámbito marítimo; mejorar capacidades cibernéticas, e interoperatividad con material de la OTAN, entre los cuales se encuentra el intercambio de información. "Lo que buscamos es modernizar y adaptar a las Fuerzas Armadas al estándar OTAN", dijo Petri.

En el cuartel general de la OTAN, y en una reunión posterior, Petri le planteó a Javier Colomina, secretario general adjunto para Asuntos Públicos y Política de Seguridad, las propuestas de la Argentina para explorar temas "de mutuo interés", como la seguridad marítima, y reforzar el diálogo estratégico de seguridad. "Vamos a seguir trabaiando en reforzar nuestra relación con la OTAN", señaló el ministro. Fuentes oficiales del Gobierno esperan que el proceso de incorporación sea "lo más rápido posible".

La OTANes un bloque de defensa colectiva entre Europa y América del Norte que se creó hace 75 años para hacer frente a las amenazas de la Unión Soviética. Desde entonces, la alianza transatlántica pasó de tener 12 a 32 miembros y, de hecho, su expansión hacia el este de Europa fue uno de los motivos que llevaron a Vladimir Putin a invadir Ucrania, que buscaba sumarse al bloque.

Hace diez días, Milei expresó la disposición del Gobierno a "ayudar" a Ucrania para frenar a Rusia. "Todo lo que podamos ayudar lo vamos a hacer", afirmó, y dejó entrever que se estaba evaluando algún tipo de apoyo militar al presidente Volodimir Zelensky, que estuvo en la asunción de Milei como presidente.

Durante semanas, ambos presidentes evaluaron la posibilidad de una cumbre latinoamericana de apoyo a Ucrania en Buenos Aires,

de concreción aún incierta, aunque sí hay "intenciones" de combinar un encuentro en junio, en Ucrania, como parte de su gira por Europa, donde fue invitado a participar de la cumbre del G-7, en Italia.

El principio central de la OTAN es el de defensa colectiva, es decir, que un ataque a uno de sus países miembros se considera un ataque a todos, y desemboca en una respuesta de toda la alianza al agresor.

Los socios globales de la OTAN incluyen a Afganistán, Australia, Colombia, Irak, Japón, la República de Corea, Mongolia, Nueva Zelanda

"El compromiso de la OTAN con socios globales está adquiriendo cada vez más importancia en un entorno de seguridad complejo, donde muchos de los desafíos que enfrenta la Alianza son globales y ya no están limitados por la geografía", menciona el sitio web de la OTAN. • Jaime Rosemberg

POLÍTICA | 17 LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

## Rosatti visitó la Cámara de Casación, en un gesto de fuerte impacto político

COMODORO PY. La infrecuente reunión se dio tras la postulación de Lijo a la Corte; es un tribunal en el que tiene incidencia Lorenzetti

#### Hernán Cappiello

LA NACION

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, visitó el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py y se reunió con la Cámara Federal de Casación, un ámbito donde su colega Ricardo Lorenzetti tiene algunos interlocutores habituales y conserva influencias.

Desde lo formal, la visita del juez Rosatti a la Casación tuvo el propósito de conversar con los magistrados sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Rosario y en el resto del país, pero desde lo símbólico permitió mostrar la foto del presidente de la Corte con los jueces del tribunal penal federal, presidiendo la mesa. La reunión se realizó en la Sala de Acuerdos de la Casación, en el primer piso de Comodoro Py 2002, y participaron el vicepresidente primero, Daniel Petrone; el vicepresidente segundo, Diego Barro etaveña, La reunión ylos magistrados Ángela Ledesma, Carlos Mahigues, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokary Javier Carbajo. El presidente, Mariano Borinsky, no participó porque estaba de licencia.

Rosatti enfatizó la importancia del trabajo conjunto y habló de la necesidad de mantener el diálogo con el resto de los jueces, en particular en Rosario, de cara a la implementación del nuevo código.

El presidente de la Corte destacó el rol fundamental de la Cámara de Casación Federal en la implementación del Código Procesal Penal Federal como cabeza del procedimiento y el posible listado de conjueces para la cobertura de la contingencia.

Repasó los temas de agenda del máximo tribunal y escuchó la opinión de los magistrados de la Cáma-



El juez Rosatti, en la Cámara de Casación

ra, en especial las vinculadas con la puesta en vigor de la reforma procesal, dotación de personal y equipamiento tecnológico.

Fue un encuentro muy sobrio, sin estridencias, de alto nivel jurídico -dijo uno de los magistrados-, y duró más de dos horas. Expusieron la jueza Ledesma y sus colegas Yacobucci y Mahiques. Yacobucci hizo gala de su erudición académica y Ledesma expuso las tareas que vienen realizando en Casación con la implementación del nuevo Código Procesal: con el resto de sus colegas están trabajando en una acordada para crear el Colegio de Jueces, indispensable para la puesta en marcha del nuevo mecanismo. El juez Carbajo, por otro lado, coordina las actividades de capacitación del personal judicial, con reuniones virtuales que reúnen hasta 200 personas por encuentro, lo que evidencia el interés en estas nuevas reglas del proceso.

Rosatti habló de la necesidad de

que la Cámara siga alineada con las premisas de la Corte, pero dándole la centralidad que tiene como cabeza del nuevo Código Procesal Penal Federal en todo el país, dijo una fuente del tribunal de Casación

Esta es la segunda vez que Rosatti visita la Cámara Federal de Casación Penal. La última vez fue el 9 de marzo de 2022. Era la primera vez en diez años que un presidente de la Corte visitaba a la Casación en Comodoro Py. Ahora volvieron los comentarios sobre la implicancia de este encuentro cuando muchos jueces federales apoyaron la postulación de Lijo como candidato a integrar la Corte, impulsado por Lorenzetti. "Rosatti vino a pisar fuerte, a dejar su impronta, como diciendo que Comodoro Py no es de nadie, es de la Corte y él la representa", dijo a la Nacion una fuente de los tribunales federales al analizar la implicancia política de la visita. Los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal agradecieron la visita del presidente Rosatti.

## Lanata denunció a Milei y la causa cayó en el juzgado de Lijo

EXPRESIÓN. El Presidente lo había insultado porque el periodista tuvo una opinión crítica

#### Candela Ini

LA NACION

El periodista Jorge Lanata denunció ayer al presidente Javier Milei por injurias en los tribunales federales de Comodoro Py y la causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo, el juez postulado por el gobierno nacional para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fiscal que intervendrá en esta causa con Lijo, como subrogante de la fiscalía 1 (que está vacante), es Ramiro González. González es un funcionario de fuertes vínculos con la jueza federal María Servini, a su vez cercana a Lijo. Los abogados que promovieron la querella por injurias son Elba Marcovecchio, esposa de Lanata, y Patricio Carballés.

Según la denuncia a la que accediólanacion, Milei injurió a Lanata cuando lo llamó "mentiroso" y lo acusó de "recibir sobres".

"La libertad que está en juego es de quienes piensan distinto a la autoridad", sostuvo el periodista que querelló al Presidente. En un comentario sobre el ataque de Irán a Israel, durante el pase con tre, el periodista había criticado la presencia del embajador israelí en la reunión de gabinete del domingo pasado por la noche.

El Presidente le respondió y lo tildó de mentiroso, pero además lo acusó y dijo: "Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró, dando así comienzo a la reunión formal del CC (Comité de Crisis)", explicó, y acusó: "Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?".

Un comunicado oficial de la Presidencia había dado cuenta de la participación del embajador en la reunión citada por Lanata. El parte oficial incluyó una foto de Sela junto al Presidente y los ministros.

Después de los dichos de Milei,

Lanata le respondió en su programa de radio, y advirtió que iba a iniciar acciones legales contra el Presidente. "Le voy a hacer una demanda por calumnias e injurias, a ver si así se acostumbra a no insultar con libertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas, sea el presidente de Naciones Unidas o el presidente de la Argentina", había anticipado.

El texto de la denuncia, al que accedió LA NACION, se refiere a un "plan trazado" y a un "ataque incesante a la prensa". Enumera al menos seis episodios en los que el Presidente embistió contra periodistas como María O'Donnell, Luisa Corradini, Silvia Mercado, Jorge Fernández Díaz, Jorge Fontevecchia y Víctor Hugo Morales. "La lista continúa, pudiendo señalarse también expresiones contra María Laura Santillán, Romina Manguel, entre muchos otros casos. Todo esto generó la preocupación de asociaciones que nuclean a periodistas y medios de prensa como Fopea y ADEPA", agrega la denuncia.

Como contenido adjunto a la denuncia presentó tuits de Milei y el comunicado oficial de la Eduardo Feinmann en Radio Mi- cuenta Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), que dio cuenta de la participación del embajador israelí en la reunión. La denuncia de Lanata refuta los dichos del Presidente -que lo describió como larretista-, pero también los cuestiona. "Me identifica como 'larretista', algo que no soy en modo alguno, y sin perjuicio que no se enrola como 'ofensa', denota que me ubica en una ideología política distinta a la suya", dijo Lanata. Cuestionó especialmente la tendencia de Milei a criticar a quienes no considera afines a sus ideas.

La denuncia también le reprocha al Presidente haber tildado al periodista de "mentiroso". Y lo apunta principalmente por haberlo acusado de "recibir sobres".

#### Procesan a De Vido por un fraude con la Unsam

porteña revocó el sobreseimiento y directamente procesó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido por fraude al Estado en la contratación para la Universidad de San Martín (Unsam) de obras, laboratorios y producción audiovisual destinadas en 2011 a la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (Satvd-t) por más de 300 millones de pesos, con un supuesto sobreprecio del 56 por ciento.

El sistema de TV digital gratuito de televisión.

zun, Eduardo Farah y Roberto Boico-con una disidencia

TDA. La Cámara Federal fallo en el que se confirmaron los procesamientos del exsecretario del Conejo Asesor creado al efecto, Luis Alberto Vitullo; el exrector de la Unsam Carlos Rafael Ruta; Raúl Eugenio Pieroni, director de obra por la Unsam, y Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad; además de Horacio Pérez, Martín Ramírez, de la firma Urban Baires, que hizo la obra civil, y Domingo Alfredo Simonetta, de la empresa Sistemas de Video Comunicación.

De Vido estaba sobreseído terrestre (TDA) fue una ini- en la causa, pero los jueces ciativa del kirchnerismo en Irurzun y Farah lo proceguerra con el Grupo Clarín saron. Dijeron: "La prueba para tener un mecanismo colectada permite aseverar la intervención material del Las decisiones las toma- nombrado en cada uno de ron los jueces Martín Irur- los tramos de la maniobra" y agregaron que se buscó ampliar el presupuesto y alterar parcial, en la que votó por no las contrataciones, para "caprocesar a De Vido-, en un nalizar las erogaciones". •

## iDONÁ!

#### Alimentos y art. de higiene

La Fundación Camino a Jericó en Florida, Buenos Aires, acompaña a personas en situación de calle para recuperar y encaminar sus trazos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención.

Para aquellos que concurren a su Centro de Integración Social "Hogar Brochero" y a la posada de convalecientes "Loyola" necesitan alimentos para el desayuno y artículos de tocador como jabón, sobrecitos individuales de shampoo, desodorantes y talco.

#### Fundación Camino a Jericó

elcaminoajerico@gmail.com IG: @caminoajerico





## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Francisco Jueguen y José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | s910,30   | ٧ | (ANT: \$913,22)  | 1     |
|-----------|-----------|---|------------------|-------|
| CCL       | \$1066,10 |   | (ANT: \$1062,61) | 10000 |
|           |           |   |                  | П     |

Mayorista \$869,50 ▲ (ANT: \$869,00)

Paralelo \$1025,00 ▼ (ANT: \$1030,00)

Turista \$1421,60 ▲ (ANT: \$1420,80)

Euro \$926,37 ▼ (ANT: \$927,66)

Real \$165,23 ▼(ANT: \$166,24)

Reservas 29.713 ▲ (ANT: 29.466)

en millones de US\$

#### El acuerdo por la deuda | MISIÓN EN ESTADOS UNIDOS

## Respaldo del Tesoro a Milei, pero se enfría la llegada de nuevos fondos

Caputo y Posse mantuvieron reuniones con el FMI y la Casa Blanca; el gobierno de EE.UU. habló de "impresionantes avances", aunque persiste la inquietud por el efecto del ajuste



CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.- El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunieron con la número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, y altos funcionarios del Departamento del Tesoro en su visita a Washington para comenzar a perfilar el futuro del programa económico tras haber logrado los primeros indicios de estabilización en la economía. Aunque el balance de las reuniones fue positivo y el Tesoro destacó los "impresionantes avances", el Gobierno enfrió la expectativa por una negociación para recibir una inyección de fondos frescos.

El fuerte ajuste fiscal y las correcciones que implementó Javier Milei han recibido un amplio respaldo en Estados Unidos, pero el gobierno de Joe Biden, el Fondo y analistas de Wall Street han dado una lista de inquietudes que, de momento, han quedado relegadas en un segundo plano, entre las que aparecen el alto impacto del ajuste en los sectores más vulnerables de la población, la calidadyla sustentabilidad del ajuste fiscal, y la capacidad de la Casa Rosada para amalgamar el apoyo político necesario para conseguir reformas. Ese doble mensaje quedó plasmado en un comunicado del Tesoro que elogió los "impresionantes avances logrados en la reducción de la inflación y la acumulación de reservas", pero a la vez alentó a la Casa Rosada a "continuar los esfuerzos para proteger a los más vulnerables".

Caputo y Posse arrancaron el día en el Fondo en una reunión con la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, yel staff del organismo para seguir con el idea y vuelta sobre el futuro del plan económico. "Fue una muy buena reunión", sintetizaron fuentes oficiales, aunque en la delegación argentina les bajaron después el tono a las expectativas de un nuevo acuerdo con dinero fresco, una conversación que el propio Fondo también ha calificado de "prematura".

"Seguimos trabajando para consolidar el plan económico con una charla mucho más constructiva que en el pasado", dijeron las fuentes sobre la conversación con el FMI.

De ese encuentro también participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el vicepresidente, Vladimir Werning; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el director del Cono Sur para la Argentina en el board del Fondo, Leonardo Madcur. Gopinath estuvo acompañada por el director para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, y el subdirector, Luis Cubeddu, y el jefe de misión para la Argentina, Ashvin Ahuja.

Economía resaltó que "se conversó sobre los avances de las reformas que se están llevando a cabo en la Argentina, la situación macroeconómica y el sendero de políticas a llevar adelante en el corto plazo".

La cita con Gopinath en el Fondo se extendió por 30 minutos, indicaron fuentes oficiales. La reunión fue "muy positiva", afirmaron fuentes de la delegación, al describirla como un ida y vuelta cándido, amplio, en un carril de mayor entendimiento que en el pasado, apuntalada por el sobrecumplimiento de las metas del programa. Las mismas fuentes dieron a entender que la discusión sobre un nuevo acuerdo quedará para el futuro. Las fuentes también negaron la posibilidad de pedirle fondos frescos a Arabia Saudita.

El mismo elenco de funcionarios argentinos se reunió por la tarde en el Fondo con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro, Jay Shambaugh; el subsecretario adjunto del Hemisferio Occidental, Michael Kaplan; el secretario Adjunto de Finanzas Internacionales, Brent Neiman, y otros funcionarios para discutir "el estado de situación macroeconómica argentina, y sobre los avances de las reformas que se están llevando a cabo", indicó Economía. "El subsecretario Shambaugh analizó los impresionantes avances logrados en la reducción de la inflación y la acumulación de divisas y alentó a continuar los esfuerzos para proteger a los más vulnerables durante un dificil proceso de estabilización", dijo el Tesoro.

La última reunión fue en la Casa Blanca. Posse se reunió con el principal asesor para América Latina del presidente, Joe Biden, Dan Erikson, reemplazante de Juan González. •



Pablo Quirno, Santiago Bausili, Luis Caputo, Gita Gopinath, Nicolás Posse y Vladimir Werning ECONOMÍA

## Georgieva dijo que el ajuste avanza "muy rápidamente" y que la inflación baja más de lo previsto

La jefa del FMI puso la consolidación fiscal en el centro de su agenda de política global, que presentó en las reuniones de primavera en Washington

WASHINGTON (De nuestro corresponsal).—La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo que la inflación en la Argentina está bajando más rápido de lo previsto y que el gobierno de Javier Milei está avanzando "muy rápidamente" en el ajuste del gasto fiscal, renovando así los elogios del organismo a la gestión libertaria.

"Miremos a la Argentina, un país que durante mucho tiempo ha sido percibido como el rezagado desde el punto de vista de las reformas y ahora está avanzando muy rápidamente en el ajuste del gasto fiscal, consiguiendo que la inversión privada encuentre mejor rendimiento; la inflación está bajando un poco más rápido de lo que esperábamos inicialmente", describió Georgieva, al responder una pregunta sobre América Latina en la conferencia de prensa que brinda habitualmente en las reuniones de primavera del Fondo y el Banco Mundial.

La frase de Georgieva, que no respondió preguntas específicas sobre la Argentina o sobre las discusiones entre las autoridades y el Fondo respecto del programa vigente o la posibilidad de poner en marcha un nuevo acuerdo con fondos frescos, puso otra vez sobre relieve la buena recepción que ha tenido en Washington el giro económico de Milei. El plan libertario también ha despertado inquietudes por su impacto social, la sustentabilidad del ajuste y la capacidad del Gobierno para reunir el respaldo político necesario para sacar reformas del Congreso. Por ahora, esas preocupaciones aparecen en un segundo plano.

Al presentar su agenda de política global, Georgieva puso entre sus prioridades la consolidación fiscal, un pilar histórico de las recetas del Fondo, y la implementación de reformas para "reactivar las perspectivas de crecimiento".

"Los países deben desarrollar urgentemente resiliencia fiscal para estar preparados para el próximo shock, por muy duro que sea, cuando una parte de la población todavía necesita apoyo", dijo la jefa del Fondo, que fue reelecta hace poco para liderar al organismo por otros cinco años.

#### La agenda de Posse y Caputo

Ayer, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron reuniones en Washington para avanzar en las discusiones con el gobierno de Estados Unidos y el FMI sobre el futuro de la economía argentina y el respaldo financiero para afianzar el avance del plan económico. Caputo se reunió con la número dos del Fondo, Gita Gopinath, y el staff del Fondo, y con Jay Shambaugh, el funcionario del Tesoro que mantiene línea de comunicación con la Argentina.

El Ministerio de Economía dijo que en los encuentros de Caputo en Washington "se continuará dialogando sobre las reformas que se están desarrollando en la Argentina para ordenar la economía". En la mira del mundo inversor están las discusiones con el Fondo, que se mueven en dos frentes: la próxima revisión del programa vigente, heredado del gobierno de Alberto Fernández, y los avances hacia un eventual nuevo programa que pueda incluir fondos frescos—el número que circula desde hace meses

es US\$15.000 millones—y darle al gobierno de Milei el oxígeno que busca para levantar el cepo y un poco de alas a una economía hundida por ahora en una profunda recesión por las correcciones que implementó el Gobierno.

El organismo ha dicho en reiteradas oportunidades que hablar de
un nuevo programa, que debería
pasar por el Congreso, es "prematuro". En cambio, nadie anticipa
inconvenientes con la próxima
revisión dados los logros que han
conseguido hasta ahora Caputo y
su equipo tanto en el frente fiscal
como en el nivel de recuperación
de reservas.

"El progreso hasta ahora ha sido realmente impresionante", dijo esta semana el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, sobre el programa económico cuando LA NACION preguntó sobre las proyecciones del Fondo en la presentación de los últimos pronósticos del organismo.

"Las autoridades han podido registrar un superávit fiscal por primera vez en más de una década. Pero, por supuesto, esto llevará algún tiempo y requerirá una implementación firme de las políticas y es necesario hacer mucho más en una escala más amplia. Estamos siguiendo de cerca esta situación con nuestros equipos aquí en el Fondo, que están en estrecho contacto con las autoridades. Pero el progreso nuevamente ha sido bastante fuerte", agregó.

El Fondo prevé que la economía argentina se contraerá un 2,8% este año respecto del año anterior, en medio del fuerte ajuste fiscal digitado por el gobierno de Milei para equilibrar las cuentas públicas y combatir la inflación. •

LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

#### **DESDE ADENTRO**

## El relato de Milei convence a los propios y desconcierta a los ajenos

Florencia Donovan

-PARA LA NACION-

#### Viene de tapa

Más allá de las diatribas del Presidente en redes sociales, que tan hábilmente contribuyen a alimentar un relato casi tanto o más pegadizo que el que supo elaborar el kirchnerismo, para la casta global y la política, las formas muchas veces juegan tanto como la macro.

"Teníamos al CEO global que pensaba venir esta semana a la Argentina para reunirse con el Presidente, pero ni siquiera nos respondieron el pedido de audiencia. El CEO directamente suspendió el viaje", relataba algo frustrado un ejecutivo de una multinacional, que ya tiene presencia en el país y ahora tiene en estudio una inversión de varios miles de millones de dólares. Con la excepción de Sean Rad, fundador de Tinder, o de su encuentro groupie en los Estados Unidos con Elon Musk, de Xy Tesla, Milei prácticamente no recibe a ejecutivos de compañías, no importa la jerarquía que tengan. En el Registro Público de Audiencias no figura ni un solo encuentro empresario desde que asumió, en diciem-Stausholm, CEO global de Rio Tinto, o Jane Fraser, de Citi, tuvieron que contentarse con ser recibidos por la canciller Diana Mondino o el ministro Luis Caputo. Una cuestión de formas que pocos pueden

explicar. En las grandes compañías, con todo, el foco en estos días pasa por el Congreso y la "Ley de bases", que, según anticipan varios mandatarios provinciales, esta vez tiene altas chances de salir. En particular, la atención de las grandes empresas pasa por el capítulo que apunta a establecer un Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). En la industria minera, tal vez una de las de mayor potencial por estos días, el tema es clave. Hay cuatro proyectos de cobre que esperan señales políticas (y cambiarias) para arrancar: José María, Los Azules, Taca Taca y Pachón. "Todos estamos viendo qué pasa con José María, del grupo Lundin, que ya tiene el estudio de factibilidad. Si arranca, después vienen los otros tres. Pero el inversor necesita ver el liberalismo, una hoja de ruta, que se la cuenten", explicó un exsecretario de Minería. Cualquier proyecto de cobre hoy supera, con creces, todo el negocio del litio.

#### El timing lo es todo

El timing lo es todo En el negocio minero, el timing lo es todo. De hecho, hay al menos 40 proyectos de litio en el norte del país que están prácticamente paralizados por problemas de financiamiento. El ajuste en términos de personal ya arrancó en ese sector: hay algunos despidos y adelantos de vacaciones. El derrumbe en el precio internacional del mineral, que pasó de negociarse a un récord de US\$70.000 la tonelada después de la pandemia a US\$13.500 ayer, obligó a todos a revisar los planes de negocios. "Las cuatro empresas que ya estaban funcionando siguen. Lo mismo que Livent, que tiene garantizada la demanda de China, o Galan. Pero las que estaban en etapas más iniciales están con problemas", apuntó una fuente. Quienes operan en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, además, están a



Kristalina Georgieva y Luis Caputo

llo de la Corte Suprema provincial que pone en jaque a la actividad. La Corte le exigió el mes pasado al Ministerio de Minería provincial que realice un estudio de impacto ambiental acumulativo de toda la industria que está en el salar. Hasta que lo presente, no puede emitir nuevos permisos ambientales. Las empresas, que casi en forma anual deben renovar sus permisos, podrán operar hasta que les venzan sus habilitaciones actuales (algunastienen permisos hasta para dos años). Las nuevas compañías que quieren ingresar deberán esperar. Quienes conocen la política de la provincia aseveran que el fallo responde a una decisión de Jalil de no incrementar el financiamiento de la Justicia. Problemas de "casta", diría Milei. Pero la política juega en todos los niveles.

El gobierno de Mendoza es consciente del momentum de la minería. El gobernador Alfredo Cornejo visitó esta semana una feria minera en Chile, y cuenta con que el Senado provincial le apruebe la semana que viene el Código de Procedimientos Mineros, necesario para que la actividad despegue. La idea luego es aprobar como distrito minero la zona de Malargüe Oriental, lo que habilitaría unos 200 proyectos mineros. La gente del grupo Luksic (en la Argentina, dueños de CCU, pero en Chile también con fuerte presencia minera) le pidió al gobierno nacional reunirse con los gobernadores Cornejo y Marcelo Orrego, de San Juan. Junto con Chubut, Mendoza es una de las provincias que hasta ahora nunca habían logrado superar la presión que los movimientos ambientalistas ejercen sobre la política. O la política no tuvo la capacidad de seducirlos. Está por verse. Los sondeos de opinión que manejan ahora en la provincia muestran que el rechazo a la actividad minera es actualmente casi inexistente. La recesión podría lograr lo que la política no pudo.

Más allá de la "Ley de bases", también el sector privado mira cada vez con más inquietud la política cambiaria. Economistas afines al Gobierno, como Domingo Cavallo, empiezan a alertar que atrasar el

bre pasado. Algunos CEO globales que visitaron el país, como Jakob Stausholm, CEO global de Rio Tinto, o Jane Fraser, de Citi, tuvieron que contentarse con ser recibidos por la canciller Diana Mondino o el ministro Luis Caputo. Una cuestión de formas que pocos pueden explicar.

En las grandes compañías, con todo, el foco en estos días pasa por el gobierno provincial de Raúl Jalil cumpla un fallo de la Corte Suprema provincial que pone en jaque a la actividad. La Corte le exigió el mes pasado al Ministerio de Minería provincial que realice un estudio de impacto ambiental acumulativo de toda la industria que está en el salar. Hasta que lo presente, no puede emitir nuevos permisos ambientales. Las

Por lo pronto, en los próximos días saldrá una resolución para reducir los aranceles para los insumos plásticos, imprescindibles para gran parte de la industria. Para contener la caída del consumo, otro punto débil del plan económico, también hay planes de renovar en mayo el programa Cuota Simple, con el cual el gobierno libertario reemplazó el Ahora 12 del kirchnerismo. Y ya hay quienes piensan en una serie 4 del Bopreal, el bono que se emitió para saldar la deuda de importadores, para seguir retirando pesos del mercado.

#### Un número casi mágico

En el Gobierno admiten ahora que el levantamiento del cepo también podría demorar algo más de lo previsto. Hay un número casi mágico que miran a diario para ello: el de las reservas. "Cuando estén en US\$10.000 millones netas positivas vamos a poder sacar el cepo", aseguran ahora. Ese saldo por el momento está apenas por encima de cero. La especulación es que los dólares de la cosecha ayuden para que el cepo (aunque no todas las restricciones) sea historia hacia el segundo semestre. En el primer trimestre, algunas mineras aceleraron la liquidación de sus exportaciones aprovechando que, según su interpretación, desde diciembre -y hasta que se apruebe el nuevo capítulo fiscalno tienen que pagar retenciones. Solo Barrick, que extrae oro en Veladero, provincia de San Juan, liquidó más de US\$220 millones sobre un total estimado para el año de US\$800 millones.

En el FMI, en tanto, miran el plan con cautela, sobre todo con un Brasil que también está dejando depreciar su real frente al dólar, que subió 8,4% en el año. El organismo de crédito no quiere ser responsable de financiar el atraso

cena anteanoche en Washington, organizada por el banco Barclays, Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, dejó trascender entre banqueros que no hay grandes quejas con respecto a la Argentina por ahora. Una vez finalizada la revisión de mayo el organismo podría avanzar en un programa que incluya algo de dinero fresco. "Lo están postergando. El tema es que ellos ven que la Argentina tiene que ir a un esquema cambiario y monetario para poder hablar de un nuevo programa", confió uno de los presentes. También en el board del FMI hay quienes coinciden en esperar al menos hasta septiembre para ver cómo evolucionan el plan y la política.

En ámbitos diplomáticos, donde el relato libertario por momentos hace demasiado ruido, se muestran prudentes. Quienes se acercan al ministro Caputo con proyectos de financiamiento internacional se sorprenden cuando les responden que no tienen previsto endeudarse con organismos multilaterales, salvo que se trate de proyectos de ayuda social. Hay temáticas que no forman parte de la agenda oficial, el medio ambiente es una de las tantas. En eso el Gobierno es un fiel aprendiz de Donald Trump y de Jair Bolsonaro. Que deporte, turismo y ambiente sean una sola secretaría lo dice todo.

Por momentos, las delegaciones extranjeras ven en el Gobierno un comportamiento difícil de descifrar. Hay quienes aseguran que la relación entre la canciller Diana Mondino y el embajador norteamericano, Marc Stanley, no es la misma desde que Milei decidió visitar a Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), a fines de febrero. Mondinodebe hacer malabares para reinterpretar lo que el Presidente deja demasiado claro en la red social X. Esta semana, le tocó viajar a Brasil en son de paz. El 27 y el 28 de este mes tiene previsto ir a China con una delegación de empresarios locales. En el directorio del FMI todos pesany, como con las empresas, la política y las formas juegan. •

#### Las prepagas apelarían la decisión del Gobierno

INFLACIÓN. No pueden ir en conjunto; algunas aún evalúan el camino

Un día después de las polémicas medidas oficiales que obligaron a siete prepagas a reajustar sus cuotas por inflación, las empresas de medicina privada seguían aún en estado de "shock". Varios representantes del sector comentaron a LA NACION que todavía analizan qué acciones adoptar. Si bien la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio es de "inmediata" entrada en vigor, esto no impide que puedan presentarse apelaciones.

De hecho, una de las empresas con más afiliados confirmó que intentará frenar la medida del Gobierno aunque todavía no elaboró ningún documento formal; el representante de otra compañía indicó que "los abogados analizan qué responder", y los directivos de Medifé aseguran haberse reunido con las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud para entender el alcance total de las medidas. "No podemos no apelar", explicaron. Fuentes oficiales confirmaron que mantuvieron "conversaciones informales" con las "principales" prepagas afectadas.

Esta segmentación de parte de las prepagas se entiende a partir de la prohibición de reunión entre las empresas, dictada en la resolución del Gobierno, que inhabilita una acción en conjunto como respuesta a la resolución oficial. De esta manera, una presentación de la Unión Argentina de Salud (UAS), que era presidida por Claudio Belocopitt, queda descartada.

Asuvez, las empresas de medicina privada aguardan resoluciones
del Juzgado 9 de la Cámara Federal
Civil y Comercial, en la que el Gobierno presentó la medida cautelar. Esa presentación solicitó ajustar aumentos por inflación, pero
además adjuntó una propuesta de
reembolso del excedente que las
prepagas habrían facturado a sus
afiliados. Según ese mecanismo
confeccionado por el Ejecutivo,
las compañías deberían devolver
el dinero en cuotas iguales entre
junio y diciembre.

Esto último es lo que más preocupa a las prepagas, dado que calificaron que para ellas sería "inviable". De todos modos, a diferencia de la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, el posible reembolso está incluido en la cautelar y, en consecuencia, su implementación depende de la decisión de la Justicia.

"Todos los abogados están analizando las medidas", describieron desde otra prepaga. Esta frase explica el motivo por el cual todavía no se registra aún ninguna apelación de las empresas.

Pese a posibles respuestas judiciales de parte de las compañías, en la arena declarativa mantienen una idea que repetían en los días previos a las medidas del Gobierno: "Si todo se mantiene igual, en 30 días no vamos a poder pagar sueldos".

El Gobierno descree de esa tesis, ya que considera que su propuesta de devolución del dinero cobrado de más es "viable" y las prepagas habrían obtenido rédito financiero con los pagos a 90 o 120 días a los prestadores, tales como clínicas o sanatorios gracias a los que calificó de "excesivos" aumentos. • Ignacio Grimaldi

## Hermetismo y mirada de largo plazo en el Foro Llao Llao

**ENCUENTRO**. En un entorno de estricta seguridad, los empresarios enfocaron la agenda en la situación geopolítica y las oportunidades que se le presentan a la Argentina en el futuro

Sofía Diamante

ENVIADA ESPECIAL

BARILOCHE.— El hermetismo es total. El Hotel Llao Llao se pobló de hombres de seguridad, vestidos de negro de pies a cabeza, que impiden el paso a ciertos sectores del lugar si no son invitados al exclusivo foro que se lleva adelante en esta ciudad. "¿Usted es periodista? No puede estar acá", dicen cuando alguien externo se acerca al lobby o bar del hotel.

Para identificar a las personas autorizadas y a los no bienvenidos, la organización repartió pulseras plásticas de colores. Las celestes son para los empresarios, mientras que las fucsias son para los medios. De esta forma, no hay equivocaciones y nadie se puede infiltrar en las charlas a puerta cerrada.

En la entrada del Llao Llao también hay un estricto control para ingresar. Habitualmente, cualquier persona puede tomar un té con dulces en el winter garden (jardín de invierno), aunque no esté hospedada en el hotel. Es una de las atracciones turísticas de Bariloche. Este año, sin embargo, la organización del foro tomó la decisión de cerrar el acceso durante los tres días que dura el evento, que anoche recibió al presidente Javier Milei, que hablará hoy al mediodía en el cierre.

Solo los huéspedes que reservaron alojamiento con meses de anticipación tienen libre acceso para ingresar, aunque debenevitar el salón principal durante la tarde, cuando transcurren las actividades de los empresarios. Por eso, por momen-

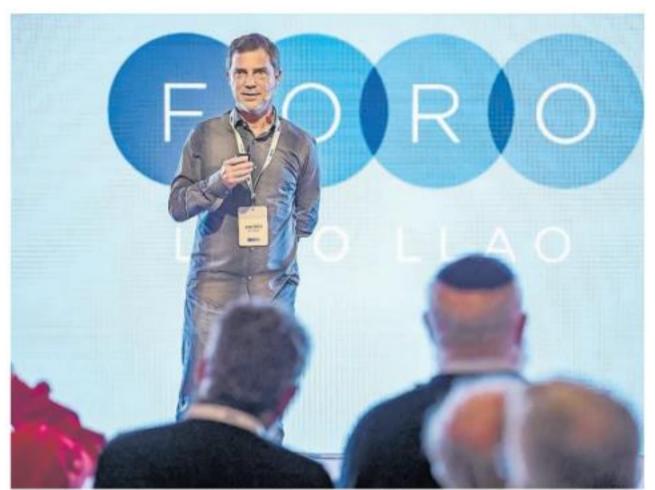

El politólogo Andrés Malamud, ayer, en el foro

GENTILEZA

tos se escuchan conversaciones en inglés en el pasillo de los turistas, que no deben imaginar con quiénes comparten la sala del desayuno.

Cuando se confirmó la fecha del Foro Llao Llao, apenas unas semanas atrás, el proceso para alojarse también se restringió. Las habitaciones que paga cada empresario cuestan desde US\$280, la más económica, hasta US\$2100, la más cara, en el ala moderna del hotel, que es donde duerme Milei.

El mandatario evitó utilizar la habitación presidencial, que cuesta US\$1800 la noche. En el foro del año pasado, en plena campaña presidencial, esa habitación fue utilizada por Patricia Bullrich una noche y la otra por Horacio Rodríguez Larre-

ta. Milei todavía no era una opción factible para el empresariado.

De hecho, el Presidente tendrá revancha este año ante el selecto públicode dueños de compañías, luego de su paso tenso en la edición pasada, cuando insistió en explicar el proceso de dolarización y en citar a filósofos del siglo pasado. "Es imposible que su exposición de este año no sea mejor que la pasada. Había sido malísimo, no tenía una guía", dijo un empresario en reserva.

Entre los 150 invitados se encuentran Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Carlos Miguens (San Miguel), Andrea Pagani (Arcor), Verónica Andreani (Andreani), Martín Eurnekian (Aeropuertos Argentina 2000), Alberto Arizu (Luigi Bosca) y Sebastián de Montalembert (Grupo Peñaflor). Para escuchar al Presidente, hoy se sumarían Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), y Gonzalo Tanoira, presidente de San Miguel.

En este encuentro, los dueños de empresas preguntarán por la salida del cepo, las conversaciones con el FMI, la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, la situación de la Argentina frente a los conflictos internacionales y la probabilidad de aprobación de los proyectos de la "Ley de bases" y el paquete fiscal. Quien intentó dar una idea del marco en el que se debaten estos temas fue el politólogo Andrés Malamud.

También le hablarán sobre las recomendaciones que les hizo el empresario chileno Bernardo Larrían para que la Argentina crezca al ritmo de su país vecino. "Chile partió con la reforma de primera generación, que básicamente es la responsabilidad fiscal. Eso está 100% anclado en el sistema institucional chileno. El presupuesto se hace con precios de largo plazo del cobre: cuando el cobre está muy alto, tenemos mucha exportación y recaudación fiscal, y eso se ahorra. La otra regla básica es la apertura a la economía. Chile firmó 64 tratados de libre comercio. Prácticamente, tenemos cero arancel con todos los países. Esa apertura fue fundamental y no es fácil entenderla hoy en día, pero Chile hizo ese trabajo hace mucho tiempo, en los 80 y 90", les contó Larrían, dueño

de 90.000 hectáreas de bosque en la provincia de Corrientes.

Los empresarios argentinos escuchaban con admiración y envidia, pero sentían lejano ese escenario para el país. "En la Argentina hay muchos empresarios que se benefician con el proteccionismo y Milei dijo que la apertura comercial era una reforma de segunda generación", le contaron al empresario chileno.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, había admitido la noche anterior que durante su gestión tambiéntuvo problemas para lograr acuerdos comerciales. Uruguay es parte del Mercosur, junto con la Argentina, Brasil y Paraguay.

La noche con el mandatario charrúa había comenzado con una actividad descontracturada: los líderes de negocios compitieron en un concurso para preparar el gin tonic más rico. La organización proveyó especias, plantas, jugos y etiquetas de gin, mientras el conductor del evento, Iván de Pineda, explicaba la historia del trago y prometía que el ganador sería elegido la bebida especial del año del Hotel Llao Llao.

El foro también tuvo momentos de reflexión. Pese a la lluvia y el viento en el segundo día, un grupo de empresarios salió a caminar por el entorno patagónico, mientras que otro prefirió tomarse un descanso e ir a la pileta climatizada o al gimnasio. Luego se reunieron para "poner en común las reflexiones".

De todas las actividades, la que más impacto generó fue la del productor musical Federico Lauria, fundador del sello Dale Play Records, que está detrás de artistas reconocidos de música urbana y trap, como Duki, Nicki Nicoley Bzrp. Lauria logró que todos los empresarios siguieran con palmas el ritmo de la canción que Bzrp lanzó con Quevedo. "Fue muy inspirador. Habló de la generación Z, los que tienen veinte años. Son los futuros empleados. Fue la mejor hasta ahora", dijo un empresario en reserva.

Hoytendrá su oportunidad Milei, quien viajó en compañía de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Estado, Manuel Adorni. ●

## Tres jóvenes emprendedores concentraron la atención

Se trata de Tarek Ali Zaki, de OncoPrecision; Matías Viel, de Beeflow, y Jairo Trad, de Kilimo; todos con alto impacto en la comunidad

BARILOCHE.-Rodeados de montañas yárboles, los principales dueños de empresas centraron el exclusivo foro Llao Llao en la mirada de largo plazo y evitaron hablar de la coyuntura, pese a las noticias que llegan desde Buenos Aires. Para ello, invitaron a tres jóvenes emprendedores que son parte de Endeavor, fundación que conecta startups con fondos de inversión. Según trascendió, los casos llamaron la atención de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y quien tuvo a cargo la organización de esta edición del clásico encuentro, junto a Federico Braun y Eduardo Elsztain.

"Cada una de estas empresas está abordando desafíos globales significativos: desde la lucha contra el cáncer hasta la gestión del agua y la polinización de cultivos", dijeron en la organización. Se trata de Tarek Ali Zaki, cofundador y CEO de OncoPrecision; Matías Viel, fundador y CEO de Beeflow –sobrino del secretario de Finanzas, Pablo Quirno–, y Jairo Trad, cofundador y CEO de Kilimo.

En el foro destacaron que los emprendedores lograron transformar desafíos en oportunidades y crearon soluciones innovadoras que no solo sonviables comercialmente, sino que también tienen un impacto positivo en las comunidades y en el planeta.

"Es interesante ver cómo cada uno de estos proyectos no solo representa un salto hacia adelante en sus respectivos campos, sino que también encarna la esperanza de un futuro más sostenible y saludable. Sus enfoques innovadores nos demuestran que, con la combinación adecuada de ciencia, tecnología y visión, podemos abordar algunos de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo", dijo María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor.

Zaki, hijo de inmigrantes egipcios, es uno de los cofundadores de OncoPrecision, un emprendimiento que hace tratamientos personalizados para el cáncer, apoyándose en la tecnología para mejorar la precisión y eficacia de las terapias oncológicas. El emprendedor, nacido en la Argentina y con estudios en el Babson College de Boston, contó que desde la empresa proyectan un futuro en el que el tratamiento del cáncer "sea más dirigido y eficaz, minimizando el enfoque de prueba y error en los pacientes".

OncoPrecision fue fundada en 2020 por Zaki junto con Gastón Soria, Candelaria Llorens y Gerardo Gatti. La firma surgió de la idea del doctor Soria mientras dirigía su laboratorio de letalidad sintética en la Universidad Nacional de Córdoba, después de completar sus estudios posdoctorales en Epigenética en el Instituto Curie y el Centro Médico Erasmus.

Desarrolla lo que llama "avatares microscópicos del paciente" (PMA), que son muestras biológicas minia-



Tarek Ali Zaki ONCOPRECISION



Matías Viel BEEFLOW



Jairo Trad

turizadas que imitan el microambiente tumoral de la persona. Al momento juntó US\$4,2 millones de inversores que incluyen a SOSV's IndieBio, Gridx, New York Ventures, Creative Ventures y la Fundación Para el Progreso de la Medicina. Matías Viel cofundó en 2016 Beeflow, una startup argentina dedicada a mejorar la eficiencia de la polinización en cultivos de frutas y verduras utilizando abejas entrenadas. El 84% de los cultivos dependen de la polinización por insectos para su fructificación y producción de semillas. El emprendedor detectó una disminución mundial de abejas y así surgió la idea, a raíz de dos tecnologías principales desarrolladas en colaboración con científicos argentinos, incluyendo el Conicet.

La empresa ofrece desde la instalación de colmenas hasta la optimización de la salud y el comportamiento de las abejas, especialmente en temperaturas bajas, lo que incrementa significativamente los rendimientos frutales.

"La primera tecnología se centra en fortalecer el sistema inmunológico de las abejas mediante una alimentación especial, permitiéndoles polinizar mejor en condiciones de bajas temperaturas; mientras que la segunda tecnología, desarrollada en colaboración con el doctor Walter Farina, busca entrenar a las abejas para que se sientan más atraídas por cultivos específicos, mejorando así la eficiencia de la polinización", contó.

La empresa, con sede en Los Ángeles y Buenos Aires, captó una inversión de US\$83 millones, liderada por Ospraie Ag Science.

Kilimo es una empresa argentina

dedicada a la tecnología agrícola, específicamente en la optimización del riego en la agricultura mediante el uso de big data e inteligencia artificial. Fundada por Trad, junto con Juan Carlos Abdala y Rodrigo Tissera, Kilimo ha sido reconocida por su innovación en la gestión eficiente del agua, una herramienta clave para enfrentar la escasez hídrica y mejorar la producción agrícola.

La empresa proporciona una plataforma que permite a los agricultores monitorear el estado hídrico de sus cultivos en tiempo real, sin necesidad de instalar hardware específico en el campo. Utiliza datos satelitales y meteorológicos combinados con información cargada por los usuarios para calcular las necesidades hídricas de los cultivos. Este sistema ayuda a los agricultores a planificary ejecutar estrategias de riego más eficientes, lo que resulta en un uso del agua más sostenible y rentable.

Kilimo también se enfoca en la educación y el soporte continuo a los agricultores a través de su Academia de Riego, que ofrece recursos y formación sobre prácticas de riego sostenibles. Su expansión incluye operaciones en varios países de América Latina, y recientemente ha comenzado a trabajar en México, donde busca adaptar su tecnología a las necesidades específicas de los estados mexicanos que más usa el riego tecnificado. • Sofía Diamante

## Fuerte contrapunto entre Lácteos Vidal y el gremio Atilra tras los bloqueos

POLÉMICA. La dueña de la pyme, Alejandra Bada Vázquez, había denunciado al sindicato; el gremio celebró la decisión judicial

Luego de que una cámara falló en contra de la pyme Lácteos Vidal en una disputa que se remonta al bloqueo denunciado por la empresa láctea en julio de 2022 por parte del sindicato Atilra, el contrapunto entre el gremio y la dueña de la empresa, Alejandra Bada Vázquez, se recalentó ayer. La empresaria había manifestado su frustración y preocupación por el impacto que esta situación podría tener en la pyme y sus empleados. En tanto, el gremio destacó la resolución judicial y apuntó contra la firma.

"La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo acaba de confirmar las resoluciones de primera instancia que determinaron el accionar ilegal y la violación reiterada de normas laborales por parte de la empresa Lácteos Vidal, dirigida por la señora Alejandra Bada Vázquez, quien, tergiversando los hechosy cambiando el eje de la realidad, de manera reiterada y sistemática, afirmaba que quienes violaban la ley eran los trabajadores", dijo Atilra en un comunicado.

Vale recordar que, en 2022, representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) bloquearon, según denunció la empresa, la entrada a la fábrica en Moctezuma, cerca de Carlos Casares. El argumento para iniciar la medida fue una supuesta falta de recategorización de empleados.

Tras dos meses de conflicto y para evitar la bancarrota, la empresa despidió a 29 empleados alegando "pérdida de confianza". No obstante, cuatro días más tarde, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69, a cargo de José Ignacio Ramonet, emitió una medida cautelar que prohibía los despidos y ordenaba la reincorporación. Más tarde, el mismo juez suspendió esta medida tras escuchar la defensa de la empresa.

Tras la apelación presentada por los trabajadores, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo Nº 9 determinó la ejecución original de la medida cautelar, a pesar de un dictamen fiscal que aconsejaba no tratar el recurso. En respuesta, Lácteos Vidal apeló la decisión y

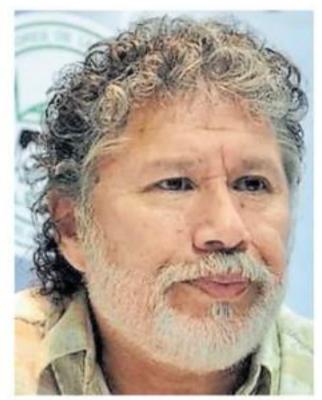

Héctor Ponce, de Atilra

presentó múltiples recursos, los cuales fueron desestimados al no estar contemplada la apelación en el proceso sumarísimo.

Sin embargo, la semana pasada, la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo falló en contra de estos recursos. Bada Vázquez lamentó la decisión judicial.

"Estoy cansada, desilusionada, agotada, aburrida y triste porque tratándose de un juicio sumaríveo que no tienen en cuenta el sacrificio, lo que cuesta mantener una empresa viva. Es desgastante y me genera impotencia y me parece una injusticia, sobre todo por mis empleados que quisieron trabajar a pesar de estar amenazados, hostigados. Son ellos quienes pidieron que los despidan a los violentos. Genera mucha angustia que ellos se enteren en los diarios de ver que todavía parte de la justicia laboral insiste con que reincorpore gente que les hizo daño, sobre todo a mis empleados", le dijo Bada Vázquez a este medio luego de que se conociera la decisión de la Justicia.

#### A derecho

Frente a ello, el gremio planteó su mirada completamente opuesta al sostener que "la Justicia ha puesto las cosas en su lugar, confirmando su incuestionable calidad de infractora". Además, aseguró que la Cámara "determinó también que tanto los trabajadores como la entidad gremial que los representa, -Atilra-, siempre ajustaron su accionar conforme a derecho".

El sindicato agregó: "De haber existido voluntad de diálogo y vocación de cumplir con la ley por parte de la empresa, el conflicto laboral originado a partir de un simple reclamo de categorías laborales que culmina con la imposición sancionatoria a la empleadora, tranquilamente pudo haberse evitado. En su lugar la señora Alejandra Bada Vázquez eligió el camino de la confrontación y la difamación, intentando presionar a la Justicia apoyada en el mismo circo mediático y político que acompaña el accionar de los directivos de SanCor CUL, investigados por evasión fiscal y administración fraudulenta, y por levantar falsas denuncias contra las y los trabajadores a quienes pretenden endilgar el descabellado desmanejo empresario que ha llevado a la cooperativa a la ruina".

#### La respuesta de la empresaria

La respuesta de la empresaria no se hizo esperar. "Todas las resoluciones que se han dictando, simo, no son definitivas, no causando estado por lo que pueden dejarse sin efecto en cualquier momento. La instancia se cierra con la sentencia definitiva, la que es apelable", dijo ayer a LA NACION Bada Vázquez.

"Con respecto a las difamaciones yagravios a mi persona no las voy a responderyaquehayquetomarlas cosas como de quien viene", afirmó la directiva contra el gremio y agregó: "Aclaro que si bien puedo ser la cara visible de la empresa, no soy su presidente, debiendo resaltar lo extraño que resulta que ante los incumplimientos que se imputan, pasados 18 meses del bloqueo, Atilra no haya acudido ante las autoridades administrativas, ni judiciales, a formular reclamo ni denuncia alguna, lo que deja en evidencia su falta de motivos o lo que es peor su inactividad".

Finalmente cerró: "Entre tanto 11 de los 26 despedidos siguen librados a su suerte, mientras en las causas penales en trámite se ha imputado a tres personas vinculadas al sindicato". •

## Se amplió en marzo el superávit comercial por un derrumbe importador

SALDO. Fue de US\$2059 millones por un alza del 11,5% en las ventas y una baja del 37% en las compras

#### Paula Urien

LA NACION

Las exportaciones aumentaron en marzo 11,5% en relación con igual mes del año anterior porque a pesar de que los precios disminuveron 8%, las cantidades aumentaron 21,3%, según el informe Intercambio Comercial Argentino (ICA), realizado por el Indec.

Por el contrario, las importaciones cayeron 36,7%, con una baja en precios y cantidades de 6,9% y 32,1%, respectivamente. Se redujeron las compras para la producción: bienes de capital (-31% interanual), piezas y accesorios (-30,7%) y bienes intermedios (casi -37%), mientras que se derrumbaron las importaciones de combustibles y lubricantes (-76,6%), y las de bienes de consumo bajaron un 34%. Pero aumentaron casi 14% las importaciones de vehículos.

Portodas estas razones, la balanza comercial cerró con un superávit de US\$2059 millones, "impulsado por la recuperación en las exportaciones y una caída en las importaciones, consolidando así la tendencia positiva iniciada en diciembre de 2023 gracias al aumento en las cantidades exportadas y la reducción en las importadas, aunque se observó un ligero deterioro en los términos del intercambio, del 1,2%", dice el informe del Indec.

Emilce Terré, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario, explica que la recuperación de los volúmenes de exportación se verifica en el marco de "una fuerte caída de los precios internacionales".

Pero también se da un imponderablequedalanotayquenoeslasequíaniel posterior exceso de lluvias. Se trata de la plaga de "chicharrita" que diezmó la producción de maízy que ya provocó una caída de más de 6 millones de toneladas de grano.

Sin embargo, con respecto al año pasado, por la sequía, hay una sensible mejora en la producción: la soja aumentó de 20 millones de toneladas a 50 millones y, el maíz, de 35 millones de toneladas a 50 millones. A eso se suman las lluvias de este año, que se vieron reforzadas durante la última semana. "En las exportaciones agropecuarias los desórdenes climáticos subsisten y la recuperación de los

volúmenes será menor a la esperada", asegura Marcela Cristini, economista de FIEL. "Además, la moderación de los precios internacionales agropecuarios también opera moderando el crecimiento exportador en valor".

#### ¿Cambio de tendencia?

La tendencia a vender más de lo que se compra se vio durante el primer bimestre, con exportaciones que totalizaron US\$10.928 millones, lo que significó un incremento de 7,5%, mientras que las importaciones sumaron US\$8706 millones, con un descenso de 16,3%.

Cristini opina que esos datos ya mostraron un importante cambio de comportamiento con respecto a los dos años anteriores. "Hubo un superávit en cada mes, que sumó US\$2222 millones, un aumento en volumen de la sexportaciones y una contracción de las importaciones. La tendencia se mantendría en el resto del año por la normalización de la cosecha agrícola, un mejor desempeño en energía y un aumento de exportaciones mineras y en la industria por las automotrices".

Por el lado importador explica que "el encarecimiento del tipo de cambio tras la devaluación y aplicación del impuesto PAIS corrigió el incentivo a acumular inventarios importados que había caracterizado el bienio anterior".

Según los analistas, para que la recuperación actual se transforme en un despegue exportador con diversificación de productos, "se requieren inversiones privadas (para ampliar capacidad de producción) y públicas (infraestructura, logística) que aumenten la competitividad", cierra Cristini.

## Arte & Antigüedades



## clasificados Legales

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 CIRCULACIÓN NACIONAL



#### Convocatorias

#### Convocatoria

CIRO HOLDING S.A. Convocase a los señores accionistas de CIRO HOLDING S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en San Martin 323 piso 16º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13 de mavo de 2024 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las

#### Convocatorias

16:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Designación de accionistas para firmar el acta.2)Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 de la Ley 19.550, finalizados al

#### Convocatorias

31/12/2023.3)Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora.4)Destino de los resultados. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en exceso (Art. 261 de la Ley 19.550), de correspon-

#### Convocatorias

der.5)Designación de Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios.6)Designación de integrantes de la Comisión Fiscalizadora por tres ejercicios.Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo nor-

#### Convocatorias

mado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires y/o al correo electrónico de contacto societa rio@swissmedical.com.ar.-Claudio Fernando Belocopitt-Presidente del Directorio

#### Edictos Judiciales

#### Edicto

El Juzgado Nacional de 1º Inst en lo Com Nº 8. Sec. Nº15. hace saber por 5 días en autos: "E-MACO S.A. s/ Concurso Preventivo (Expte. 669/24)" que el 11.03.2024 se decretó la apertura del concurso preventivo de EMACO S.A. (CUIT 30-

#### **Edictos Judiciales**

51628422-2) inscripta en la IGJ el 17.9.68 bajo el no. 3055, Fo 272 del Lo. 65, To. A de Est. Nac. Fecha de presentación del concurso: 2.02.2024, debiendo los acreedores solicitar la verificación de sus créditos y presentar sus títulos justificativos, hasta el 12.06.2024 ante el síndico Estudio PRZYBYLSKI, ESTRUGO & ASOC (Dom. Lavalle 1527 8º 34 CABA, TE: 4374.6410) por mail a sindicaturape@gmail. com, con los recaudos del art. 32 de la LCQ, junto a las copias digitalizadas de la identidad y personería del acreedor y demuestre el crédito con su causa y su extensión, consignándose en el asunto "Insinuación en concurso de EMACOSA., formulada por (identificación del insinuante)". Se hace saber que los acreedores deberán consul-

tar el "sistema de verificación

#### Edictos Judiciales

tempestiva" expuesto en el decreto de apertura disponible en http://scw.pjn.gov.ar/. Deberá anejarse comprobante de pago del arancel concursal si corresponde mediante depósito o transf a JACOBO MARIO ES-TRUGO CUIT: 20-12587387-2 Banco Nación Argentina Suc. Flores CBU: 0110013630001303622633. Se fijan los días 12.8.24 y 7.10.24 para que el síndico presente los in-

formes previstos en los arts. 35 y 39 respectivamente. Se fija el día 23.4.25 a las 11 hs, a efectos de la audiencia informativa. Buenos Aires, abril de 2024. FDO. RODRIGO JAIME. SECRE-TARIO AD-HOC.

Para publicar

en este rubro, llamá hoy al

## economía **DOMINGOS** CON TU DIARIO

22 SOCIEDAD LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

### SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### **SANTAFE**

#### "Peligra la calidad"

SANTA FE.-La Universidad Nacional del Litoral (UNL) se encuentra en una situación "crítica" por el recorte presupuestario ordenado por el gobierno nacional. "No peligra el funcionamiento de la universidad, pero empieza a peligrar la calidad", afirmó el rector de la casa de altos estudios, Enrique Mammerella. "Alrededor del 70%-80% de nuestro gasto de funcionamiento representan los servicios de energía eléctrica", graficó.

#### Ajuste presupuestario | EL IMPACTO EN LA EDUCACIÓN

## Envían más fondos a universidades en medio de "abrazos" de protesta

El Gobierno anunció anoche un acuerdo con los rectores para actualizar las partidas de las casas de estudio y los hospitales universitarios; ayer hubo un reclamo por el Clínicas, convocado por las autoridades de la UBA

El gobierno nacional anunció anoche un aumento de partidas para el sistema universitario y aseguró haber llegado a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todo el país.

El anuncio se produjo al cabo de otra jornada de protestas por el recorte a las universidades. Ayer, UBA, hubo un "abrazo" simbólico al Hospital de Clínicas, después de reclamos similares en distintas dependencias de la Universidad de Buenos Aires.

El Gobierno dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a \$10.075.851.995 mensuales para las universidades nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los \$14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de \$5.926.971.777 mensuales que contemplaba el presupuesto del año pasado. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de \$14.403.479.661.

En un comunicado difundido anoche se informó que "hubo un acuerdo para avanzar en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales, tal como indica el artículo 2 de la Ley de Educación Superior N°24.521, en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoría existentes".

La tensión se encuentra en aumento entre las instituciones públicas y el Gobierno en los últimas semanas. Con el liderazgo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), las universidades le solicitan una actualización, al menos, por inflación. El próximo martes 23 de abril se realizará una marcha federal educativa en todo el país con el impulso de las autoridades universitarias.

#### Abrazo por el Clínicas

Ayer, miles de personas se congregaron cerca del mediodía en los alrededores del Hospital de Clínicas para reclamar por las partidas de dinero que no llegan a las universidades nacionales luego de la decisión del gobierno nacional de encarar un ajuste en el área. Con un abrazo simbólico, estudiantes, docentes, personal no docentes y otras personas se encontraron alrededor de ese centro de salud dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicado en la avenida Córdoba al 2300, de esta ciudad

Desde el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, hasta el director del hospital universitario, Marcelo Melo,

habían convocado a la protesta por el recorte de fondos que, señalan, afecta el funcionamiento de las facultades y centros de atención de la casa de altos estudios.

En declaraciones radiales, Melo planteó su preocupación por el recorte de fondos y el retraso en la readecuación, ya que la UBA como el resto de las universidades funconvocado por autoridades de la ciona con el presupuesto nacional aprobado en septiembre de 2022. Sucede que en aquel mes se aprobóel último presupuesto nacionaly las partidas prácticamente quedaron sin adecuación de la inflación, que creció durante la gestión presidencial de Alberto Fernández, y de la administración de la economía a cargo del entonces ministro Sergio Massa.

> Sin hacer mención a que el proceso de desactualización de los fondos para las universidades ya lleva prácticamente dos años consecutivos, Melo sí puntualizó que en ese período se produjo un fuerte incremento de precios en los insumos que utilizan en el Hospital de Clínicas. También ejemplificó que, en el caso de los medicamentos, el alza de los valores se ubicó en torno del 1000%.

> Frente a ese panorama, Melo relató que al menos en ese centro de salud universitario se redujo la actividad. "Bajamos el funcionamiento del hospital al 30 o al 40%, pero ni siquiera con ese nivel de funcionamiento podemos enfrentar esos gastos", advirtió.

> Casi en forma simultánea a la protesta, el ministro del Interior, Guillermo Francos, planteó que el problema presupuestario de las universidades nacionales lleva entre "30 y 40 años". Añadió que "este es un momento complejo para todos los argentinos, y sería importante despolitizar el conflicto. Es bastante público que las universidades en general no solamente han sido un instrumento importante para la formación de muchos profesionales de la Argentina: también han sido un vehículo de utilización partidaria para algunos sectores, que se han dedicado a hacer política con eso concretamente", argumentó el ministro del Interior.

> "Así como el Estado nacional ha ajustado sus cuentas, ¿por qué no nos dedicamos a ver si las universidades nacionales o algunas de ellas no se han convertido en un lugar donde se ha generado trabajo artificial, innecesario? Una parte del gasto que tiene la universidad públicatiene que ver con eso. Cuando hay que ajustar los gastos, hay que ajustarlos en todos lados", afirmó Francos. •



Estudiantes y docentes pidieron más presupuesto para el Hospital de Clínicas

### La odisea cotidiana de atender la salud sin los elementos necesarios

Pocos insumos y reprogramación de cirugías, entre los problemas acuciantes

#### Lucila Marin

LA NACION

"La fachada está abandonada, pero los profesionales que trabajan adentro son los mejores de todo el país", resumió Adrián Brusece, médico intendente del turno tarde del Hospital de Clínicas José de San Martín. Horas antes, el protocolo antipiquetes no se cumplió sobre la avenida Córdoba al 2300 y miles de personas rodearon al hospital, que en promedio atiende unas 1000 consultas por día y depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para reclamar por el impacto del ajuste presupuestario.

Con una inflación interanual cercana al 300%, la UBA -al igual que las universidades nacionales y tantas otras áreas del Estado-recibió para funcionar este año el mismo presupuesto con el que contó el año pasado, dado que el de 2024 nunca se aprobó en el Congreso de la Nación.

Según denunció la UBA al declararse en emergencia presupuestaria la semana pasada, los hospitales no recibieron ningún recurso

desde que comenzó la administración presidencial de Javier Milei.

Venían alertando que el impacto en los hospitales es aún mayor porque la inflación en salud fue más alta. El director del centro de salud, Marcelo Melo, señaló por ejemplo que la inflación fue del 1000% en los medicamentos que utilizan en esa institución universitaria.

Las transferencias a hospitales universitarios tuvieron una caída del 72%, según datos relevados por la Asociación Civil por la Igualdady la Justicia (ACIJ), que concluye que sin una ampliación de fondos, este sería el presupuesto universitario más bajo desde 1997, año en el que comenzaron a medir ese ítem.

No hay jeringas, no hay alcohol, no hay gasas. El principal impacto, según señalaron los profesionales consultados por la Nacion durante una recorrida por ese centro de salud universitario, se nota en la escasez de insumos, así como también en la realización de cirugías, que se redujeron al 30%. Los problemas en la infraestructura o los ascensores que no funcionan hoy datan de mucho tiempo antes.

"El hospital necesita insumos porque se está quedando sin nada. No podemos dar una respuesta correcta a los pacientes", dijo Brusece a LA NACION. Al igual que varios de sus compañeros, destacó que, además, en estos últimos meses, la asistencia se multiplicó ante la llegada de pacientes sin obra social. Calcula que fue del 70%.

"No hay que olvidarse de que ingresan infinidad de personas en forma periódica y se sumaron quienes tenían obra social y tuvieron que dejarla [por los altos costos mensuales de afrontarla] que derivaron acá", apuntó. Hasta diciembre, según Melo, los insumos se compraban cada cuatro meses. "Hoy no hay presupuesto. Esto sucede, por ejemplo, con el contraste para estudios de diagnóstico, que aumentó significativamente", precisó.

"Te das cuenta en cualquiera de sus sectores. En las jeringas fue muy notorio; en la falta de pañales también. Se empezó a sentir de manera más fuerte hace un mes", contó Claudia, licenciada en enfermería que prefirió mantener en reserva su apellido.

LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024 SOCIEDAD 23

## Caso Alejandro Cohn: "Digan lo que pasó para poder llegar a la verdad"

TRAGEDIA. Su hermano declaró en el juicio y les pidió a los nueve médicos imputados que declaren lo que saben

#### Mauricio Giambartolomei LA NACION

Con la declaración como testigos de los familiares directos de Alejandro Cohn, el joven de 35 años que falleció el 29 de julio de 2015 dos días después de haber ingreso en una guardia médica por un episodio diabético, retomó el juicio en el que nueve médicos están imputados por homicidio culposo tras haber intervenido en su atención en el Hospital Municipal Melchor Posse, de San Isidro, antes de su derivación al Hospital Italiano, donde murió. Además están acusados de hacer desaparecer material clave para esclarecer el caso.

En la segunda audiencia, en los Tribunales de San Isidro, declararon el padre, la madre y el hermano de Alejandro, el cineasta Mariano Cohn. También dieron su testimonio las dos mujeres que lo asistieron en la vía pública.

Los nueve médicos imputados son Maximiliano Ragazzoli, Darío Campos, Marina Vogelin, Martín Montagna, Ana Sánchez, Marcelo Toro Solano, Carla Setti, María Quirogay Soledad Seijo, involucrados en distintos momentos, en el recorrido del paciente en el Hospital Melchor Posse.

En el juicio se intenta demostrar qué ocurrió en las últimas horas de vida de Alejandro, desde que ingresó por sus medios a la guardia del Hospital Melchor Posse hasta que fue trasladado al Italiano con muerte cerebral, donde se comprobó que tenía la clavícula fracturada, dos fracturas de columna con desplazamiento de médula y otras lesiones que no son compatibles con la atención de un paciente diabético.

"Voya decir la verdad, es lo que se merece mi hijo...", comenzó su testimonio Mario Cohn, el padre de Alejandro. Entre suspiros pidiódisculpasa Facundo Ocampo, titular del Juzgado Correccional Nº 4 de San Isidro, por hallarse "un poco nervioso" a pesar de ser abogado, porque era la primera vez que declaraba en un juicio. "Tuve un hijo que llegó al hospital de San Isidro con una descompensación diabética y se llegó al resultado de su muerte. Jamás puedo emparentar a la diabetes con la muerte, me pregunto si alguien acá en la sala lo puede hacer", indagó el hombre.

El hombre realizó un relato detallado de lo que ocurrió la noche del 27 de julio de 2015 cuando recibió la noticia de que su hijo estaba en la guardia del Melchor Posse: "Llamaron desde la ambulancia y nos relatan lo que había pasado. En ese momento le pasan el teléfono a Alejandro, que dice: 'Mamá, estoy bien', lo que demuestra un grado de lucidez absoluto. Alejandro les dio la clave del teléfono a quienes lo asistieron para que lo te cerebral", nos dijo el jefe de Tedesbloquearan. Por eso no podemos imaginar el fatal resultado al que se llegó por una suma de imprudencias y negligencias".

"El 'ya va a ir la atención' se convirtió en el latiguillo porque pasaba el tiempo y nadie lo atendía. Empiezo a ver mal a mi hijo, de repente, lo recuerdo con una tremenda tristeza porque co-



La madre de Cohn, en los Tribunales

RICARDO PRISTUPLUK

menzó a emitir ronquidos, gritos fecto, había hablado esa tarde". guturales, fuertes, inentendibles, nunca lo había visto en mi vida. Se lo llevaron de la guardia, a la media hora nos dijeron que había llegado con convulsiones y que le tuvieron que poner un respirador artificial. Me quedé duro, temblando, como ahora. Les pregunté a los médicos 'qué es lo que tiene' y me respondieron que no sabían. El 'no sabemos' se volvió habitual", prosiguió el hombre.

#### "Departamentos estancos"

El derrotero de Mario y su esposa siguió en la madrugada del 28 de julio, según relató, cuando recibían algo de información sobre el estado de su hijo. La necesidad de realizar una traqueotomía, sangre en los pulmones, un catéter, problemas para controlar la presión y un traslado a terapia intensiva. "Nadie sabía qué le pasaba. 'Ah, no sé', repetían todos los médicos que actuaban como departamentos estancos, cada uno en lo suyo, como en una industria", sostuvo Mario.

"Se notaba la mala praxis enorme, lo digo como un padre partido, los facultativos no merecen seguir ejerciendo. Les pido que se pongan en mi lugar, de un padre partido que sueña por la noche, son momentos muy dolorosos", admitió el padre de Alejandro.

Recién en el Hospital Italiano, donde llegó el 29 de julio, contó Mario Cohn, pudo saber la verdad sobre el estado de su hijo, una vez logrado el traslado a pesar de la reticencia de los médicos del Melchor Posse de entregar la epicrisis, el documento necesariopara sacarlo de allí. "¿Ustedes sabían que Alejandro tenía fracturas? ¿A ustedes no les dijeron nada? Alejandro tiene líquido en el cerebro, Alejandro tenía muerrapia Intensiva, que lloraba a la par nuestra. Nos avisó que debía realizar una denuncia policial. 'A este muchacho lo destrozaron', nos dijo", cerró Mario.

También declaró Beatriz Arroyo, la madre de Alejandro: "Tenía un vínculo muy especial con él, estaba por volver del trabajo y recibía el mensaje de él. Estaba per-

"Mi hijo era sano, corría maratón, sabía llevar su enfermedad... En el hospital de San Isidro nos dijeron que nuestro hijo corría riesgo de vida. Entré a la sala de terapia intensiva, le di la mano, pero no tenía reacción. Y en el Italiano nos confirmaron la muerte cerebral, un momento terrible porque había que pensar en desconectarlo", narró.

En la continuidad de los testigos pasaron Mariana Masotti y Cecilia Sanguinetti, madre e hija, queasistierona Alejandro, llamaron a la ambulancia y lo acompañaron durante el traslado al Melchor Posse de San Isidro. Ambas mujeres confirmaron que el joven se encontraba lúcido, más allá de su episodio diabético, que intercambiaba diálogos y que la moto en la que se trasladaba se encontraba en buen estado. Una de las hipótesis que se intentó plantar es que todas la lesiones habían sido producto de un accidente de tránsito.

También Mariano Cohn dio su relato: "Cuando decidimos donar los órganos, nos dijeron si queríamos despedirnos, fui a la habitación, me enfrenté a que mi hermano estaba muerto y me despedí. Volvimos a mi casa y recibí un llamado de un médico del hospital de San Isidro: "Yo soy el médico de terapia [Ragazzoli] que atendió a tu hermano en la guardia. Me preguntó: '¿Cómo está él?' Le respondí que estaba muerto, que siempre estuvo así, lo cual lo sorprendió".

El cineasta contó que dos años después del hecho, en la premiación en un festival, hizo público el tema: "Dos días después mellama el exintendente Gustavo Posse, y me insistió en que situaciones como estas se resolvían en el fuero civil, peroyono quiero plata, sino que las personas que mataron a mi hermano vayan presas".

En el cierre de su testimonio, les habló a los acusados: "Quiero pedirles que declaren, que digan lo que pasó para poder llegar a la verdad. Sería importante que rompan ese pacto de silencio, si les queda algún rasgo de humanidad".

#### La Ciudad no autoriza más recitales en la zona norte del distrito

**DECISIÓN**. Deberán realizarse en predios del sur; las razones de Macri

#### Lucía Perevra

LA NACION

El gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, avanza para trasladar los recitales del norte al sur de la ciudad de Buenos Aires. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que el objetivo del plan, que rige desde ayer, es "desconcentrar el eje norte y tener una experiencia mejor para los que asisten al recital" en accesos, transporte y estacionamiento. Macri argumentó que el sur de la ciudad "tiene un enorme potencial para crecer y prosperar". También revelaron adónde podrían moverse los shows.

Desde ayer, todos los recitales que las productoras soliciten en la zona norte de la ciudad serán derivados hacia el sur. Los estadios que se concentran en el norte son River Plate, el Campo Argentino de Polo y el Hipódromo de Palermo. La Ciudad buscará trasladar los shows al Parque de la Ciudad (Villa Soldati), el Parque Roca (Villa Soldati) y el Autódromo (Villa Riachuelo).

"La Ciudad incentivará los eventos masivos, recitales y festivales en el sur porque permiten desconcentrar el eje norte y tener una experiencia mejor para los que asisten al recital (accesos, medios de transporte y mucha capacidad de estacionamiento) y también para los vecinos", detallaron desde el gobierno porteño.

Indicaron que buscarán trasladar los show a espacios "que tienen gran capacidad de aforo y disponen de muchos lugares para estacionamiento, a diferencia de otras locaciones".

Los eventos ya programados en la zona norte, que requieren de meses de anticipación de habilitación y reserva se realizarán en el lugar pactado. Sin embargo, adelantaron que la intención del gobierno de la ciudad es "no otorgar nuevas fechas de acá en más y mudar este tipo de espectáculos masivos a toda la zona sur".

Y agregaron: "Las fechas que se soliciten desde hoy [por ayer] se otorguen para las locaciones mencionadas en el sur". Confirmaron que no hace falta que la iniciativa pase por la Legislatura; la Ciudad otorga los permisos.

Los vecinos ya se habían quejado, por ejemplo, en 2015, cuando se volvieron a realizar recitales en River, tras un año de suspensión, ya que afirman, los shows generan vibraciones en los edificios, problemas con el consumo de alcohol en la vía pública y presencia de "trapitos".

"Estamos comprometidos con el desarrollo integral de toda la ciudad, y entendemos que el sur tiene un enorme potencial para crecer y prosperar", afirmó Macri en diálogo con LA NACION.

Destacó también: "Esta relocalización de eventos masivos, ferias y festivales es un paso importante. Se trata de la primera medida de una seria de iniciativas para impulsar el potencial del sur de nuestra ciudad, y que estamos seguros que generará un impacto positivo en la economía local y en la calidad de vida de los vecinos".

utilizar un camisolín por 24 horas para un paciente. "Se les pega una cinta de papel, se indican el número de cama y el día. Y cuando se termina de usar se lo deja colgado, se usa por 24 horas para un paciente", dijo. "Sería bueno que podamos pagar los arreglos de los elementos de elecchas veces en el kirchnerismo se tra-

Relató también que volvieron a

implementar una práctica que ha-

bían aplicado en la pandemia ante

el desconocimiento del nuevo virus:

tromedicina, que sean de proveedores a los que podamos acceder. Mujo equipamiento y después cuando se rompen no se pueden arreglar. Hoy están todos parados. Esto también es política", sumó.

Hoy, el hospital, que es una de las principales instituciones formadoras de profesionales de salud del país, en donde cursan anualmente 1500 alumnos, está copado por el reclamo presupuestario. "No al recorte presupuestario. Por la salud pública, por la educación no arancelada, por nuestra fuente laboral. Defendamos la UBA", dicen la mayoría de los carteles.

Según Vanesa Boco, enfermera que trabaja en el hospital desde hace un año, el impacto del ajuste también se extiende a los medicamentos psiquiátricos. "La medicación psiquiátrica se dejó de dar, la tienen

que comprar los pacientes", indicó. "En las sábanas se nota también. Cuando los pacientes van a quedar internados les pedimos que traigan y se indignan", ejemplificó Boco.

A los pacientes tampoco les dan la comida que les correspondería. Según una trabajadora de esa área que prefirió no revelar su identidad por miedo a ser despedida, desde enero no hay carne. Coincide con el relato de residentes que cuentan que, desde diciembre, el menú que reciben a base de verduras.

Según Melo, las cirugías se restringieron al 30%, solo para casos que no pueden esperar. "Se hacen las que tienen prioridad de patología maligna, es decir, cáncer. Antes operábamos todos los días, hoy, dos o tres veces por semana. A todos los demás les decimos que vuelvan en tres o seis meses; tampoco es claro qué va a pasar", dijo a LA NACION Paula Martínez, residente de cirugías.

"Para llevar a un paciente a cirugía se nos complica un montón. A los traumatólogos también les suspenden las cirugías, hay menos anestesia", dijo Pablo, un residente que prefirió no dar su apellido, y cerró: "Esto viene mal desde hace tiempo".

A este escenario se suma el reclamo salarial. Con una inflación acumulada de diciembre a febrero del 71,33%, la propuesta del Gobierno en las paritarias docentes para febrero fue una actualización del 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación en ese entonces. Para marzo ofrecieron 12%.

Cuentan los empleados del Hospital de Clínicas, además, que quienes ingresaron en la pandemia con contratos (camilleros, ascensoristas) nunca fueron pasados a planta permanente, y mantienen su contrato Covid, de unos \$130.000. "Son chicos que han trabajado en área Covid directamente. En primera línea, como los médicos", agregó Brusece. •

24 CULTURA LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Natalia Blanc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### **NUEVA ETAPA**

#### Reabre el Centro Cultural Borges

Con nueva programación y espacios renovados, el Centro Cultural Borges reabrió ayer al público después de meses sin actividad. En esta nueva etapa, apuntará a cruces interdisciplinarios y reunirá a artistas consagrados y emergentes. En el octógono central se instaló Inverso, de Nicola Costantino, una pieza inspirada en la belleza del universo vegetal. Se puede visitar de miércoles a domingos, de 14 a 20, en Viamonte 525, Gratis.

## Luciana Lamothe en Venecia: "La cultura es identidad y sin identidad no hay país"

ARTE. La artista que representa a la Argentina en la bienal más importante del mundo inauguró ayer en el pabellón nacional una muestra que propone otra forma de vincularse con el entorno



La obra Ojalá se derrumben las puertas fue creada con hierro y maderas



Lamothe y la curadora Sofía Dourron

#### Celina Chatruc

LA NACION

VENECIA.-Con pancartas y cantos en defensa de Palestina, decenas de personas se manifestaron anteayer frente al pabellón de Israel en la Bienal de Venecia, donde la artista Ruth Patir decidió suspender su muestra hasta que haya un alto el fuego y se libere a los rehenes en Medio Oriente. Mientras muchos se preguntan qué puede aportar el arte en un mundo que parece a punto de colapsar, una argentina parece tener la respuesta. Desde el pabellón nacional, con una instalación presentada ayer en los Arsenales, Luciana Lamothe propone otras formas más empáticas y flexibles de vincularnos con el entorno y con los demás. Una propuesta muy a tono con la convocatoria inclusiva realizada por el curador brasileño Adriano Pedrosa para esta edición: "Extranjeros en todas partes", que abre al público mañana.

Lamothe conoce muy bien esa amenaza de quedar a la intemperie, que afecta especialmente a los inmigrantes. A principios de este milenio, cuando la Argentina atravesaba una de las peores crisis de su historia, ella comenzó a poner en práctica el trabajo que la traería hasta el principal escenario del arte global. Con actos vandálicos en el espacio público, mostró cómo ciertos materiales y herramientas podían desafiar sus propios límites y comportarse de maneras diferentes a la habitual.

¿Podremos nosotros? Esa pregunta flotaba en el aire ayer, mientras un nutridogrupodedecenas de artistas, curadores, coleccionistas, representantes de instituciones y periodistas argentinos transitaba las esculturas híbridas que conforman Ojalá se derrumben las puertas. Realizadas con caños de hierro y maderas, son ensambles de piezas que cooperan para sostenerse entre sí. "Me interesa trabajar con la identidad de los materiales y la transmaterialidad", dijo Lamothe a LA NACION.

"Laculturaes identidady sin identidad no hay país", agregó Lamothe en el acto inaugural, tras destacar el apoyo público y privado que recibió desde que fue designada por concurso, durante el gobierno anterior. Tanto ella como la curadora Sofía Dourron agradecieron que el apoyo al proyecto se hubiera mantenido "en circunstancias tan complejas" para la Argentina. "Sostener este envío –señaló Dourron– no es solamente sostener el proyecto de una artista; es sostener a toda una comunidad".

"En esta edición también es especialmente significativa la presencia de nuestro país, porque un gran número de argentinos participa en la exposición internacional y en los eventos colaterales", destacó en tanto el único representante del gobierno presente en el acto: Alejandro Luppino, encargado de negocios de la embajada argentina en Italia. Se refería a la selección de 16 artistas ar-

gentinos realizada por Pedrosa para las muestras centrales de la bienal, y a otros que exponen en distintos puntos de Venecia.

MATTEO LOSURDO

Los que pueden verse en los Arsenales y los Giardini son modernos y contemporáneos: Elda Cerrato, Claudia Alarcón, Libero Badíi, La Chola Poblete, Mariana Telleria, Juan del Prete, Raquel Forner, Emilio Pettoruti, Kazuya Sakai, Lidy Prati, Clorindo Testa, Víctor Juan Cúnsolo, Juana Elena Diz, María Martorell, Kim Yun Shin y Bibi Zogbé. A ellos se suma el dúo Chiachio & Giannone, convocado por Swatch, principal sponsor de la bienal.

"Estoy muy orgullosa no solo porque muchos de ellos están representados en mi colección, sino porque esta presencia representa un gran impacto y visibilidad para los artistas argentinos, que tienen un nivel maravilloso. Es una oportunidad de mostrarnos al mundo", dijo a LA NACION Ama Amoedo, quien se contó entre los coleccionistas argentinos que apoyaron a Lamothe. Tanto ella como la galerista Orly Benzacar y varios de los presentes en la inauguración destacaron también la importancia de mantener el pabellón argentino en los Arsenales, a pesar de la crisis económica. "No todos los países tienen pabellones, cómo no vamos a sostener tremendo espacio que tanto costó conseguir", recordó la hija de Ruth Benzacar, pionera en la promoción del arte argentino en la escena internacional.

La obra de Lamothe funciona como metáfora de esa necesidad de sostener algo que tiene peso: apenas cuatro milímetros de espesor tienen las cintas de abedul terciado que se doblan para sostener estructuras de metalen el aire. "Es muy importante para la Argentina porque tiene que ver con heridas y suturas, luz y oscuridad. Es lo que viene transitando el país desde hace cien años, y hay que encontrar una síntesis", opinó Alec Oxenford, expresidente de arteba, igual que Amoedo.

También estuvo presente Larisa Andreani, presidenta actual de Fundación arteba. Junto con la Fundación Ama Amoedo, ambas instituciones ofrecieron ayer una visita guiada por la bienal. Otro ejemplo de colaboración, similar al que dio el empresario Esteban Deak al ofrecer un galpón en Quilmes para que Lamothe pudiera trabajar una versión inicial de la obra. Eso le permitió realizar pruebas de resistencia, que llevan su trabajo a otro nivel.

Se trata de un paso más del largo recorrido iniciado hace casi un cuarto de siglo cuando, según explica la curadora Sofía Dourron en el catálogo que acompaña la muestra, Lamothe "encontró en lo indeterminado el espacio necesario para articular la violencia de la crisis. borrando los límites del binomio construcción-destrucción y abriendo líneas de fuga respecto del ahogo económico y afectivo que marcó a su generación".

#### Memoria y balance del pabellón argentino desde 1901

El país tiene espacio propio desde 2011; el acuerdo rige por 20 años

#### Alicia de Arteaga

PARA LA NACION

VENECIA.- Es una larga historia la que culminó ayer con la inauguración del envío argentino, obra deLucianaLamothequesacapartido del pabellón, de la luz natural vdelas vigas eternas dela antigua sala de armas. Los Arsenales, viejos galpones para guardar corderíayatalajes marineros, nacieron como expansión de los Giardini a fines del siglo XX. Ladrilleros y con huellas del tiempo quedaron como estaban: gastados. Esa imagen tan potente se convirtió en la estética dominante. Fue durante el envío de Adrián Villar Rojas, en 2011, que la entonces presidenta Cristina Kirchner irrumpió en los Arsenales para informar que la Argentina tenía pabellón propio por 20 años, tras un acuerdo sellado con Paolo Barata, presidente de la Fundación Bienal. La conquista fue celebrada con una ceremonia, la entonces presidenta recibió del síndico veneciano las llaves simbólicas y habló sobre Sin pan y sin trabajo, obra maestra de Pío Collivadino. Curiosa coincidencia, porque fue Collivadino quien representó al país en el primer envío, de 1901. No se entiende por qué siendo la Argentina un país pionero en el ruedo veneciano, nunca tuvo pabellón propio. Duranteañosalquilóelespaciode los países nórdicos, y se sabe que lo perdió por falta de pago.

Vinieron años de peregrinaje y de bienales nómadas. Leandro Erlich instaló su piscina famosa en el Fondachi Tedesco, un antiguo correo. Ese mismo año, Graciela Sacco, que compartió el envío, llenó de ojos y miradas las escaleras del Puente de los Suspiros, fotos pequeñas como stickers en el espacio público. Jorge Macchi exhibió su obra en un oratorio, y Guillermo Kuitca en el Ateneo Veneto, vecino del teatro La Fenice.

El pabellón argentino de los Arsenales fue inaugurado por Nicola Costantino con el envío inspirado en Evita que despertaríavarias polémicas. Dos datos de los envíos nacionales quedan para la historia: para la Bienal 59 de Cecilia Alemani, el jurado eligió la obra de Mónica Heller. Alguien dijo que favoreció la decisión el hecho de que la obra cabía en un pendrive. Detalle no menor, el montaje de los equipos para "ver" el contenido costó un dineral. Este año, la obra elegida por la gestión anterior tiene dimensiones colosales. La Cancillería mantuvoel plany la pieza se "construyó" en Venecia, hasta con maderas de vaporettos abandonados. •

LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

## La mejor foto del año, un retrato del dolor y la tragedia que atraviesan a Medio Oriente

PREMIO. "Es un momento poderoso y triste que resume lo que sucede en la Franja de Gaza", dijo Mohamed Salem, el reportero que ganó el prestigioso concurso World Press Photo

La foto que muestra a Inas Abu Maamar, una mujer de 36 años junto al cuerpo sin vida de su sobrina de cinco años, Saly, recorrió el mundo. Se trata de la imagen que se llevó el premio mayor en el prestigioso concurso internacional World Press Photo y que retrata las consecuencias que tiene el conflicto de Medio Oriente para los ciudadanos de Gaza.

Mohamed Salem, el fotógrafo ganador que trabaja para la agencia Reuters, relató que la foto fue registrada pocos minutos después de que la hermana de Inas Abu Maamar y sus dos hijas –entre las que se encuentra la niña a la que está abrazando– fueran asesinadas durante el ataque con misiles de Israel en su ciudad natal, Khan Yunis.

"Es un momento poderoso y triste, que resume el sentido más amplio de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza", explicó Salem. Y contó que encontró a la mujer en cuclillas y abrazando a la menor en la morgue del Hospital Nasser, uno de los más afectados por los bombardeos israelíes.

El jurado que le otorgó el premio en la categoría Single aseguró que habían quedado "profundamente conmovidos por cómo esta imagen evoca una reflexión emocional en cada espectador". "Compuesto con cuidado y respeto, ofrece a la vez una visión metafórica y literal de una pérdida inimaginable. Am-



"Una visión metafórica y literal de una pérdida"

MOHAMED SALEM

bientada en un entorno médico geográficamente distante, resuena globalmente y nos insta a enfrentar nuestra insensibilización ante las consecuencias de los conflictos humanos", destaca el fallo. Y agrega: "La imagen tiene múltiples capas y representa la pérdida de un niño, la lucha del pueblo palestino y las 31.000 muertes en Palestina. Simbólica del costo del conflicto, la imagen hace una declaración sobre la inutilidad de todas las guerras". Para fundamentar la elección de la imagen ganadora, el fallo explica: "El jurado reconoció que este fotógrafo fue premiado por el mismo tema hace casi una década, subrayando la lucha continua por el reconocimiento de un tema tan apremiante".

El fotoperiodista es de origen palestino y está radicado en la Franja de Gaza. Según explicó, su enfoque principal radica en documentar el conflicto entre palestinos e israelíes que -pese a tener sus orígenes hace más de 70 año-se intensificó el 7 de octubre de 2023 cuando el grupo militar Hamas atacó el sur de Israel provocando 1200 muertos, más de 2500 heridos y cerca de 250 rehenes. En respuesta, el Ejército de Israel lanzó ataques aéreos y declaró formalmente la guerra contra Hamas. De esta forma, lanzó una ofensiva contra Gaza que continúa hasta la actualidad. •

#### Paisajes desolados e imágenes de la diversidad

**RECONOCIMIENTO.** La Organización Mundial de la Fotografía anunció ayer que el argentino Jorge Mónaco fue elegido ganador de última edición del concurso Sony World Photography, que premia series de trabajos excepcionales por sudominio técnico y enfoques originales sobre diversos temáticas, que van de deportes a documentales, y de arquitectura a naturaleza y "vida salvaje". Mónaco, que desarrolla una amplia labor docente, fue el único argentino finalista de la competición profesional en la categoría de portfolio donde presentó una serie de diez fotos de paisajes y de retratos de personas de grupos sociales minoritarios, como los albinos y las personas trans y no binarias.

"Estas imágenes forman parte de diversos proyectos personales, algunos de los cuales se separan del cuerpo principal y funcionan como piezas independientes—dijo Mónaco a LA NACION—. Mi foco está en la sinceridad y la autenticidad, invitando al espectador a profundizar en las historias íntimas de los protagonistas".

La muestra World Photography Awards 2024 se inaugura hoy en Somerset House, Londres. Luego, viajará por diversas ciudades del mundo y llegará a Buenos Aires. Los ganadores de las categorías profesionales viajarán invitados a Londres y recibirán equipos fotográficos. •





Descubrí nuevos juegos todos los días. ¡Escaneá el código QR o ingresá a lanacion.com.ar/juegos y empezá a jugar!



LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024 26 | SEGURIDAD

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### **BAHÍA BLANCA**

#### Agredieron a una docente

Un alumno de 12 años golpeó a una docente y le provocó serias lesiones. La agresión se registró anteayer en la escuela primaria Nº 25, en la ciudad de Bahía Blanca. La profesora atacada, que sufrió la fractura de maxilar y del tabique nasal, había solicitado al estudiante que dentro del aula se quitase la capucha del buzo.

## Buscan crear un registro de ADN similar al que permitió resolver el caso Chomalez

REFORMA. El Ministerio de Seguridad envió al Congreso un proyecto de ley para almacenar los perfiles genéticos de todas las personas procesadas por cualquier clase de delitos

#### Daniel Gallo

LA NACION

La condena de 27 años y seis meses de prisión que recibió el asesino de Lola Chomnalez fue posible por el extenso registro de ADN que tiene Uruguay, que incluye a toda persona privada de la libertad en su territorio. Ocho años pasaron desde el crimen en el balneario de Barra de Valizas, cometido el 28 de diciembre de 2014, hasta la identificación por un estudio de huellas genéticas del homicida, Leonardo David Sena, finalmente sentenciado ayer. La resolución del caso llegó cuando uno de sus familiares directos quedó detenido por otro delito y el ingreso de su muestra en el banco de datos encendió la alerta sobre coincidencias con la sangre encontrada en pertenencias de la adolescente argentina. La investigación, que había sido un desastre en su primera etapa, logró orientarse hacia un sospechoso. En nuestro país es imposible una pesquisa de esas características. Y eso quiere modificar la ministra Patricia Bullrich con el proyecto de ley que fue enviado esta semana al Congreso.

El Gobierno intenta con esa iniciativa parlamentaria lograr la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, que en la Argentina está integrado solo por muestras de personas condenadas por agresiones sexuales. El proyecto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, postula expandir esa base de datos a toda persona procesada por cualquier clase de delito.

Esa modificación fue considerada por las autoridades nacionales un hito, que "constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre de 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich", según se consignó en un comunicado de prensa.

El planteo que la Casa Rosada puso a consideración de los legisladores apunta a reformar la ley 26.879, promulgada en julio de 2013. Esa norma creó el registro nacional de víctimas de un delito obtenidas en ADN, pero en sus artículos limita su aplicación a la recolección de muestras de las personas que tengan condena firme por casos de agresiones sexuales. Esa restricción había tomado en cuenta que el espíritu de esa ley era contar con herramientas de identificación ante un delito específico, con alto nivel de reincidencia, o más bien de reiterancia, de



La ministra Patricia Bullrich intenta contar con más herramientas contra el delito

FABIÁN MARELLI

acuerdo con el concepto que el Ministerio de Seguridad busca incorporar en un proyecto para cerrar la llamada "puerta giratoria" que beneficia a delincuentes que siguen en libertad pese a tener varios procesos abiertos en su contra.

Diferente es la visión propuesta en la nueva iniciativa oficial. En el texto se detalla el alcance que tendrá la base de datos, ya que se establece que "el registro almacenará y sistematizará huellas genéticas asociadas a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial y que no se encontraren vinculadas con una persona ya identificada judicialmente como imputada.

"Los datos -se aclaró- serán removidos cuando la persona imputada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada; huellas genéticas de las la escena del crimen, por medio de una investigación judicial, siempre que la víctima no se hubiese opuesto a su incorporación. Las huellas genéticas podrán ser retiradas del registro a pedido de la víctima, en cualquier momento".

El cambio fundamental queda previsto en otro de los puntos que señala la forma de ingreso de mues-

tras de ADN en la base de datos, ya que se indica que se incorporarán "huellas genéticas de una persona imputada, procesada o condenada en un proceso judicial o huellas que se encontraren asociadas con su identificación, así como las huellas genéticas de menores de 18 años cuya responsabilidad penal haya sido declarada judicialmente y de aquellas personas a quienes no se condenó por mediar una causa de inimputabilidad penal".

#### Búsquedas de desaparecidos

Más allá de las investigaciones en procura de establecer la responsabilidad en un delito, la ampliación del registro de ADN es impulsada como una manera de contar con nuevas herramientas en busca de personas desaparecidas, indicándose entre los fundamentos del proyecto de ley que en nuestro país siguen abiertas pesquisas para dar con el paradero de unas 6000 personas que en los últimos años fueron denunciadas como desaparecidas.

Enesalínea, se establece que se sumarán "huellas genéticas de cadáveres o restos humanos no identificados, o material biológico presumiblemente procedente de personas extraviadas, y huellas genéticas de personas que, teniendo un familiar desaparecido o extraviado, acepten

aportar voluntariamente una muestra biológica que pueda resultar de utilidad para la identificación genética de la persona en búsqueda".

Otro ingreso adicional de muestras de ADN llegará con la obligación que alcanzará "al personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad federales, funcionarios y empleados del Poder Judicial que intervengan en las investigaciones criminales".

También podrá agregarse el perfil genético de toda persona que acceda en forma voluntaria a entregar una muestra. Es una posibilidad abierta, por más que la polémica sobre esa clase de registro se sustenta en la postura de opositores, que sostienen la necesidad de mantener en el ámbito de la privacidad las huellas de ADN. Sin embargo, hay empresas que llevan adelante masivas campañas de recolección de datos de iris en las que miles de ciudadanos entregan datos a cambio de criptomonedas. También cientos de compañías privadas almacenan registros biométricos utilizados como simples llaves de acceso a lugares de trabajo. Y las huellas digitales de toda la población quedan obligatoriamente registradas sin que nadie discuta la privacidad de esa marca personal. El debate que se plantea ahora es la

actualización de las herramientas de investigación criminal.

El proyecto de Bullrich toma como antecedente el trabajo realizado en este campo por la provincia de Mendoza. Ese distrito cuyano es el único en nuestro país que sistematizó una base de datos genéticos desde la aprobación de una ley específica, que permitió almacenar ADN de "personal del Poder Judicial, Cuerpo Médico Forense, Policía Científica, Policía de Mendoza, imputados, condenados, individuos en libertad dentro de regímenes especiales y voluntarios", según se explica el Ministerio Público Fiscal de esa provincia al presentar las tareas desarrolladas por el laboratorio genético judicial.

Uno de los impulsores de esa norma en Mendoza fue el por entonces legislador provincialy hoy ministro de Defensa Luis Petri, que en 2020 también había impulsado un provecto de similares características en el Congreso de la Nación.

En los argumentos de la iniciativa que fue enviada al Congreso esta semana figura, a modo de ejemplo, que el registro de huellas genéticas de Mendoza tiene procesadas más de 83.000 muestras. Ese banco de datos es empleado en las investigaciones criminales a partir del software especializado Codis -Combined DNA Index System, en su denominación en inglés-, provisto por un acuerdo con el FBI.

Justamente, la ministra de Seguridad estuvo este mes en Washington, donde se reunió con autoridades de esa oficina de investigaciones criminales de los Estados Unidos y acordó mecanismos de asistencia y capacitación para las fuerzas de seguridad federales.

"Resulta evidente la mayor eficiencia que se tendría si se ingresaran los perfiles de los autores de delitos cometidos en todo el país y se entrecruzaran automáticamente, como se hace en los países más avanzados en la materia, como Estados Unidos. Francia, Alemania, España, Australia, Uruguay, Brasil y Chile", se consignó en el mensaje que acompaña el proyecto de ley para la reforma de la ley 26.879.

Y se agregó: "El sistema de huellas o datos genéticos no solo es una poderosa herramienta para determinar la responsabilidad de personas imputadas en la investigación de un delito, sino también para determinar la inocencia de aquellas imputadas indebidamente en una investigación judicial".

Esa iniciativa forma parte de un paquete de cuatro proyectos de ley vinculados con el área de Seguridad que ingresaron al mismo tiempo en el Congreso. Además, de la ampliación del registro de huellas genéticas, el Gobierno propone cambiar el concepto de reincidencia por el de reiterancia de delitos, para evitar que obtengan la excarcelación delincuentes que tienen abiertos varios procesos penales, pero que no tienen condenas firmes que los expongan a la declaración de reincidencia frente a un nuevo hecho.

Además, se propusieron cambios en el Código Penal y en el Código Procesal para generar una ley antimafia que tenga en cuenta situaciones como las que se viven en Rosario. Y se pidió ampliar también el alcance de la legítima defensa.

## Pullaro: "El que manda a matar a un trabajador es un psicópata"

ROSARIO. El gobernador de Santa Fe hizo referencia a la necesidad de dar un debate para bajar la edad de imputabilidad de menores

Germán de los Santos

CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO.-Después de que en una audiencia judicial en Rosario quedó expuesto que el plan para generar terror en la ciudad, a principios de marzo, fue ejecutado por cuatro adolescentes que llevaron adelante cuatro asesinatos de trabajadores al azar, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, calificó a quien ordenó estos homicidios de "psicópata".

"El que manda a matar a un trabajador porque en vez de tener tres visitas íntimas por semana tenía una, o por comer lo que come el resto del penal, o por no tener llamados tele-

fónicos, no es un preso que se quiere resocializar, es un psicópata", afirmó el gobernador santafesino en diálogo con la radio Cadena 3.

A principios de marzo, según la investigación judicial, presos alojados en los penales de Piñero, a 25 kilómetros de Rosario, y en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, ordenaron matar a dos taxistas, un colectivero y un empleado de una estación de servicio con el objetivo -de acuerdo con la exposición de los fiscales-de "generar conmoción" en la ciudad. Los ejecutores de los crímenes fueron menores de edad.

Un chico de 15 años está acusado de ser el autor material de dos crímenes y ser partícipe de un tercer

homicidio. Las órdenes provinieron de parte de Alejandro Núñez, conocido en el mundo del hampa como Chucky Monedita, y del jefe narco Esteban Alvarado, y se las habrían dado a mujeres que mantuvieron visitas íntimas con estos reclusos.

Esta metodología de usar menores de edad plantea un nuevo escenario en el crimen organizado de Rosario. Hay varios interrogantes sobre este punto, pero lo que asoma con mayor claridad es que buscan la utilización para determinadas acciones de "soldaditos" fungibles, que solo sirven para un hecho y a los que pagan muy poco dinero. En la causa aparece que los organiza-

dores de estos atentados abonaron 200.000 y 400.000 pesos a los adolescentes, que después de cobrar se fueron a uno de los shoppings de Rosario a comprarse zapatillas y comer una hamburguesa. No les alcanzó para mucho más.

En este contexto, Pullaro prometió maximizar los límites en las condiciones de detención de los presos de alto perfil. "Cuando uno se topa con la realidad ve que el academicismo no alcanza para resolver los problemas. La cárcel está para resocializar a quienes cometieron delitos, pero quienes cometen delitos desde allí no tienen intención de resocializarse. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para juntar dinero o tener poder. Por eso las condiciones de detención para estos detenidos deben ser extremas, debe haber aislamiento pleno. Que no puedan hablar con nadie", aseguró el gobernador santafesino.

Desde el 12 de diciembre pasado, en el penal de Piñero, en Santa Fe, se incrementaron los controles y las restricciones, luego de un reagrupamiento de los presos de alto perfil, aquellos que pertenecen a cuadros

medios de las bandas criminales. Entre ellos se encontraba Chucky Monedita, que, fastidiado por este nuevo esquema con mayor rigor, planeó los ataques para que el gobierno diera el brazo a torcer.

En el penal federal de Ezeiza ocurrió algo similar con Alvarado, quien además de planear los asesinatos, según información del gobierno, presentó un habeas corpus a la Corte Suprema de la Nación para que se modifiquen las condiciones de detención, que fue rechazado el 20 de marzo pasado.

Luego de que la investigación avanzara y fueran detenidos los menores como supuestos autores materiales de los homicidios, se puso en debate y en agenda del gobierno la posibilidad de la baja de imputabilidad, que está fijada en 16 años. "Con Bullrich tenemos una sintonía perfecta. Yo no le pongo un piso a la edad de imputabilidad. No creo que el chico de 15 años que salió a matar por plata no comprendiera lo que estaba haciendo. Tenía muy claro que iba a matar a trabajadores. Al hablar de la edad nos ponemos en un lugar dificil de argumentar". •

#### Avisos fúnebres

4318 8888

Para publicar 4318 8888 o funebres@lanacion.com.ar Todos los dias, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30 Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Sepelios y **Participaciones** 

ACHAVAL, Isabel Grondona de, q.e.p.d. - Sus hijos Isa y Cristián Dodds, Jaime y Beatriz Villalba, Mariana, Tati y M. Laura Ezcurra, Keo y Carina Vanrell, Tosi y Horacio Gowland, Paco, Vicky y Rodrigo Zavalia, nietos, bisnietos y Daniela Montiel, participan su fallecimiento e invitan a despedirla en el cementerio Memorial desde las 10.30 hs., misa a las 12, y posterior entierro.



ACHAVAL, Isabel Grondona de. - Su hermana Marta y sus hijos Marta y Ricardo, Emilio y Lucía, Mau y Tatiana, Martín y Sole, Mariano y Pekis, Juan, Hernán y María, Marcos y Dolores despiden a la querida tía Isabel y abrazan con cariño a todos los Achaval.



ACHAVAL, Isabel Grondona de. - Su prima Magdalena Pereyra Yraola e hijos la despiden con tristeza y acompañan a su familia con cariño.



ACHAVAL, Isabel G. de. -Ana M. de Ayerza, hijos y nietos abrazan con amor a su querida familia.



ACHAVAL, Isabel Grondona de. - FUSAVI participa su fallecimiento y acompaña a Isa, Cristián, Paco y a toda su familia, en este momento de dolor y esperanza en la fe.

BISCOGLIO, Mirtha. - Osvaldo Cascone y Flia. acompañan con mucho cariño en este triste momento a Alberto y su



BISCOGLIO, Mirtha J. - El LANAIS-PROEM despide con mucho cariño a la Dra. Mirtha J. Biscoglio, quien fuera fundadora y directora de este laboratorio. Nuestras condolencias a su esposo Alberto, a sus hijos Javier y Mariana y fami-

BISCOGLIO, Mirtha J. - El IQUIFIB y Departamento de Química Biológica despiden con afecto a la Dra. Mirtha J. Biscoglio, admirada profesora e investigadora. Nuestras condolencias a su esposo Alberto, a sus hijos Javier y Mariana y familiares.

BISCOGLIO, Mirtha Josefa. -La Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguida académica emérita.

CABANILLAS, Marcela Dubourg de, q.e.p.d. - Chapelco Golf & Resort acompaña a Mariano, Luz y familias en este triste y doloroso momento, rogando una oración en su memoria.



CABANILLAS, Marcela Dubourg de. - A nuestro querido amigo Goyo, un fuerte abrazo a la memoria de la querida Marcela. Mario y Ñungu Viale.



DI SI, Carmen, q.e.p.d. - Graciela Madero (a.) acompaña a María, Panchi y Mónica en estos tristes momentos.



FLORES, Sara A. de. - Basilio, Clarita Pertiné y familia despiden a su amiga con el cariño de toda una vida.



FRERS PERALTA RAMOS, Hercilia. - Gabriela y Damasia la recordarán con mucho cariño y acompañan a toda su familia en este triste momento.



FRERS PERALTA RAMOS, Hercilia, q.e.p.d. - Guillermo Liberman y sus padres Susana y Samuel acompañan a su querido amigo Facundo y hermanos en este momento de dolor con el deseo de que su madre descanse en paz.

www.lanacion.com.ar/funebres

GRONDONA de ACHAVAL. Isabel. - Sus hermanos María, Marta, Carlos y Cecilia Balcarce, Miguel y Angie Nazar, Adela y Juan José Madero, Martín y Cristina Firpo, Eduardo, Tomás y Mary Richards y familias despiden a su queridísima hermana, compartiendo la tristeza con sus hijos, nietos y bisnietos.



GRONDONA de ACHAVAL, Isabel, q.e.p.d. - Su hermana María G. de Santamarina y sus hijos María, Fernando, Martín, Tomás, Ricardo, su ahijada Dolores, Elena y Otto, yernos, nueras, nietos y bisnietos la despiden con todo su amor y abrazan a sus hijos y nietos con cariño.



GRONDONA de ACHÁVAL, Isabel, q.e.p.d. - Su consuegra Emita F. C. de Zavalia, hijos y nietos acompañan a la familia Achával con todo cariño y oraciones.



GRONDONA de ACHAVAL, Isabel, q.e.p.d. - Alejandro de Achaval y Graciela te despedimos querida cuñada con muchísima tristeza, ¡como te vamos a extrañar!. Que el buen Dios te lleve junto a Jaime y que descanses en paz, Isa que-



GRONDONA de ACHAVAL, Isabel. - Isa y Cristián Dodds y sus hijos Pbro. Cristián, Bel y Tomás Sundblad, María y Quinto Silveyra (a.), Pato e Inés Catalán, Ana y Ezequiel Bosch, Loli y José Lagos, Jimmy, Santi y Paz Madero y Kachu y Pedro Taussig agradecen a Dios por su vida.

GRONDONA de ACHÁVAL, Isabel. - ¡Isabel gran persona! Acompaño a sus hijos y familiares en su dolor. Mónica Spiller de Stefani.

GRONDONA de ACHAVAL, Isabel. - Sean Achaval y Andrea Lanusse y sus hijos, despiden a Isabel con mucho cari-



GRONDONA de ACHÁVAL. Isabel, q.e.p.d. - Que la Virgen Santísima la acompañe a Isabel en su peregrinación al Cielo. Un infinito abrazo para toda su querida familia. Marcos, Mercedes (as.), hijos y nietos.



INTRIERI, Graciela Ardisana de. - Grace, te vamos recordar con esa alegría tuya. Acompañamos a Manuel con todo cariño, los Vázquez Igle-

KAMINKER, Mario. - El estudio Peisajovich & Bucking despiden con dolor al Dr. Mario Kaminker, colega y amigo, deseándole que descanse en paz.



MALUF de MAJDALANI, Olga Rahme, q.e.p.d. - Mariel y Enrique Gebara despedimos con tristeza a la querida tía Olga y compartimos con oraciones el dolor de la familia.

MALUF de MAJDALANI, OIga, q.e.p.d., falleció el 17-4-2024. - Osvaldo y Mónica, Isidro y María Couñago acompañan con cariño a Silvia y sus hermanas en este triste momento. Que su alma descanse en paz.

MALUF de MAJDALANI, Olga Rahme, q.e.p.d. - Carlos Galina y familia, acompañan a Silvia Majdalani en este doloroso momento.



MALUF de MAJDALANI, Olga Rahme. - Los miembros de Romero Victorica & Vigliero acompañamos a nuestra querida Silvia y a su familia en este triste momento.



MOLVERT de CALARCO, Esther Margarita, q.e.p.d. -Amigos y compañeros del Estudio Chaloupka acompañan a su hija Elisa y familiares en este triste momento y elevan una plegaria en su memoria.

PELUFFO, José. - El consorcio de Arenales 1294 lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momen-

PELUFFO, José Luis. - Tus amigos Freddy y Mamen Urruti e hijos te despiden con gran tristeza y acompañan con mucho cariño a Gloria, Vero, Agus y Pepa.



PELUFFO, José Luis. - Juan Manuel Bilbao e Inés Fauzon e hijos acompañan a Gloria y sobrinos con todo cariño.



PELUFFO, José Luis, q.e.p.d. -Lino Landajo, Paca Herrera y sus hijos Lino, Catalina, Joaquin y Vickita Landajo, Male y Bautista Solimano acompañan a su queridísima familia con mucho cariño.



PERRETTA, Jorge Antonio, q.e.p.d., falleció el 18-4-2024. -Cristiano, Gabriela y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan Gaby y familia en este triste momento.



PERRETTA, Jorge Antonio, q.e.p.d., falleció el 18-4-2024. -Cristiano Rattazzi y su equipo de colaboradores de Gruppo Módena acompañan a Gaby y familia en este momento de dolor.



PIENIAZEK de GUELMAN, Sara, Z.L. - Acompañamos a Ale y familia en este triste momento. Patri y Marce Brukman y Nora y Diego Vindman.



PIENIAZEK de GUELMAN, Sara, Z.L. - Abrazamos a Ale, Pau y a los chicos con toda nuestra fuerza. Ro, Adri, Gon y Megu.



PIENIAZEK de GUELMAN, Sara. - Acompañamos a Ale y familia en este doloroso momento, Flia, Smulevich,



PIENIAZEK de GUELMAN, Sara, Z.L. - Marchu, Marce, Miki v Nano Byskubicz acompañan a Ale, Paula, Guido, Martu y Franco en este triste momento.

众

PIENIAZEK de GUELMAN, Sara, Z.L. - Mauricio y Roxana Baredes e hijos acompañan a Alejandro y Flia. en el dolor.



PIENIAZEK de GUELMAN, Sara Esther, Z.L., falleció el 18-4-2024. - Acompañamos y saludamos en este momento tan triste a nuestro querido amigo Alejandro y su familia. Claudia y Biñe Dosoretz, sus hijos y familias Lionel y Ana, Maia y Brian y Damian y Luli.

ROTTENBERG, Miguel, Z.L., Fall. el 18-4-2024. - Nora Guerra (a.), Mariano Klas (a.) y familia despiden al querido tío Miguel y acompañan con amor a los queridos Juanita, Carlitos, Rosi, Dani y familia en este triste momento. Se nos fue un grande.

ROTTENBERG, Miguel. - La familia Guerra despide a su querido amigo, familia y socio, y acompaña con amor a sus queridos Juanita, Carlitos, Rosi, Dani y familia en este momento.



ROTTENBERG, Miguel. - La familia Maioli, con respeto y cariño, honra su vida. Nos unimos en solidaridad con su familia y amigos, ofreciendo nuestras sinceras condolen-



ROTTENBERG, Miguel. - Mariano Maioli saluda a su querido amigo con todo su corazón y un ¡hasta siempre!.



TENENBAUM de KOHON, Liliana, falleció el 17-4-2024. -Tus hijas, Mónica y Ana, yernos, nietos y bisnietos te recordaremos siempre con enorme cariño y estarás siempre presente en nuestros corazones. Te despedimos hoy, a las 12, en Jardín de Paz.

#### Recordatorios

PUYÓ, Guillermo Eugenio, Dr. - A un año de su partida, sus hijas y nietos lo recuerdan con amor.

28 | SEGURIDAD LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

## Tras reconocer "pagos indebidos", Securitas aceptó pagar una multa

INVESTIGACIÓN. La jueza Sandra Arroyo Salgado homologó un acuerdo con la empresa de seguridad para avanzar en la identificación de los sobornos entregados a funcionarios

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

Tras admitir ante la Justicia el pago de millonarias coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados, la empresa de seguridad privada Securitas se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo como consecuencia de los sobornos, canceló una deuda tributaria de 1500 millones de pesos y compró 1100 kilos de carne que fueron entregados a comedores parroquiales de San Isidro y de Entre Ríos.

Así se estableció en el "acuerdo de colaboración eficaz" que firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y representantes de Securitas y que fue homologado por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Se trató del primer caso en el que se logró un acuerdo entre la Justicia y una empresa en el marco de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, normativa aprobada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

namientos y la detención de nueve en la ciudad de Estocolmo. sospechosos, comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos "abusaron yutilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban".



La causa es investigada por la jueza Sandra Arroyo Salgado

En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de Como informó LA NACION, la in- seguridad, monitoreo, consultoría

> En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los "pagos indebidos".

> "La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la

administración pública, cohecho, dádivas v administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con investigación, que derivó en 52 alla- e investigación con sede principal tervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso", explicaron fuentes judiciales.

> Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Cri

minalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.

Los detenidos fueron identificados por fuentes judiciales como Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo, quienes ocuparon cargos gerenciales en Securitas Argentina SA.

Si bien el "acuerdo de colaboración eficaz" se firmó hace casi dos años, se dio a conocer en las últimas horas, tras las detenciones de los sospechosos.

"Se trata de un importante antecedente para la Justicia de nuestro país, es la primera vez que se logra un acuerdo en el marco de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero además con acciones concretas de reparación social del daño que provoca la corrupción. También el compromiso de implementar un programa robusto de prevención por parte de la empresa y además de mostrarlo en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas (RITE), lo cual es sumamente positivo. El trabajo investigativo, la habilidad para lograr el acuerdo y, por qué no, la creatividad en su contenido, han sido cualidades destacables del Ministerio Público Fiscal", sostuvo a LA NACION Luis Villanueva, exsubsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia en la Oficina

Fuentes judiciales explicaron que todavía no se determinó el monto de la multa que debe pagar Securitas

Anticorrupción.

SA. Los 1100 kilos de carne fueron donados a los comedores de los colegios parroquiales Santo Domingo Savio, Parroquia Nuestra Señora de La Cava, dependientes del Obispado de San Isidro, y al Hogar de Cristo, en Entre Ríos.

"Hasta este momento las grandes empresas que cometían hechos de corrupción en la Argentina asumían en el extranjero su culpabilidad y pagaban allá las multas y penalidades, es decir, en nuestro país nos quedábamos solo con las consecuencias negativas en términos institucionales y económicos. Ahora se logró Justicia y recuperar parte del daño producido por la corrupción", agregó Villanueva, que en la actualidad es docente en distintas universidades.

#### Las indagatorias

Los nueve sospechosos fueron indagados ayer. Todos, según informaron fuentes judiciales, hicieron uso de su derecho a negarse a declarar. Ahora, la investigación continúa con el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos y registros ordenados por la jueza Arroyo Salgado.

"Se secuestraron todos los expedientes de contrataciones públicas de los organismos donde, según admitió Securitas SA se pagaron coimas. Ahora se deberá hacer un análisis para determinar las responsabilidades de empleados o exfuncionarios. En los próximos días se tomarán más declaraciones indagatorias", explicó una fuente que participa de la investigación.

Según lo que admitió la empresa, se hicieron "pagos indebidos" en Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidady Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en sindicatos como Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y en la empresa Energía de Entre Ríos SA (Enersa), entre otras dependencias gubernamentales. •

## El horror del abuso intrafamiliar, en un relato inesperado

ROSARIO. El periodista Juan Pedro Aleart narró frente a las cámaras los ataques sexuales que sufrió a manos de uno de sus tíos

ROSARIO.- El inicio de la última transmisión de De 12 a 14, uno de los tradicionales noticieros de Rosario y transmitido por el canal El Tres, fue diferente a la de otros jueves. Ayer por la mañana, el reconocido conductor Juan Pedro Aleart develó ante la audiencia un drama íntimo y familiar que sufrió por años. Mirando a cámara, el periodista habló a corazón abierto sobre los episodios de violencia intrafamiliar y abuso sexual de los que tanto sus hermanos como él fueron víctimas a corta edad. Apuntó contra su padre, quien se quitó la vida tras ser denunciado ante la Justicia, y contra un tío, quien goza de libertad por el momento.

"Este es un inicio de programa distinto. He contado muchas historias y esta va a ser la primera vez que voy a contar mi propia historia. Ha sido para mi extremadamente difícil llegar hasta acá, sentarme y contarles los que les voy a contar. Hace una década, tomé la decisión de alejarme de mi padre y el resto de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, me hacían prohibición de acercamiento. Lo ché con y por ella todos estos años mal, me hacían daño. Desde entonces, nunca abandoné la búsqueda de la verdad", dijo.

Y reveló: "El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas las formas. Físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos



Juan Pedro Aleart, en el momento de la denuncia

IMAGEN DE VIDEO

los integrantes de mi familia. Esta que buscábamos era que mi hermana pudiera estar más tranquila. Cada vez que se lo encontraba, ella temblaba de miedo".

Las agresiones, aseguró Aleart, no eran únicamente físicas. "Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus tres años en adelante, siendo él

VIH positivo. Esto le provocó a mi denuncia la hice junto a mi herma- hermana gravísimos problemas de na menor. Y una jueza le dictó la salud. Y como hermano mayor, lu-Luché para que buscara un profesional que le determinara el verdadero origen de todos estos síntomas. La saqué de la casa donde fueron la mayoría de los abusos. Le insistí hasta el hartazgo para que ella hiciera la denuncia penal y me hice cargo de los honorarios de sus abogados. Y eso fue lo que sucedió.

Hizo la denuncia y yo fui testigo", expresó el periodista.

Y completó: "La denuncia penal por abuso sexual agravado fue hecha. La Justicia se tomó su tiempo. Pero hubo una fiscal que avanzó. Mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Y al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad que había cometido, decidió quitarse la vida. Enterarme de esto fue una noticia muy impactante, profundamente triste. Pero mi padre había tomado esa decisión desde que abusó de su hija. Le esperaba la condena social y penal por haber cometido tal atrocidad. En sus últimos mensajes en redes sociales, la trató de loca a mi hermana. Pero de nuevo, la verdad siempre vence".

Tras narrar tal vivencia, el conductor le dejó un último mensaje a su hermana: "Sofi, la película de terror se terminó. El monstruo decidió irse para no volver nunca más a lastimarte y hacerte daño. Lo que queda ahora es que construyas tu vida, por la que tanto luchaste y te mereces, con libertad. Sos libre. A

Luego, ahondó en su caso particular y en el de su hermano: "Mientras todo esto ocurría, en mi casa, con un padre violento, abusador, con una madre víctima, cómplice, donde estaban naturalizados los abusos, un tío en quien yo confiaba, que cumplió el rol de padre en muchas situaciones, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los seis años en adelante".

"Cuando tenía 12 o 13 años - contó en su relato ante las cámaras-, con las pocas herramientas que tenía, advertí en mi casa lo que estaba pasando. Y mis padres no hicieron nada. Seguí siendo abusado una y otra vez. Y mi padre también. Esta persona, que se llama Elvio Vila, fue la primera persona que denuncié en todos este proceso judicial. Lo denuncié a fines de 2022. Para mi, hacer la denuncia fue muy difícil. Pero la hice. Me llevó mucho tiempo aceptarlo, fueron muchos meses de depresión".

"Presenté un montón de pruebas. Entre ellas, tres informes psicológicos de dos profesionales distintos. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo. Mi hermano declaró haber sufrido abusos sexuales de la misma manera que lo sufrí yo. Y como si fuera poco. Elvio Vila también abusó a dos exalumnas del Instituto Fisherton de Educación Integral. Ambas lo denunciaron penalmente. Sus compañeras también fueron a declarar. Eramos cuatro en total las víctimas", indicó Aleart, en un relato en primera persona de las situaciones de abuso padecidas dentro de su familia.

LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

## OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

INNOVACIÓN. En crisis de fin de ciclo se puede acentuar una dinámica de cambio que precipita la aparición de una nueva forma de producir y crear valor a partir del fracaso de las formas anteriores

## Un proceso de "destrucción creadora" para transformar la realidad imperante

Ricardo Dessy

-PARA LA NACION-

uizá la mayor contribución académica del economistayprofesor de Harvard Joseph Schumpeter, nacido en el Imperio Austro Húngaro en 1883, haya sido el concepto de la "destrucción creadora", donde explica en detalle el proceso de transformación de una realidad imperante que hace a la innovación. Tal dinámica de cambio surge con más fuerza en crisis de fin de ciclo, disparando una nueva forma de producir y crear valor a partir del fracaso de las formas anteriores. Su aporte, concebido como concepto económico, aplica también a la mecánica de transformación de organizaciones y sociedades.

Claro está que esa disrupción del orden actual y transformadora de la realidad posee una dinámica intertemporal asimétrica en términos de costos y beneficios, esto es, la prosperidad es una promesa que ocurrirá en el mediano plazo y los costos son una realidad concreta en lo inmediato. Lógicamente emerge aquí el conflicto entre dos paradigmas: lo viejo y lo nuevo. A lo largo de la historia, beneficiados del antiguo modelo resisten, cuestionany bloquean la entrada de nuevas prácticas hasta que los frutos de la transformación maduran impactando en su propia prosperidad. Por eso es clave la velocidad en que ocurre tal transformación, para convertirse pronto en una nueva realidad aceptada masivamente. Claro que, si la prosperidad es una promesa, requiere de confianza.

Los argentinos, hoy deprimidos y exhaustos, lo que se manifiesta en el visible hastío social por la realidad imperante, ¿debemos preocuparnos y percibir esto como un enojo con las instituciones, la democracia, o estaremos experimentando un fin de ciclo? Y si fuera esto último, ¿sucederá un proceso de "destrucción creadora"? En tanta confusión, lo único que está claro es que lo anterior fracasó. Décadas de irresponsabilidad fiscal, endeudamiento y emisión descontrolada disfrazada de altruismo nos trajeron hasta aquí, un espacio donde todos pierden y solo una minoría gana. La frustración gana adeptos y se ha generalizado. Jóvenes y emprendedores emigran, los trabajadores ven diluir sus ingresos por la inflación, los sindicatos pierden peso por la creciente informalidad y los médicos ganan monedas. Los empresarios no conocen precios, costos ni regulaciones cambiantes, reduciendo al azar la decisión de inversión y protegiéndose ante tal incerteza con precios exorbitantes.

El deterioro hace crujir al atajoy sus costos.



establishment político tradicional, que, absorto, detecta amenazado su otrora superpoder por "recién llegados" con propuestas jamás imaginadas por ellos como exitosas.

La historia advierte a gritos, desde el silencio de las bibliotecas, que ciclos agotados y sociedades exhaustas configuran un riesgo y anticipan cambios en el horizonte. Sobran aquí los ejemplos, desde el impuesto británico a la importación del té en Boston en 1773, germen de la guerra de la independencia contra el Reino Unido; la pobreza y exuberante desigualdad que precipitó la Revolución Francesa contra la monarquía absolutista, o nuestras revueltas de principio del siglo XIX por una intervención asfixiante de la corona española a las prácticas locales de comerciar y prosperar. No obstante, quizás el mayor riesgo de estas crisis de agotamiento sea que el hastío termine en la tentación de firmar un nuevo "cheque en blanco" apoyando una propuesta perniciosa: "ustedes solo vótenme y yo me encargo de todo". Los argentinos conocemos bien este ¿Será este hartazgo social un punto de inflexión que inicie un sendero de prosperidad? Gran parte de una sociedad golpeada pone su hombro una vez más

Sin embargo, siguiendo al profesor Schumpeter, ¿será este hartazgo social un punto de inflexión que inicie un sendero de prosperidad? Gran parte de una sociedad golpeada pone su hombro una vez más. Quizás haya llegado la hora de construir nuevos paradigmas sobre la base de nuestros fracasos. Hay razones para el optimismo, pero sugieren ser vectores exógenos más que endógenos. Como país vulnerable, dependemos

mucho del exterior. Para los próximos años se espera un mundo en crecimiento (leve, pero sostenido) donde los mercados emergentes explican la mayor parte de esa expansión, y esto es muy favorable. Los países ricos, al crecer, ahorran más, mientras que los emergentes consumen más y nosotros venderemos alimentos y energía.

Bancos globales esperan un sendero de baja de la tasa de interés internacional para mediados de 2024 y esto impactará positivamente en el flujo comercial (abaratando el dólar) así como en el financiero, los capitales de los países centrales fluyen hacia los países en desarrollo en dinámicas descendentes de la tasa de interés. Por otro lado, el mundo cambió. Luego de la pandemia, el resurgimiento de conflictos bélicos inesperados y viejas desconfianzas globales está cambiando el paradigma a la hora de decidir inversiones. Hay una nueva geopolítica. El mundo desarrollado busca reducir su dependencia en alimentos y energía de vecinos hoy menos previsibles, y conflictos múltiples

crecientes exigen diversificar las fuentes de suministro de recursos estratégicos. Y si es desde una región de paz y ociosa en insumos como Sudamérica, mejor aún.

¿Y lo endógeno? Debemos hacer algo nosotros como adultos responsables de nuestra prosperidad. La oportunidad del sector agroalimentario, minero y energético es incalculable. También el sistema financiero, hoy sólido y líquido (a diferencia de crisis pasadas), podría imprimirle alta velocidad a una fase de recuperación apalancada en el retorno del crédito, condición necesaria de toda expansión. Otro vector podría ser nuestro viejo orgullo, el capital humano. Pero este es hoy muy asimétrico entre educados e ineducados, y en esta asimetría es donde el progreso tecnológico despliega su costadomás cruel. No por nada muchos críticos de Schumpeter llamaban al proceso de "destrucción creadora" la tragedia del crecimiento. Estos inciertos ciclos de creación-destrucción-creación son inherentes a la historia de la humanidad, no son mecánicas prolijas ni perfectamente engrandas, ni agradables, ni eludibles, son metamorfosis kafkianas que simplemente ocurren.

La conversión de crisis de fin de ciclo en nuevos senderos de auge y expansión exige horizontes previsibles que surjan de acuerdos que confluyan a dar un contorno de racionalidad y sustentación a esta inevitable, riesgosa e irrecusable tragedia del hastío, que necesita ser contenida, direccionada e inducida por la política, con propuestas edificadoras para que transmute esa fuerza del enojo en ilusión. Aquí radica el principal rol de la política, sincronizar estos desequilibrios encadenados, ya que tal desincronización golpea de manera más brutal cuanto mayores son las asimetrías entre educados e ineducados, y desigual la distribución del ingreso.

Tal inequidad exige a la dirigencia toda liderar esa inevitable demolición de viejas premisas por parte de una sociedad en ebullición, que empuja y tironea desordenadamente buscando un futuro que no tiene muy claro cuál es. En palabras de Luca Prodan, no sabe bien qué quiere pero lo quiere ya. ¡Cuidado! la historia advierte que aquí subyace la oportunidad, pero también los riesgos son inconmensurables. Quizá, desde nuestra cercanía al abismo, llegó la hora de reconstruir y crear valor sobre los cimientos de nuestros fracasos. Millones de niños en la pobreza esperan allí afuera. •

Economista. Profesor en la UNLP y en la Universidad Di Tella

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## Redes: oscuro callejón para muchos

Además de la conversación familiar, sería importante que se profundizaran los programas sobre concientización del uso responsable de la tecnología

urante mucho tiempo, los chupetes resolvieron los ataques de llanto de millones de niños. Hoy, muchos padres recurren a las vívidas imágenes en un celular para lograr el mismo efecto. No faltan quienes los utilizan para capturar la atención de los pequeños mientras comen, sin levantar los ojos de las pantallas, casi como autómatas que degluten sin pestañear. O para asegurarse de que no molesten.

El magnate norteamericano Bill Gates, fundador de Microsoft, lleva años de comentar públicamente que sus hijos—hoy de 27, 24 y 21 años—no tuvieron celulares hasta los 14 años. Sorprende que quien tanto contribuyó al uso de la tecnología en el mundo haya optado por limitar el tiempo en las pantallas de sus propios hijos. No ha sido el único. Steve Jobs, Mark Cuban y Alexis Ohanian, todos ellos superestrellas en este campo, comparten pensamientos similares.

Compartir una cena en familia fue para Gates una ceremonia sin celulares. Asimismo, llegado el momento de que sus hijos sí accedieran a dispositivos propios, les controlaba los tiempos de uso obligándolos a desconectarse a partir de las 22. Como experto en estas lides, Gates tiene claro que el resplandor azul que emana de los dispositivos reduce la producción de melatonina y que una buena higiene del sueño demanda que, horas antes de dormirse, se recomiende protegerse de este tipo de luces, que alteran nuestros ritmos circadianos.

Mark Cuban reconoció incluso

que pagaba a su hijo para que mirara videos de matemática en lugar de los adictivos de Minecraft, y Ohanian confesaba que tanto su mujer, Serena Williams, como él preferían que su hija se aburriera solo con sus pensamientos y juguetes.

Está comprobado que un exceso de tiempo ante pantallas podrá asociarse con obesidad, pero también con daños psicológicos, a merced del peligro de la explotación y el abuso sexual, promoviendo las autolesiones e incluso los suicidios entre los jóvenes. Ya nos referimos desde estas columnas a la demanda federal elevada en EE.UU. contra Meta, madre de Facebook e Instagram, en octubre 2023, por las graves consecuencias de haber promovido el uso compul-

Bill Gates lleva años de comentar que sus hijos –hoy de 27, 24 y 21 años – no tuvieron celulares hasta los 14 años

Desde lo legislativo, hay mucho por hacer, estableciendo reglas que cubran un preocupante vacío legal

sivo y adictivo de redes entre niños y adolescentes. En marzo pasado, el estado de Florida dictó la ley HB3 para proteger a los niños de los daños causados por el uso de redes, incluyendo una prohibición para que los menores de 14 años sean titulares de cuentas sin consentimiento parental expresoy comprobable, obligando a las empresas a eliminar las cuentas que no se ajusten a las normas y a pagar daños y perjuicios a los damnificados, con multas de hasta 50.000 dólares. "Internet se ha convertido en un callejón oscuro para nuestros niños", afirmó uno de los impulsores de la medida, que comenzará a regir en enero de 2025. La regulación de estas cuestiones que afectan la salud mental de los menores está a la orden del día en EE.UU.

Días pasados, el abogado Fernando Tomeo se preguntaba desde un artículo en nuestras páginas qué estamos haciendo en nuestro país al respecto cuando la integridad psicológica de jóvenes y niños está en juego. Desde el ámbito escolar, los programas de concientización del uso responsable de la tecnología son sumamente importantes, así como también la conversación familiar sobre estos temas. Desde lo legislativo, hay mucho por hacer, estableciendo reglas claras y sanciones que cubran un preocupante vacío legal que incluye modificar la ley de protección de datos personales en lo que involucra a aquellos de los menores por parte de las redes sociales y las plataformas informáticas.

## Irán-Israel: que no escale el conflicto

Primero fue el artero ataque terrorista de Hamas a Israel desde la Franja de Gaza, seguido por la contundente respuesta israelí con miles de víctimas en ambas confrontaciones, la mayoría de ellas inocentes.

El 1º del corriente mes, Israel bombardeó el consulado de Teherán en Damasco, Siria, provocando la muerte de siete miembros de los Guardianes de la Revolución, entre los que se encontraba el general de brigada Mohamad Reza Zahedi, uno de los altos mandos de la Fuerza Quds, brazo de operaciones exteriores del ejército ideológico de la República Islámica de Irán, país que respondió lanzando 170 drones, 30 misiles cruceroy120 misiles balísticos de los cuales un 99% fueron interceptados. El éxito defensivo de Israel contó con la ayuda de EE.UU., el Reino Unido, Arabia Saudita y Jordania, que cerró su espacio aéreo para poder repeler los ataques.

Existen señales de que la ofensiva

iraní consistió en una respuesta firme, pero a su vez controlada, para no provocar grandes daños ni desatar una escalada. Irán dispone de capacidades militares que podrían haber ocasionado mucho mayor daño y que no fueron utilizadas.

Tras una cumbre urgente para decidir cuál será la réplica al ataque iraní, el gabinete de guerra de Israel advirtió que el choque con Irán no terminó. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, anticipó que habrá una respuesta dolorosa por parte de Israel al ataque iraní con drones y misiles.

El tenor y la continuidad del conflicto dependerán no solo de las posiciones de los dirigentes políticos y militares, que van desde la mayor dureza en la forma de abordarlo hasta aquellas más moderadas, sino también de las situaciones particulares que se den tanto en Israel como en Irán.

En Israel, Benjamin Netanyahu ha sufrido un fuerte desgaste en la opinión pública, a tal punto que el líder de la oposición y miembro del

gabinete de guerra, Benny Gantz, solicitó celebrar elecciones anticipadas, alegando la falta de confianza internacional y el decreciente apoyo popular hacia el gobierno.

Por su parte, el gobierno iraní se enfrenta a varios movimientos separatistas y ha sufrido un importante desgaste a partir de las protestas callejeras que estallaron en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini. La mayoría de la población es joven, cada vez más laica y no se siente identificada con los atávicos esquemas de la República Islámica. A esta situación con un deteriorado cuadro social se agrega la crisis económica, agravada por actos de corrupción y las sanciones internacionales por su política nuclear.

El riesgo de un enfrentamiento regional que podría derivar en un conflicto de alcance mayor debe disolverse. Una confrontación directa entre Israel e Irán sería catastrófica no solo para la región, sino para el mundo entero. Queda confiar en que el conflicto no se extienda y se resuelva pacíficamente.

#### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar //lanacion

#### No es gratuita

Todos los días escucho voces defendiendo la gratuidad de las universidades públicas. Salvo el aire que respiramos, nada es gratis, siempre alguien lo paga y en este caso el presupuesto universitario sale del dinero de los contribuventes. Todos pagamos el gasto que se genera para su funcionamiento, y solo un número limitado de extranjeros y conciudadanos las disfruta mientras millones de argentinos aportamos. Sergio Ohanessian DNI 10.129.066

#### Salud y prepagas

Hoy es la primera vez que

tengo optimismo y esperanza en que hay otra alternativa para el país, pero veo con alarma que un gobierno que pretende ser liberal, y un diputado como Espert, que siempre había defendido al liberalismo, critican a empresas de medicina prepaga por sus precios, o van por la rebuscada vía de una hipotética y supuesta "cartelización" para atacar a empresas del rubro que aumentaron sus precios en consonancia con la inflación, de la misma forma que lo hacen muchas actividades, e incluso como lo hicieron los propios proveedores de las prepagas, o menos aún. Si la gente está "indefensa" ante los aumentos de las prepagas es porque el Estado (el Estado, reitero, no el gobierno que recién empieza) no ha cumplido con su obligación de garantizar la salud de la población mediante la salud pública que sirva como alternativa para aquellas personas que no pudieran contratar prepagas. Lo mismo ocurre con los que no pueden pagar los colegios privados a los que la clase media ha huido por los problemas de la educación pública. Si el gobierno quiere defender a la gente, que haga que el Estado vuelva a cumplir con sus obligaciones de dar una salud y una educación de calidad razonable; que la medicina y la educación privadas las pague quien quiera y pueda. Y lo digo como sufriente pagador de la medicina prepaga. La gran pregunta es: al

La gran pregunta es: al final, ¿somos o no somos liberales? No me quiero desilusionar

nuevamente. Pablo Correch DNI 17.203.219

#### Sin agua

Bahía Blanca es una ciudad de tamaño medio que tiene puerto de aguas profundas, un polo petroquímico, la puerta de salida para Vaca Muerta, produce más energía que la consumida, reúne a los jóvenes de una amplia región por la

excelencia de sus universidades, tiene un lago y 52 pozos surgentes para la provisión de agua, sus deportistas son distinguidos embajadores reconocidos en todo el mundo, etc. Pero también se quedó sin agua durante cuatro días sin ninguna respuesta efectiva de las autoridades correspondientes. Se arguyó que existió una proliferación excepcional de algas en el lago Paso Piedras, lugar de donde proviene el agua, y eso taponó los filtros de potabilización. En realidad las algas están siempre presentes en mayor o menor cantidad, pero la persistencia de viento del NE durante 5 días las acumuló contra la "única toma", algo que se puede ver en fotos aéreas difundidas. Lo patético de la situación fue que mientras llovía no teníamos agua. La prestadora del servicio (ABSA) explicó poco y mal sin hacerse cargo. El intendente apareció el lunes, cuando el problema estaba desde el sábado, y su única acción fue proponer la municipalización del servicio, algo razonable, pero para el largo plazo. El gobernador no dio ninguna señal de conocimiento e interés por la cuestión. No se estableció ninguna acción inmediata/corto plazo, como un cronograma de provisión sectorizada de agua para abastecer a toda la ciudad por turnos, no se proveyó suficiente agua a las escuelas para evitar la suspensión de clases. De duplicar la toma, multiplicar los filtros, adquirir una cosechadora de algas, construir tanques decantadores, ni noticias. No padecemos mala suerte, sino mucha indolencia. Gerardo Martínez

Gerardo Martínez DNI 13.528.778

#### Inseguridad

Escribo por la insostenible situación de inseguridad que se da en los alrededo-

#### En la Red

El precio de los repelentes en CABA



"Qué vergüenza que no se tomen medidas . Deberían ser precios cuidados. Ponen el precio que se les antoja"

Liliana Ortiz

"En la provincia de Buenos Aires los conseguís mucho más baratos, a mitad de precio" Alicia Ponce LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

res de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, barrio de Retiro. En la parroquia funciona un comedor y un albergue de indigentes a los que acuden personas todas las mañanas, que invaden las entradas de los edificios cercanos comportándose de manera violenta con los encargados, con los padres que acompañan a la escuela a sus hijos, con los mismos niños y generando peleas entre ellos, la última de ellas con un apuñalamiento en la entrada del edificio en donde vivo, filmada por las cámaras de seguridad. No hay nadie de la parroquia o del comedor que por la mañana ordene el ingreso, para evitar estas situaciones. Hemos tenido varias reuniones con el párroco, que se niega a participar en el orden en la entrada y a colaborar con la limpieza de la vereda de la parroquia, que queda repleta de basura. Tampoco hemos podido lograr que se habilite una entrada alternativa dentro de los terrenos de la iglesia. Destaco la labor de la policía, que acude cuando se producen desmanes, pero es difícil que sea efectiva sin la colaboración de la parroquia en el orden en la entrada. Doy a conocer esta situación para evitar que la inacción termine con personas lastimadas o

#### Palacio San José

Ignacio de Nevares

algo peor.

DNI 24.314.183

El Palacio San José, que fue residencia del Gral. Urquiza y se encuentra cerca de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, es monumento histórico nacional. Esto significa que el encargado de su mantenimiento es el Estado nacional. Da mucha pena ver el estado en que se encuentra actualmente, paredes llenas de humedad y descascaradas, muebles corridos para que no se deterioren, todo muy abandonado. No se cobra entrada y tampoco se reciben donaciones. Quizá deberíamos aprender del mundo, donde hay que pagar entrada para ver museos, y ver las consecuencias de la gratuidad a la nos han acostumbrado. Los costos para recomponer esta situación son altos, pero si se considerara cobrar algún tipo de entrada o contribución se podría pensar en encarar la reparación que se merece tamaño monumento. Esto también es un cambio de cultura.

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

ATAQUES A LA PRENSA

## Una costumbre autoritaria con serios riesgos institucionales

Sergio Berensztein

-PARA LA NACION-

ejos de enfatizar sus atributos diferenciales y a pesar de las perversas costumbres de "la casta" (es decir, con los vicios de la vieja política), Javier Milei se empecina en repetir y profundizar la ominosa tendencia de acosar a los medios de comunicación y a todos los que ejercen el derecho a opinar ycriticaral poder. Emergente de las redes sociales, que siguen siendo su "zona de confort", el Presidente se acostumbró a que en la arena virtual resulte habitual desacreditar, agredir e injuriar a cualquiera que disienta o presente apenas un matiz respecto de supuestas verdades reveladas, aunque se trate de profesionales de la palabra y de la información, reconocidos por sus pares dentro y fuera del país y con años de experiencia. A veces esto ocurre de forma espontánea u "orgánica", como resultado de la asfixiante dinámica de polarización ideológica y cultural que se sufre con preocupante familiaridaden la mayoría de las democracias contemporáneas. Pero también existen "grupos de choque" virtuales que, con identidades fraguadas, conforman mecanismos sistemáticos para provocar hastío, frustración, temor, cansancio moral y, finalmente, autocensura.

Uno de los epítetos más comunes es "ensobrado": el supuesto de que cualquier cosa que informe u opine alguien que "no la ve", según cualquier criterio dominante o que se pretenda imponer, sea mayoritario o minoritario, constituye un acto de corrupción. Habría, según esta visión, alguien que paga para que un emisor determinado, aprovechando espuriamente su lugar o su inserción en el sistema de medios de comunicación, "opere" a favor de un líder, partido político, interés u organización del sector privado. Esto degrada el debate público: se impugna la legitimidady veracidad de la información u opinión compartida y publicada sobre una cuestión controversial sin intentar siquiera confrontar argumentos o datos que demuestren una versión diferente, una evidencia que no hubiera sido tenida en cuenta o alguna premisa o experiencia que logre enriquecerla, aunque la refute. Mucho peor, se busca promover la desconfianza respecto de la prensa, una de las instituciones más importante en un sistema democrático.

La obsesión de los gobiernos y de los círculos de poder concentrado para acallar las voces críticas es una costumbre espantosa que no conoce de tiempos ni de fronteras. En las últimas semanas, puede por ejemplo advertirse una escalada de violencia contra profesionales de prensa en el contexto de las elecciones presidenciales en Méxicoy, no menos importante, una persecución judicial contra la red social X en Brasil. Para la Argentina, se trata de una práctica mucho más habitual de lo que una democracia digna y sana debería aceptar. Hasta el propio gobierno de Raúl Alfonsín, el primer mandatario con las credenciales más genuinas en materia de respeto por los valores democráticos, tuvo fuertes peleas con periodistas críticos y llegó a detener en 1985 a algunos de ellos, en un contexto preelectoral



Una visión optimista indicaría que se trata de una curva de aprendizaje y que, con el tiempo, el Presidente entenderá que es improcedente lo que ha venido haciendo

de alta incertidumbre y de temor por algunos atentados menores y amenazas de bomba. Mucho peor fue la situación durante la década menemista, la que tanto idealiza Javier Milei, con múltiples demandas judiciales y la utilización discrecional de la polémica pauta publicitaria, con el asesinato de José Luis Cabezas como el momento más dramático. Los absurdos vividos en los años de Néstory Cristina Kirchner, incluyendo todo lo que giró en torno a la ley de medios, forman parte de las páginas más oscuras de su mediocre historia, en especial por las persecuciones a los accionistas de las principales empresas periodísticas y sus familiares, y por el uso y abuso de los recursos del Estado en materia de medios públicos, incluso para ridiculizar voces críticas. Aunque con menor intensidad, las desinteligencias y los conflictos con periodistas y medios continuaron desde 2015 hasta diciembre pasado.

Milei no solo continúa con esta penosa tradición, sino que en apenas cuatro meses la llevó a niveles sin precedente. Sus antecesores tuvieron al menos el decoro de esperar un tiempo antes de exponer su falta de respeto por el disenso y su intolerancia ante las críticas. Apro-

vechando su hasta ahora relativa popularidad (un capital que puede ser tan efímero como volátil), pero sobre todo su privilegiado estatus institucional, confronta y ataca a algunos de los más prestigiosos y experimentados periodistas del país. Si bien dio múltiples entrevistas a corresponsales extranjeros y colegas locales, todavía no brindó ninguna conferencia de prensa, al igual que sus principales colaboradores (su hermana, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, y su asesor estrella, Santiago Caputo). Si bien su vocero oficial, Manuel Adorni, tiene un contacto permanente con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, nada reemplaza la interacción directa con los principales responsables de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. El conjunto de la ciudadanía ganaría muchísimo si estos funcionarios se allanaran a responder las inquietudes de quienes siguen a diario su agenda de actividades. Y sería para ellos una extraordinaria oportunidad para comunicar directamente los objetivos prioritarios de esta administración.

Una hipótesis: Milei ataca al periodismo porque no quiere que surja otro Milei. El mandatario es fruto de los medios de comunicación y supo, en sus comienzos, ocupar espacios y paneles en programas marginales cuando necesitaba construir su imagen y aumentar sugrado de conocimiento. Supone, correcta o incorrectamente, que es muy poco probable que del viejo sistema de partidos (últimamente de coaliciones) pueda surgir una figura con la credibilidad y la capacidad para capitalizar el potencial desgaste que puede enfrentar en el futuro, aun si su plan económico (si es que puede hablarse de eso hasta el momento) tuviera éxito, al menos en lograr que baje la inflación e impulsar una recuperación del crecimiento. Sin embargo, puede ser mucho más dificil de controlar una figura que se apalanque en los medios y en las redes sociales, como su propia historia de vida lo avala. Curioso que un amante del libre mercado no quiera tener competencia. Aunque no es la única ni la principal contradicción que mostró en estos pocos meses de gestión.

"Es una cuestión de estilo que puedo no compartir, pero el Presidente tiene derecho a expresar su opinión de la forma que le parezca", declaró Guillermo Francos a Cadena 3 Rosario. En rigor, la investidura obliga al Presidente a cuidar determinadas formas. La persona Javier Milei debe limitarse y adaptarsea las necesidades y los rigores que implica desempeñar la primera magistratura del país. Sabe perfectamente de qué se trata, como puso de manifiesto en su visita al Vaticano, cuando trató con respetoy consideración al Papa, diferenciándose de lo que había dichoy hecho cuando era candidato.

Una visión optimista indicaría que se trata de una curva de aprendizaje y que, con el tiempo, el Presidente entenderá que es improcedente lo que ha venido haciendo. Una mirada pesimista, por el contrario, enfatizaría en la intolerancia, el discurso de odio frente al disenso y un absoluto desconocimiento de la letra y el espíritu de nuestra Constitución, que supone un proceso de deliberación intenso y vivaz, basado en el respeto al otro y en el enriquecimiento de la comprensión de los asuntos públicos a través de un diálogo sincero y genuino.

32 | CONTRATAPA LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1700.- Sáb \$2400.- Dom \$2900.- Recargo envío al interior: \$340.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$Ullo.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### **MANUSCRITO**

## Mi año con los egipcios

Andrés Krom

-LA NACION

e mudé muchas veces durante la década del 90. Mis padres, funcionarios judiciales de la provincia de Neuquén, me arrastraban con ellos cada vez que conseguían un puesto mejor o una casa más grande. Sorpresa, nos vamosa un barrio nuevo, ahora a una ciudad lejos. Entonces despegaba los pósteres de Los Simpson de la pared, medespedía de los pocos amigos que había conseguido y empezaba a llenar una caja con mis pertenencias.

Fueron unas 15 viviendas distintas, cuatro escuelas primarias y tres secundarias. En cada mudanza, además de lugares y gente, perdía cosas.

Muñecos de Batman, ejemplares de la revista Conozca Más, una colección de películas o álbumes de fotos iban quedando en el camino, olvidadosenelapuroodescartadospormis padres. Hoy, a punto de cumplir 40 años, miro el departamento que alquiloen el barrio porteño de Villa Ortúzar y apenas veo un objeto que da testimonio de esa infancia nómade.

En 1994, cuando tenía 10 años, dejamos Zapala para establecernos en Buenos Aires, donde mi padre aceptó un puesto en Tribunales. Me gustabala Capital, peroodiabael instituto privado en el que cursaba cuarto grado. A mis nuevos compañeros de claseles gustaba hostigarme por provinciano. "¿Los neuqueninos conocen la tele?", preguntaban, "¿Tienen vacas en el patio?". Como nadie me invitaba a merendar ni a sus cumpleaños, empecé a llenar el tiempo con libros. Cualquier libro: cuentos, poemas, recetarios, no importaba.

En una librería del entonces flamante Jumbo de Palermo una tapa me detuvo en seco. En ella, decenas desarcófagos, símbolos y diagramas egipcios rodeaban un título en minúscula: momias. Casi todo miconocimiento del Antiguo Egipto venía de mirar no sé cuántas veces Indiana Jones y el arca perdida, una de mis películas preferidas. Me interesaban los ovnis y las historias de fantasmas, quizás el libro hablaba de eso también. Lo pedí y me lo compraron.

El interior no era menos barroco que la portada. Sus 64 páginas de papel satinado estaban repletas de fotos e ilustraciones, cada una con una breve explicación del rol que aquellos elementos cumplían en los rituales funerarios egipcios. Intenté una lectura lineal, pero me resultó imposible. Era mejor arrojarse

de lleno, saltar entre una imagen y otra sin mayor criterio. Podía revisitar una misma página semanas después y descubrir cosas que aún no había visto.

El Mundial del 94 hubiera sido la excusaideal paratender puentes con mis compañeros, que se pasaban todo el día hablando de la selección e intercambiando figuritas de jugadores de fútbol. Pero yo estaba muy ocupado con las técnicas de momificación de la Cuarta Dinastía, o el mito de Osiris, el rey de los muertos.

Con la edad llegaron otras obsesiones: la ciencia ficción, el grunge, las chicas. Y las momias, siempre

Éldecidía si un alma iba al Campo de las Ofrendas -la versión egipcia del más allá- o era devorada por la salvaje Ammit, una criatura con cabeza de cocodrilo, pecho de león y piernas de hipopótamo. Me sorprendía

la diferencia entre los entierros que pasaban en las películas estadounidenses y los del Antiguo Egipto. A los faraones les gustaba ser sepultados con sus cosas favoritas: pinturas de colores vibrantes, papiros, estatuillas de dioses, juegos, comida y vino. Esas posesiones iban con ellos a la otra vida, donde se volvían eternas, inagotables. Allí nadie podría olvidarlas o tirarlas a la basura.

En 1995 me pasaron a una primaria más amable. Con el tiempo volví a tener amigos y dejé atrás a los egipcios. Con la edad llegaron otras obsesiones: la ciencia ficción, el grunge, las chicas. Perdí más cosas en las mudanzas que siguieron, pero momias siempre reaparecía con todo su oro y asombro para volver a ocupar un lugar en mi biblioteca.

Ahora, a punto de realizar la quinta mudanza desde que me independicé de mis padres, creo entender mejor a los antiguos egipcios. El atractivo de nadar a la otra orilla de la muerte y encontrar allí un lugar colmado de las cosas que te gustan, tus pósteres, tus películas, tus muñecos de Batman.

#### Laberintos

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



MALARGÜE, MENDOZA O ocas construcciones tan humanas -por su fuerza mítica, belleza ■ formal, atractivo lúdico-como la del laberinto. Nos hartamos de vincularlos con Borges, con Creta, con la Antigüedad o el Renacimiento. Y siguen allí, a disposición, disfrazados de atractivo turístico, con un guiño-siempre ese guiño- a cierto misterio. En Malargüe existen dos, conocidos como los Laberintos Carmona. Uno de ellos, el que se ve en esta foto, es de forma circular -probablemente la que mejor les sienta a los laberintos-y está convenientemente rodeado de árboles. Internarse y sentir el cosquilleo de la posible pérdida; saber que, en realidad, todo es un juego. Disfrutar del puro goce de las formas, la frescura del verde, la extraña tranquilidad que emana de la naturaleza domesticada: no hay minotauro; quizá sí la intuición de que no somos nosotros sino el tiempo lo que se escurre por esos pasillos. •

#### **CATALEJO**

Los sueldos de la "casta"

#### Luis Cortina

El aumento para los senadores volvió a poner en discusión los sueldos de funcionarios y legisladores. El tema ya había surgido en febrero, cuando ambas cámaras del Congreso se autogestionaron una mejora en sus haberes, luego anuladas por la reprimenda del presidente Javier Milei a Martín Menem (Diputados) ya Victoria Villarruel (Senado). Pero mucho antes fue Domingo Cavallo, admirado por Milei, el que planteó el debate públicamente.

En los 90, el entonces superministro de Carlos Menem blanqueó la situación al admitir que ministros, secretarios de Estado y subsecretarios cobraban un sobresueldo de \$10.000 para complementar los magros haberes estatales, con el argumento de que no fueran tentados por el sector privado (o por la corrupción). La "confesión" le valió una condena a tres años y medio de prisión, nunca concretada.

En la cerrada visión del Presidente, ¿Cavallo es "casta" o "el mejor ministro de la historia"? ¿Y el actual vocero, Manuel Adorni, que fue promovido a un cargo superior con el consecuente aumento de sueldo?

Tal vez haya que concluir: los funcionarios deben cobrar bien por sutrabajo. El problema es cuando docentes, médicos y jubilados cobran tan mal y la diferencia se hace tan grosera. •





Ganador y provocador: vengativo con los silbidos que los franceses le dedicaron todo el partido, 'Dibu' Martínez no se contuvo cuando atajó el primer penal de la definición GETTY IMAGES

#### Alberto Cantore

LA NACION

Dieciséis meses y el mismo héroe con la misma capa. Son 487 días los que separan a la final del Mundial de Qatar 2022 y los cuartos de final de la Conference League, los dos partidos que ofrecieron a una figura imperial en la definición por penales: el desenlace de la Co- de la selección en Losail, volvió a pa del Mundo entre la Argentina ensayar su dominio, aunque sin las y Francia y el juego clasificatorio que disputaron Lille y Aston Villa,

en el estadio Pierre-Mauroy, por el tercer torneo en jerarquía que organiza la UEFA, expusieron el dominio mental y psicológico que ejerce Emiliano *Dibu* Martínez en esos pasajes de tensión de un encuentro. El Maquiavelo del fútbol, como lo analizó Geir Jordet, profesor de la Norwegian Scholl of artimañas del pasado: fue aquella jornada gloriosa en territorio qa-

tarí la que impulsó un cambio de reglas que establecieron qué es lo que pueden hacer, y sobre todo lo que no, los arqueros durante la ejecución de un penal. Con las viejas o las nuevas normas, Dibu interpreta los momentos y saca a relucir las virtudes deportivas para mezclarlas con esa necesidad de levantarse Sport Sciences, tras la conquista como escudo para sus compañeros ante la hostilidad del escenario.

Un personaje destinado a ser eje de un partido y parte de la historia. El triunfo 4-3 por penales, después

de caer 2-1 en los 120 minutos de juego, un desahogo en un ambiente cargado de animosidad de parte del público francés, que le hizo sentir su desprecio e intolerancia desde hace una semana, cuando Aston Villa ganó 2-1 el cotejo de ida, en Birmingham. En Villa Park, los galos no escatimaron insultos y silbatina para con Martínez: la animosidad recrudeció en el desquite. Un estadio que lo insultó para intentar diezmar a ese personaje que se convirtió en un rival de cali-

bre, al extremo que el prestigioso diario L'Equipe lo apuntó como el "enemigo público número uno de Francia" en la presentación de la serie. De caballeros, consumada la clasificación de Aston Villa con una brillante actuación del marplatense, no escondió elogios para con Dibu: "En la tanda de penales, el arquero campeón del mundo, un especialista, estuvo monstruoso al hacer las paradas a Bantaleb y André y asquear al equipo de Lille". Continúa en la página 2

2 | DEPORTES | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

## FÚTBOL | INTERNACIONAL

## El villano de siempre: "Los silbidos son mi combustible"

En Francia, ahora fueron los hinchas de Lille los que sufrieron a Dibu Martínez, que atajó dos penales y llevó a Aston Villa a las semifinales de la Conference League

#### Viene de tapa

"Era mi destino ganar acá. Siempre digo que soy dueño de mi carrera, de mi persona, de mis actuaciones. Sé que mi equipo me necesita en esos momentos. Ayer [por el miércoles] estábamos mirando Real Madridy Manchester Cityyel manager dijo 'tal vez vayamos a penales'. En mi mente siempre pasan esos momentos en que soy dueño del área", relató Martínez, tras la resonante victoria, la que impuso a Aston Villa como el único club de la Premier League en jugar las semifinales de las competiciones que organiza la UEFA. Entre ayery anteayer quedaron en el camino Manchester Cityy Arsenal, en la Champions League, y Liverpool, en la Europa League, los tres conjuntos que se disputan el trono de la temporada en Inglaterra; tampoco West Ham no tuvo fuerzas ante Bayer Leverkusen, reciente campeón de la Bundesliga.

Ni dos minutos transcurrieron de juego en Pierre-Mauroy, que Martínez entendió de qué se trataría la jornada. La respuesta del arquero resultó toda una declaración para enrostrar que no es un personaje al que la hostilidad lo pueda amedrentar. Ante un pase atrás de sus compañeros y bajo la estruendosa silbatina que acompañó scada una de sus intervenciones, Dibu frenó la pelota, la acomodó bajo la suela, dio indicaciones a sus defensores, se perfiló y reinició la acción. Tampoco el gol del turco Yusuf Yazici, a los 15 minutos del primer tiempo, que igualaba la serie, lo intimidó. Su respuesta llegó con una atajada magnífica, aunque poco ortodoxa, ante un remate de cabeza del capitán Benjamín André: desvió la pelota con la cara.

El escenario se ensombreció cuando el árbitro eslovaco Ivan Kruziliak hizo un conteo señalando las jugadas en la que interpretó que demoraba el juego y lo sancionó con una tarjeta amarilla. La decisión del juez fue celebrada por los hinchas de Lille. "Tengo mala reputación por hacer tiempo, porque el otro arquero estaba haciendo exactamente lo mismo y fui amonestado, cuando estábamos perdiendo el partido. No sé qué quería de mí el árbitro", se defendió, en una charla con los medios.

La tarjeta amarilla sería protagonista más tarde, en la definición por penales, esa a la que Aston Villa accedió—André había estirado a 2-0 la ventaja de Lille—cuando al tiempo regular le restaban tres minutos, tras una desinteligencia entre el arquero Lucas Chevalliery Nabil Bentaleb: Matthew Cash le sacó rédito, convirtió y la definición se extendió a tiempo suplementario, precuela del espacio para que *Dibu* extrajera el repertorio de atajadas, gestos



Dibu, un especialista en los penales: el primer remate atajado, a Bentaleb, que encamino el triunfo de Aston Villa







El baile del festejo ante Lille y el buzo mostrado a la gente: Martínez, provocador, tuvo otro duelo con los hinchas franceses

y dominio de la escena. Si Bentaleb fue actor del infortunio que derivó en el descuento de los británicos, el descontento y la resignación lo terminó de envolver al fallar el primer penal: Martínez adivinó la dirección del remate –cruzado, a su izquierda–y mientras el zaguero reventó el balón contra la tribuna, en clara actitud de frustración, Dibu se incorporó y se quedó mirando, desafiante, de frente, a la tribuna que albergó a los ultras de Lille. El dedo en los labios, pidiendo silencio, un reto a los que lo atacaron.

El árbitro intervino llamándole la atención y más tarde volvió a sancionarlo con una segunda tarjeta amarilla. El cambio de reglamento, sin embargo, jugó a favor, porque indica que las mostradas durante el partido-incluida la prórroga-no se tendrá en cuenta en la tanda de penales. "No había pelota en el punto penal y pedí una a un alcanzapelotas y fui amonestado No entiendo las reglas", la respuesta del arquero, que volvió a retar al público y a

#### Dos amarillas que no fueron una expulsión

Aunque Dibu Martínez recibió dos tarjetas amarillas, no fue expulsado frente a Lille. ¿Por qué? Por un cambio en el reglamento que la FIFA introdujo en los últimostiempos. Ahora, lastarjetas amarillas mostradas durante el tiempo regular y el alargue no son tenidas en cuenta en la definición por penales. Así, como el arquero fue amonestado a los 38 minutosdelprimertiempoy durante la tanda de penales intentó desconcentrar a los rivales-, constan en el acta arbitral como dos tarietas y no como expulsión. Por eso Martínez continuó en el campo. El resto es conocido.

#### Di María falló un penal y Benfica quedó eliminado

Por los cuartos de la Europa League, Benfica quedó eliminado en la tanda de penales en su visita a Marsella, y Di María falló el primer remate. (pegó en la base del palo). En Olympique acertaron Joaquín Correa y Leo Balerdi. Liverpool (Mac Allister) derrotó 1-0 a Atalanta (Musso), pero quedó afuera por su caída 3-0 en laida.ConungoldeDybala, Roma venció 2-1 y eliminó a Milan. Y Bayern Leverkusen, con Palacios, empató 1-1 con West Ham yavanzó. En Conference League, un gol de Nico González para el triunfo 2-0 y clasificación de Fiorentina ante Viktoria Pilsen.

la autoridad del juez eslovaco con señas: juntó y separó los dedos de la mano-un claro mensaje de miedo-y recibió una nueva reprimenda verbal de Kruziliak.

Faltaba el momento cumbre de la obray fue en un nuevo duelo con el capitán André, con el que había perdido y ganado. Volvió a atajar el disparo sobre su poste izquierdo y con timidez ensayó una réplica del baile que lo hizo famoso en la definición del Mundial. La gloria era para Dibu Martínez, que como en Qatar se vistió con un buzo verde para amargar a los franceses. "¿Los penales? Los hinchas me motivan cuando me tiran cosas a la espalda... Toda la vida me tiraron, siempre me levanté. En esos momentos soy el dueño del área y los silbidos son mi combustible", señaló el héroe, el que ganó con el cuerpo y la mente las definiciones por penales de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y ahora desea conducir a la cima a Aston Villa. •

LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

### FÚTBOL | LA COPA DE LA LIGA

## Para Borja y Colidio, Boca representa mucho más que el clásico

El colombiano nunca fue titular en River ante el rival eterno y tampoco Facundo, con su origen xeneize

Juan Patricio Balbi Vignolo PARA LA NACION

En el superclásico, River tendrá el foco puesto en su delantera. Los flashes del Millonario de los 4° de final de la Copa de la Liga estarán enfocados en los atacantes que han sido el sostén ofensivo del equipo a lo largo del año: de los 26 goles que convirtió en los 13 partidos del torneo, 21 los firmaron los cuatro delanteros del plantel con protagonismo exclusivo de Miguel Borja (12) y Facundo Colidio (6), máximos artilleros. Pero la presencia de ambos aún no está garantizada. El colombiano llegará al límite tras una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho y el ex Boca aún nose haganado su titularidad indiscutida. Una sociedad que comenzó a todo motor, se apagó y ahora tiene serias intenciones de renacer.

A lo largo del 2024, el técnico Martín Demichelis utilizó seis composiciones diferentes de ataque entre los 18 partidos de todas las competencias. Curiosamente, la más utilizada fue Borja-Colidio, pero durante la primera parte del añoya que Pablo Solari estuvo afectado al Preolímpico Sub 23: juntos jugaron ante Argentinos Juniors (1-1), Vélez (5-0), Excursionistas (3-0), Deportivo Riestra (3-0) y Atlético Tucumán (0-0). En esos encuentros, el 'Colibrí' sumó seis tantos (incluyendo hat-trick ante Vélez) y Colidio le marcó un doblete al Fortín en la goleada en el Monumental.

Así, además de esos cinco partidos, luego el DT eligió al tridente Borja, Solari y Colidio en cuatro oportunidades, a Borja-Solari y a Borja en soledad en tres juegos, a Colidio-Solari en otros dos y en un solo encuentro a Colidio como única referencia de ataque. ¿Qué se perfila para el clásico del domingo en Córdoba? Aunque no suele acelerar procesos de recuperación, Demichelis tiene decidido esperar hasta último momento al colombiano, que se encuentra recuperándose de la sobrecarga muscular. El jueves de la semana pasada salió con una fatiga ante Nacional (U), se perdió el duelo del lunes con Instituto para no forzar una lesión mayor y recién en la práctica de este jueves dejó el gimnasio y la kinesiología para hacer trote en el campo y tareas livianas con la pelota.

Aún sin tener la garantía de llegar fisicamente al 100%, Borja trabaja a fondo en su recuperación para jugar el mata-mata frente a Boca y así destrabar una cuenta pendiente: sertitular en un superclásico. Desde su llegada a River en julio de 2022, nunca pudo salir desde el arranque en los cuatro clásicos que tuvo para participar: fue suplente por decisión de Gallardo y jugó 45 minutos en la caída 1-0 en la Bombonera en 2022; entró y convirtió de penal en el triunfo1-0 en la Liga 2023 cuando Lucas Beltrán era el titular; no jugó en el 2-0 de visitante en la Copa de la Liga pasada porque Demichelis priorizó a Salomón Rondón de titular; yentró solo 24 minutos desde el banco en el 1-1 en febrero de este año tras una lesión en el aductor izquierdo. Este domingo podría tener su primera gran cita.

¿Quéle da Borja al equipo? Poder de fuego en el área: suma un tanto cada 74 minutos jugados en la Copa de la Liga y es el tercer jugador con más tiros al arco (1,5) por juego detrás de Colidio y Solari (1,6), y el quinto en tiros totales por partido (3,1). A lo largo del año ya fue titular en 15 de los 17 juegos de River entre todas las competencias y sacó de su cabeza un ambiguo 2023 en el que marcó 13 goles en 40 partidos (solo 18 de titular). "Miguel en el área es letal", sentenció semanas atrás Demichelis, quien le baja un pedido exclusivo a su número 9: esperar con paciencia dentro del área, sin la desesperación de salir a buscar la pelota.

Dentro de los diversos esquemas que ha utilizado el DT, al delantero de 31 años se lo ve más cómodo cuando juega con un acompañante en el actual 4-3-1-2 que cuando se utilizaun 4-2-3-loun 4-3-3. Por eso, en la cabeza del entrenador está firme la idea de sostener la formación de los últimos dos juegos para enfrentar al Xeneize y el que podría meterse es Colidio, quien viene de despacharse con un espectacular hat-trickante Instituto, en Córdoba. Autor de seis tantos en trece juegos en el torneo (nueve como titular), también le marcó desde el banco a Nacional de Uruguay en el reciente triunfo de Copa Libertadores para dejar atrás una larga mala racha: solo había podido marcar un gol ante Gimnasia La Plata (3-1) en los últimos 13 partidos. Ahora, en estado de gracia, pelea mano a mano con Solari, autor del gol en el superclásico pasado y quien fue titular tanto en la Copa Libertadores como en la Copa de la Liga.

¿Qué le aporta Colidio al equipo? Movilidad por todo el frente de ataque, versatilidad y técnica para asociarse con sus compañeros. Así lo explicó el propio Demichelis tras sus tres goles en Córdoba: "Facundo puede hacer varias posiciones: mediapunta, atrás de un delantero, como doble delantero. Con Rosario Central jugamos con Solari y Colidio, con Echeverri por detrás. Cuando tenés jugadores completos y se mueven por diferentes posiciones, mejor va a ser. Llegaron los goles, estaba errático las últimas semanas y ahora los goles le darán paz a los delanteros. Ojalá que agarre confianza".

Para Colidio, surgido en las divisiones inferiores de Boca, también será un partido especial: tras haber perdido los cinco partidos con la camiseta de Tigre frente a su ex club (incluyendo la final de la Copa de la Liga 2021en Córdoba), debutó en un superclásico en la Bombonera en el 2-0 de octubre del año pasado al entrar por Rondón a los 63 minutos. Ahora, Facundo está ante las puertas de su primera oportunidad como titular en un clásico a los 24 años. A pesar de los siete años de distancia, los dos goleadores de River esperan una oportunidad única en sus carreras. Y Demichelis necesita de sus goles al por mayor. •



Cinco veces compartieron la titularidad Borja y Colidio en 2024; marcon 8 goles entre los dos



Será el primer Boca-River con ambas hinchadas desde 2018 GETTY

# Con 25.000 tickets para cada uno, 2000 policías y tres provincias en vigilia

Se conocieron los detalles de seguridad y organizativos en el estadio Kempes

Bocay River tienen 25 mil entradas cada uno para el superclásico del domingo próximo, a las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Los simpatizantes xeneizes ocuparán las tribunas del lado sur (Ardiles y Artime) y los millonarios se ubicarán en las del norte (Willington y Gasparini). Las localidades se podrán conseguir a partir de hoy, a través de la plataforma Deportick. Desde las 12 habrá una venta exclusiva para los clientes de Naranja Xy, a las 14, empezará la venta general sólo para socios.

Los tickets serán en soporte electrónico, aunque para ingresar en la cancha los hinchas también tendrán que presentar su DNI. Las populares costarán 31.500 pesos, mientras que las plateas tendrán un valor de \$84.000.

En el operativo de seguridad estarán involucradas tres provincias: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y reunirá cerca de dos mil efectivos. Los oficiales santafesinos tendrán un papel importante en el traslado de los hinchas. En el estadio se sumarán unos 500 agentes de seguridad privada y el programa "Tribuna segura" instrumentará el derecho de admisión.

"Este será el primer superclásico con público de las dos hinchadas desde el jugado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid", señaló en conferencia de prensa el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros. "Córdoba ofrece las condiciones para que se pueda jugar un partido trascendente y por los puntos", se entusiasmó el funcionario.

Quinteros añadió: "No va a haber entradas papel, será todo digital con QR, y deberán los hinchas traer DNI físico. Rigen las mismas normal para los partidos de fútbol, como la prohibición de la pirotecnia. Nadie que no tenga entrada podrá entrar desde el tercer anillo de ingreso al Kempes; nadie va a llegar (a la cancha) sin entradas. Sean muy cautos a la hora de comprar, seguramente habrá estafas virtuales", recordó el ministro de Seguridad cordobés.

Las puertas se abrirán a las 12.30 (tres horas antes del comienzo del partido), y que el operativo de seguridad involucre a cerca de dos mil efectivos. "Este evento tiene una alta importancia en materia de seguridad, sabemos que se mueve mucha gente, más de 50 mil personas, llegarán de todo el país. Se pidió colaboración para las policía de Santa Fe y la Provincia de Buenos Aires", puntualizó Quinteros.

Según los recorridos sugeridos, la gente de River debería viajar por ruta 9 desde Buenos Aires hasta Rosario, y desde allí a la capital cordobesa; en tanto, los xeneizes tendrían que llegar a través de Río Cuarto, empleando las rutas 8 y 36.

La provincia presagia un gran movimiento económico por el partido entre los dos equipos más populares del país. Cadena 3, de Córdoba, informó que todos los vuelos hacia la capital provincial están vendidos y que, en vista de la enorme demanda, las empresas pusieron tres servicios adicionales para el sábado por la tarde-noche. La avidez por los tickets ya provocó un aumento en su precio. La emisora consignó que por un pasaje de \$70 mil ahora se puede llegar a pagar cerca de \$500 mil. Los funcionarios auguran que se agotarán los pasajes por tierra y aire y que las plazas hoteleras estarán casi agotadas.

El ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, también participó de la reunión de coordinación en Córdoba.

LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024 4 DEPORTES

### CONTRATAPA | AUTOMOVILISMO Y FÚTBOL



El modelo A524 no da resultados y Alpine tiene un 2024 frustrante

## Socios en peligro. La crisis de Alpine empaña aquella gloria de Renault

El equipo no sale del fondo en cada GP de Fórmula 1, pero desmiente una venta; la inquietud de los pilotos Ocon y Gasly

Alberto Cantore

LA NACION

Un fabricante francés, en un circuito francés y con un piloto francés... una combinación que protagonizó episodios dorados en la historia de la Fórmula 1. Aquella armonización tuvo a Renault como marca aglutinadora, los autódromos de Dijon-Prenois y Le Castellet como escenarios festivos, y a Jean-Pierre Jabouille, Alain Prost y René Arnoux entre los nombres que quedaron eternizados en el automovilismo mundial. La bandera tricolor ondeada por el público, la Marsellesa entonada con orgullo a viva voz a los pies de los podios y la aptitud mecánica y el poder de los motores del Rombo, que desanduvo tres ciclos en el Gran Circo.

Una irrupción auspiciosa y un primer triunfo que resultó un hito, cuando Jabouille elevó a lo más alto a los impulsores turbo en el Gran Premio de Francia de 1979; los títulos mundiales de 2005 y 2006, con el español Fernando Alonso en la butuca, otro pasaje para el recuerdo. Pero el encanto y la mejor", una frase pomposa, en gloria desapareció y hoy, bajo el cascarón de Alpine, Renault perdió el norte: un auto ineficiente, cambios de conducción que no ofrecen resultados y un motor que fue estrella y ahora es observado con desprecio en el paddock, motivo para que se

instalara el chisme de una liquidación de la escudería con sede en Enstone, Gran Bretaña.

"Los rumores e historias sobre que el equipo está en venta son falsas", apuntó un portavoz de Alpine F. 1, una desmentida que para afirmarse necesitará de una recuperación en la pista. Desde la madrugada de hoy, en Shanghai, con el Gran Premio de China, que vuelve al calendario tras cuatro años, el primer examen para contrastar palabras con realidad.

Dos mundiales de Constructores y doce coronas como motorista, porque también celebró seis veces con Williams y cuatro con Red Bull Racing, y una curva descendente que empezó a dibujarse en 2015, cuando recompró la escudería a Lotus, que no se detuvo. La decisión del Grupo Renault, con el CEO Luca di Meo, de situar a Alpine en el centro del deporte motor, en 2021, un fallido y un descalabro que en el presente enseñan el despiste de la marca. "Aunque Renault es una marca gloriosa, la presencia de Alpine en el mundo de la F. 1 será aún aquel anuncio que significó una nueva era y un nuevo y estrepitosofracaso. Ni el aura y el talento de Alonso logró rescatar a la estructura en los dos primeros

En cuatro temporadas, 70 grandes premios, Alpine sumó

una victoria: Esteban Ocon salió indemne del caos de Hungaroring, en 2021, para vencer desde el octavo lugar de la grilla. Los podios, siempre en el tercer escalón, de Alonso (Qatar 2021), Ocon (Mónaco 2023) y Pierre Gasly (Países Bajos 2023) completan la estadística de logros. Trece grandes premios transcurrieron desde el último festejo en el escenario de las celebraciones, pero la caída es tan profunda que asoma como de otro siglo. El modelo A524, diseñado para la actual temporada, refleja tantas deficiencias que salir airosos de la Ql en la prueba de clasificación –no quedar entre los cinco últimos de la grillaprácticamente es sinónimo de una victoria: solamente Ocon, en Australia y Japón, logró el objetivo. En carrera, el mejor clasificador final es un 13er puesto: Ocon, en Yedá, y Gasly, en Melbourne.

La renovación para 2024 no trajo mejoras. Los temores de un duro inicio de campaña, como se señaló en el lanzamiento, se cumplieron y hasta resultaron peores de lo proyectado. "Más difícil de lo esperado", comentó Bruno Famin, el director del equipo, en Albert Park. No resultó llamativo que después de la primera gran debacle, en Bahréin, en el debut del calendario, se produjeran movimientos internos. El director técnico Matt Harman y el jefe de aerodinámica, Dirk de Beer, dimitieron y los problemas de la pista se trasladaron también al taller. Una dinámica que, de modo peligroso, se hizo habitual en Alpine, que hace saltar piezas con facilidad sin establecer un equipo

de tareas que perdure y pueda ensayar un diagnóstico y elaborar soluciones. Las partidas de Cyril Abitebol, Prost, Marcin Budkowski, Laurent Rossi, Davide Brivio, Otmar Szafnauer, Pat Fry, Bob Bell, Alan Permane...algunos ejemplos de los intentos por modificar comportamientos que van más allá de los nombres.

Antes de marcharse, Harman puntualizó los tres vértices que debían atacarse para frenar el descenso. La unidad de potencia es uno, pero no tiene una solución inmediata hasta la reapertura del reglamento en 2026. El déficit con los restantes fabricantes oscila, según el circuito, entre los 15 y 25 caballos de fuerza. En una parrilla apretada en la zona media, la pérdida es cuantiosa y por ese motivo esperanzarse con adelantamientos o vueltas de relieve en una clasificación no entra en el radar. El sobrepeso del auto es otro factor que debilita: hay una razón que empujó a presentar un casco gordo y es que el A524 no superó a principios de año el crash test, lo que promovió una solución rápida, de momento, pero poco saludable, como agregarle 15 kilos. "Sabemos exactamente dónde está el peso y sabemos cómo quitarlo. Se trata de ejercitar nuestro sistema operativo. En muy, muy poco tiempo, volveremos al límite de peso", aseguraba el director técnico que no logró ver el auto en la pista en Yedá, en el segundo gran premio de la temporada. Para completar el paquete, la aerodinámica es desastrosa: la parte trasera del auto no ofrece tracción y tampoco carga, carencia que además también se descubren en el sector delantero.

La imagen desteñida de Alpine podría tener su punto de partida en el Crashgate. En el Gran Premio de Singapur 2008, primera carrera nocturna, una orden de la escudería Renault invitó a través de Flavio Briatore, jefe del equipo, y Pat Symonds, jefe técnico, a Nelsinho Piquet a estrellarse para favorecer a Alonso, que había retornado tras su tormentoso paso por McLaren y en Marina Bay sumó el primero de los dos triunfos en el segundo ciclo con la marca francesa. La investigación de la FIA declaró culpables a quienes pergeñaron la maniobra y el fraude deportivo.

Tres años después, en 2011, Renaultvendía el equipo a Genni Capital (Lotus), aunque lo recompraría para 2015. El proyecto Lotus tuvo un comienzo alentador, con dos cuartos puestos entre los Constructores, pero las deudas empezaron a ahogar y cuando Renault retomó el control se encontró con una organización en decadencia, falta de inversión, por lo que debió invectar mucho dinero para pretender ser competitiva en el Gran Circo.

Al igual que en 2021, cuando Renault tomó el nombre de Alpine, en 2015 se había expuesto que un plan de cinco años devolvería la gloria y la brillantez al Rombo: el lapso se encamina a cumplir una década y ni Renault ni Alpine hallaron el camino para reverdecer los laureles. La batalla, ahora, es desmentir una posible venta. •

#### San Lorenzo dejará a Romagnoli como DT

Será el reemplazante de Insua; hoy se hará la presentación

San Lorenzo tomó una decisión: Leandro Romagnoli dejará la condición de interino y será el entrenador del equipo, en principio, hasta diciembre próximo, en reemplazo de Rubén Insua. Los dirigentes ya le confirmaron la decisión al ídolo del club y hoy, por la tarde, se hará la presentación, en la que participarán el presidente Marcelo Moretti y el director deportivo Néstor Ortigoza.

El primer desafío de "Pipi" será el martes próximo, ante Liverpool, en Uruguay, por el Grupo F de la Copa Libertadores, en la que el equipo azulgrana marcha último, con apenas un punto.

Luis Zubeldía, Gabriel Heinze, el colombiano Juan Carlos Osorio, Guillermo Barros Schelotto, Nicolás Larcamón y Ariel Holan fueron los entrenadores que rechazaron o pusieron condiciones imposibles de cumplir para la comisión directiva.

Romagnoli ya había tenido un par de interinatos en el Ciclón (2020 y 2021), en el que dirigió siete encuentros en Primera. Vale recordar que por el club de Boedo pasaron 15 entrenadores en nueve temporadas, con una duración en el cargo, en promedio, de 7,2 meses cada uno. •



#### Fútbol

13.30 » Genoa vs. Lazio. Serie A. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) 15.30 » Cagliari vs. Juventus. Serie A. ESPN 2 (CV 23/102 HD-DTV1622 HD) 16 » Athletic de Bilbao vs.

**Granada.** Liga de España. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD) 16 » Niza vs. Lorient. La Ligue 1.

Star-

#### Automovilismo

Fórmula 1 23.55 » La carrera sprint del Gran Premio de China. Star + y Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

4 » (del sábado) La clasificación del Gran Premio de China. Star y Fox Sports (CV 25/106 HD) DTV 1605 HD)

#### Básquetbol

El play-in de la NBA 20 » Miami Heat vs. Chicago Bulls. ESPN 2 (CV 23/102

HD-DTV1622 HD) 22.30 » New Orleans Pelicans vs. Sacramento Kings. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

## espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos Facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

## Zendaya. Entre lo normal y lo extraordinario, una estrella de cine del siglo XXI

La actriz protagoniza y produce *Desafiantes*, la nueva película de Luca Guadagnino que se estrena en cines el jueves próximo y en la que interpreta su primer papel como adulta

Texto Fernanda Mugica, PARA LA NACION

usto cuando parecía que las estrellas de cine estaban al borde de la extinción, apareció Zendaya. Talento, belleza y, sobre todo, personalidad; la joven actriz marca todos los casilleros de los requerimientos para convertirse en un nombre que no necesita apellido para que todos sepan a quién se refiere.

Claro que en un momento de crisis del concepto, ser una estrella de Hollywood hoy implica otras habilidades. Por ejemplo, la capacidad de constituirse una misma en la imagen que quiere proyectar. En el caso de Zendaya, una combinación letal de glamour al estilo clásico, con cierta accesibilidad. La actriz puede posar como una escultura, vestida por los diseñadores más exclusivos y luego reírse frente a la cámara como una chica cualquiera.

Si hasta ahora Zendaya era una figura en ascenso e ícono de la moda,

con el estreno de Desafiantes, que llega a los cines argentinos el próximo jueves, alcanzará uno de los picos de su carrera (aunque, seguro, el más alto todavía esta esperándola en el futuro). La película de Luca Guadagnino no solo le da la oportunidad de lucirse en su primer protagónico y roladulto; sinoque, además, la tiene como productora.

Es decir, la oportunidad estuvo generada por ella misma. Amy Pascal, ex presidenta de Sony y productora de varios éxitos, le envió a la actriz el guión de Justin Kuritzkes, que se centra en un triángulo amoroso entre tres jugadores profesionales de tenis. Fascinada con el material, del que ha dicho que "es de esos guiones que no podés parar de leer", Zendaya decidió producir y protagonizar la película. Fue ella quien eligió al director de Llámame por tu nombre (2017) para que esté al frente de la película.

Continúa en la página 2



Desde las producciones para teenagers hasta Euphoria y la película del Hombre Araña, la intérprete de 27 consolidó una carrera galáctica

**GETTY IMAGES** 

1934-2024

## Miguel Rottenberg.

El iniciador de una dinastía del teatro

#### Alejandro Cruz

LA NACION

Ayer, a los 90 años murió el productor, gestor, director teatral y dramaturgo Miguel Rottenberg, pieza fundamental de una dinastía familiar que continuó su hijo, Carlos Rottembergy uno de sus nietos, Tomás Rottemberg. Primera aclaración de esta despedida para evitar confusiones: el apellido de Miguel se escribe con "n", mientras que el de su descendencia se escribe con "m". Cosas que pasan. Su hijo varón, el señor de los teatros, lo aclaraba hoy mismo a LA NACION. "Es la nota discordante de nuestra familia, pero mi padre se distrajo conmigo, en el 57, y con mi hermana, en el 58. Como la señora del registro civil de aquel tiempo decía que antes de la 'b larga' debía haberuna'm', mi hermanayyo somos Rottemberg. Doce años después, mi otra hermana pudo reclamar al registro civil y su apellido es con 'n'. Todo esto volvió a salir a la luz hoy en medio delostrámites y antegente que no entendía cómo el apellido de mi papá se escribe de una forma y mi documento, como el de Tomás y su nietos, de otra forma", contó.

Continúa en la página 3

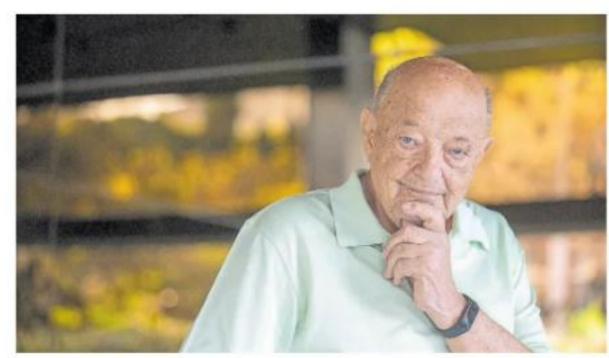

RODRIGO NESPOLO

2 | ESPECTÁCULOS | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

#### Viene de tapa

Una movida muy inteligente por parte de la actriz, asegurándose que el film estuviera dirigido por alguien que pudiera darle un toque sexy y original, que evitara caer en los clichés estéticos y narrativos del subgénero "película de deportes". El director italiano se ocupa de que haya un maridaje equilibrado entre los distintos elementos que contiene Desafiantes. Otro de los grandes aciertos fue la elección de sus co-protagonistas, en la que también estuvo involucrada Zendaya. Por un lado, está Josh O'Connor, más conocido como el joven príncipe Carlos en The Crown, pero también protagonista de films como La chimera, de Alice Rohrwacher, y Emma, de Autumn de Wilde. Por el otro, está Mike Faist, reconocido actor de Broadway y una de las revelaciones de Amor sin barreras, de Steven Spielberg, en el papel de Riff, el líder de los Jets y mejor amigo de Tony.

Estar a cargo de este tipo de decisiones, a los 27 años, no sucedió de la noche a la mañana. Zendaya es joven, pero también es una veterana en el campo del entretenimiento. Se crió en el teatro en el que su madre trabajaba durante el verano, en la zona de Oakland, en California, y actuaba en distintas obras mientras iba al colegio, incluidas algunas de Shakespeare, además de ser parte de un grupo de bailarines de hip hop.

Zendaya empezó a trabajar como modelo y bailando en videos musicales, hasta que en 2010 consiguió el papel de Rocky Blue en la serie de Disney Channel Shake it Up, en la que interpretó a una bailarina de un programa de televisión. El éxito de la serie convirtió a Zendaya, junto con su compañera de elenco Bella Thorne, en celebridades entre los espectadores más jovenes.

En 2012 ambas actrices trabajaron en la película para televisión Frenemies, de Disney Channel. Como estrella del universo Disney, también grabó varias canciones, con sus respectivos videoclips, y en 2013, lanzó su primer disco solista, que lleva su nombre. Luego de otra película para televisión y varios videos musicales, Zendaya estaba lista para su salto al cine. Y lo hizo a lo grande, interpretando a MJ en Spider-Man: De regreso a casa.

"Ni Kevin Feige, ni yo sabíamos quién era-contó Amy Pascal, productora de la película junto con Feige, a Vogue-. No estaba maquillada y estaba vestida como una chica común, y dijimos 'Oh, Dios, es increíble. Tiene que estar en la película'. Y después nos enteramos de que era una persona totalmente famosa y nos sentimos muy estúpidos".

Zendaya fue una de las claves del éxito del film y sus secuelas. Las películas le permitieron mostrar que podía llevar el peso de un personaje que el espectador probablemente ya conoce y darle una vuelta de tuerca para adaptarlo a la época y al tipo de película (que combina el género de superhéroes con el coming of age).

La fama de la actriz se acrecentó gracias al talento que demostró en cámara, pero también al interés que despertó en la prensa y los fans su noviazgo con Holland. Aunque la pareja mantiene su vida privada lejos de los

# Zendaya. El modelo de estrella de Hollywood siglo XXI, entre lo común y lo extraordinario

El jueves próximo se estrena *Desafiantes*, la película que protagoniza y produce esta actriz de 27 años; un espíritu renacentista que combina distintas disciplinas con maestría



Durante la presentación del film donde por primera vez hace un papel adulto

WARNER BROS



En Duna junto a Timothée Chalamet



El inicio del vuelo con Spider Man



Su papel de Rue en la serie *Euphoria*, una revelación

A

LA NACION | VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024



nedios, cada aparición que hacen intos en público se convierte en nocia. De alguna manera, consiguieron que no se sepa demasiado sobre ellos que la imagen que proyectan sea mánimemente adorada.

Casi como si quisiera contrarrestar a imagen "limpia" de MJ y mostrar su ango actoral, el mismo año que se escenó la primera de las Spider-Man en as que actuó, Zendaya se convirtió en ana de las protagonistas de Euphoria. En la serie creada por Sam Levinson, a actriz interpreta a Rue, una chica queer y adicta en recuperación, que se la narradora de la historia.

La serie de HBO, que despertó nunerosas polémicas y asustó a más le un padre con su retrato del sexo y l consumo de drogas de los adolesentes, fue un éxito y lanzó a la fama nternacional a varios miembros de lu elenco, empezando por Zendaya, que ganó dos Emmys como Mejor Acciz por ese rol, e incluyendo a Sydney weeney y Jacob Elordi, otros jóvenes ntérpretes que también están conscuyendo su identidad en Hollywood, ada uno a su estilo.

A pesar de la audacia de Euphoria, a actriz no había tenido ningún pael que no fuera de adolescente hasta u trabajo en Desafiantes como Tasii, una tenista brillante cuya carrera ueda trunca por una lesión.

"Siempre estoy en una secundaria n algún lado. Y, tengan en cuenta, que nunca fui a la secundaria -dijo dendaya a Vogue, aludiendo al hecho de que no tuvo la experiencia de ir al olegio, sino que estudió con tutores dio exámenes libres, mientras tradajaba como actriz-. Fue refrescante. También me dio un poco de miedo, orque pensaba, espero convencer a a gente como alguien de mi edad, o al vez un poco más grande, porque engo amigos que ya tienen hijos".

La actriz no solo encarna a una perona cercana a los 30, que está casada, s profesional y madre, sino también l mismo personaje cuando era más oven. El rol era un gran desafío por odo esto, además del trabajo físico ue implica interpretar a una tenisa profesional, para lo cual apeló a su ntrenamiento como bailarina, coiando los movimientos de los profeionales que la ayudaron a prepararse ara la película. Pero también signicó una oportunidad para terminar e demostrar que está comenzando, on mucha potencia, otra etapa de su arrera como actriz.

Algo que también corroboró con su cabajo en las dos películas de *Duna*, lirigidas por Denis Villeneuve, donde ompartió elenco con otros intérprees que se perfilan como las nuevas strellas, entre ellos, Timothée Chalanet, Florence Pugh y Austin Butler.

Parte de su revelación como actriz dulta está ligada también a la carga exual que tiene la película de Gualagnino. Antes de su estreno se espeuló en los medios sobre las escenas le sexo que contiene el film, pero la ealidad es que más que mostrar, Deafiantes sugiere y coquetea. Lo que ucede es que lo hace de forma tal que esulta muchísimo más audaz y sexy que cualquier película del Hollywood estual (incluyendo varias escenas con esnudez masculina, algo que el cine nainstream suele evitar).

A contramano de los discursos an-

ti-sexualidad en el cine, que muchos jóvenes expresaron en las redes sociales en los últimos tiempos, Zendaya no parece temerle a su representación en la ficción.

La carrera de Zendaya parece ser el resultado de decisiones pensadas y, por supuesto, mucho trabajo. El horario laboral de una estrella de cine no se limita al tiempo que pasa en el set; ni siquiera tampoco, a las reuniones y llamadas a las que tiene que prestarle atención como productora. Para ser Zendaya también hay que salir a vender las películas al público, o sea, hacer prensa y apariciones en los lugares indicados.

Desafiantes se iba a estrenar en el festival de Venecia del año pasado, pero su participación fue cancelada por la huelga del sindicato de actores (SAG). Si el film se presentaba allí, Zendaya no iba a poder caminar por la alfombra roja, ni dar entrevistas, lo cual es fundamental para que se hable de la película en los medios.

Sin poder participar de festivales, la actriz asistió a varios partidos de tenis de distintos campeonatos, en los que fue fotografiada, incluido el US Open. Incluso, el mes pasado causó sensación en uno de los partidos de Indian Wells, al que fue con Tom Holland, vestida casi lista para jugar. Las fotos y un video en el que la pareja canta un tema de Whitney Houston que se escucha por el altoparlante, fueron acompañadas en los medios por el comentario de que la actriz interpreta a una tenista en su nueva película. Lo que se dice una estrategia de prensa perfecta.

Como también lo fueron los looks inspirados por el tenis que Zendaya eligió para la gira de prensa y los estrenos de la película en distintas partes del mundo. La actriz, que trabajó como modelo y tiene el tipo de figura que tradicionalmente favorecen los diseñadores, entiende que la moda es esencial en la construcción de una estrella de cine. Por eso, desde muy chica, trabaja con un estilista, Law Roach, quien se define como "arquitecto de imagen".

La sociedad entre Zendaya y Roach fue clave para convertir a la actriz en un ícono de la moda. Es una de las caras de Lancome y embajadora de marcas como Louis Vuitton, Tommy Hilfiger y Valentino. Protagonizó junto con Anne Hathaway un lujoso corto publicitario para Bulgari, otra de las grandes firmas que representa, dirigido por Paolo Sorrentino.

Traduce el mundo de la moda al del cine, algo que es como ganarse dos Oscar al mismo tiempo. De hecho, el mes próximo será una de las anfitrionas del evento de la moda que equivale a los Oscar, la gala del MET (Museo Metropolitano de Nueva York).

Es un largo camino el recorrido por Zendaya, desde el teatro, los comerciales y el Disney Channel, hasta el lugar que ocupa hoy en la industria del cine y de la moda. Pero el que queda por delante abre una serie de posibilidades que entusiasman a quienes siguen su carrera. Por ejemplo, su deseo de dirigir, que no parece tan lejano; especialmente después de que Denis Villeneuve le dijera a Spielberg, en una entrevista pública, que de todo el elenco de Duna, la actriz era a la que más veía como posible directora. •

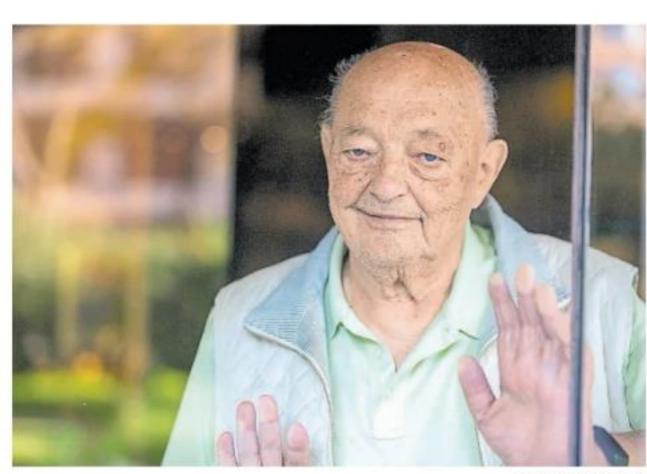

RODRIGO NÉSPOLO

1934-2024

## Miguel Rottenberg.

### El iniciador de una dinastía del teatro

Viene de tapa

Miguel fue velado ayer, "en horario teatral de la tarde y de la noche", según comentó su hijo, en la casa de sepelios de avenida Córdoba y Thames. Hoy, en intimidad familiar, se producirá la despedida en el cementerio. Miguel Rottenberg, con n, llegó de Polonia a los cuatro años y medio. Desde chico, sus padres lo llevaban al teatro a upa para no pagar otra entrada. Del teatro judío que veía en el IFT o en otras dos salas fue aprendiendo del teatro como de la vida misma. Y aprendió, eso queda claro. Segunda aclaración necesaria: si tanto Carlos y Tomás Rottemberg, con m, son personalidades claves del teatro comercial, el territorio de acción de quien inició esta dinastía fue la escena independiente. "Y tengo el orgullo de decir que tuve muchísimos teatros independientes y ayudé en todo, desde su creación a FundArte, El Nudoy De Entre Casa, en la calle Salguero. Siempre colaboré con el teatro independiente", afirmó en un reportaje a LA NACION de Liliana Podestá cuando estrenó, hace dos años, Florecer en otoño, que se presentó en El Tinglado, con dirección de Ernesto Michel. Al poco tiempo, publicó el libro Romeo, Julieta y sus nietos.

A lo largo de su vida estrenó obras en Fundación del Banco Patricios y en el Ateneo, cuando pertenecía a su hijo, que se refería a los años de la dictadura. "Algunos estrenitos he tenido, pero nunca me interesó llevarlas a un teatro comercial porque yo me dediqué a otras cosas y me fue muy bien. El teatro es un gusto que me doy", apuntó aquella vez. Cuando se refería a dedicarse a "otra cosa", hacía referencia a la fabricación de artículos de cuero y a la construcción. De chico, había trabajado con su padre en una casa de artículos deportivos sobre la calle Rivadavia (cerca del Liceo, una

de las salas de Carlos Rottemberg). Miguel, del barrio de Congreso, conoció a Juana, de Mataderos. Eran muy jóvenes. Fue amor. Se casaron. Ambos habían crecido en hogares de inmigrantes polacos de origen judío, de condición humilde. Siempre estuvieron juntos.

Con los años, el "Russo Miguel", así lo llamaban en el barrio, nunca perdió el contacto con la actividad de su hijo y su nieto. "Leo muchas de las obras que le llegan a Carlos, y si descubro alguna que me parece que puede interesar, se la paso a Tomás para que me dé su opinión. Es interesante porque son tres generaciones con tres puntos de vista totalmente distintos. Pero a pesar del paso de los años, la temática del hombre es siempre la misma: el amor, el odio, el poder. Los conflictos siguen siendo los mismos", apuntó en aquel encuentro.

Así como estuvo involucrado unos 10 años con el teatro El Nudo y otros seis tratando de renovar al IFT, su último metejón fue intentar rescatar al Teatro Argentino, la histórica sala inaugurada en 1892 del barrio del Once que, en 1973 y a horas del estreno de *Jesucristo Superstar*, un atentado destruyó. "Los años van pasando y no puedo", reconoció en aquel encuentro con este medio.

En un programa de Elnueve que conducían Julián Weich y Carolina Papaleo contó que tenía la costumbre con su mujer de proponerle besarse en alguna esquina. "Tengo la tradición de que en otra vida, que no creo que exista, nos volveremos a besar en donde ya nos besamos", se sinceró. En ese mismo programa se coló un mensaje grabado de su hijo varón, Carlos Rottemberg, aquel cuyo apellido no se escribe de igual modo. "Si vos y mamá no hubieran tenido inquietudes artísticas y culturales mi destino hubiera sido otro". •

## El Bafici 2024 inauguró con un clima de reclamos

FESTIVAL. La actriz Mirta Busnelli leyó un texto en defensa del cine nacional

Altiempoenqueenelhallcentraldel Teatro General San Martín se daba por inaugurada, anteanoche, la 25% edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici), sobre la vereda de la avenida Corrientes, a la altura de las puertas deentrada, sellevaba a cabo una protesta en defensa de la cultura nacional yel Instituto Nacional de Ciney Artes Visuales (Incaa), en el marco del proceso de reestructuración a cargo de su nuevo presidente, Carlos Pirovano. Tras el reclamo que llevaron a cabo los representantes del sindicato de trabajadores del estado frente al edificio del Incaa por la tarde, el nuevo escenario buscó darle mayor visibilidad a la problemática que afecta al sector.

Con panfletos pegados en las puertas del teatro en los que se leían las consignas "despidos + fin del fomento=censura"; "+cine, +cultura,+ciencia,+educación",yalgritode "el Incaa no se vende" los integrantes dela asociación Unidos por la Cultura compartían el espacio con los espectadores que hacían fila para ingresar a la sala Martín Coronado para ver una función de la obra Cyrano y los invitados a la ceremonia de apertura de la muestra cinematográfica. Entre ellos estuvo la actriz Mirta Busnelli, quien se unió a los reclamos tanto fuera como dentro de la sala municipal. Intramuros, la intérprete leyó un texto en defensa de la industria audiovisual como representante del equipo de la película School privada Alfonsina Storni, de Lucía Seles, film elegido para abrir el festival. Antes, Gabriela Ricardes, actual ministra de cultura de la ciudad, y Javier Porta Fouz, director del festival, habían destacado la continuidad del Bafici y el hechode haber podido organizarlo en su habitual fecha.

"El recientemente designado presidente del Incaa, Carlos Pirovano, ha demostrado total desprecio por el sector. La entidad se encuentra en una parálisis casi terminal que solo redundaenel despido de trabajadores, en el aniquilamientodelosmecanismosde recaudación y en la desaparición del fondo de fomento", leyó la actriz, un texto que completaron otros miembros del equipo. "[...] Cuidemos el Bafici, cuidemos el festival de Mar del Plata, cuidemos la Enerc, cuidemos muestras instituciones, cuidemos el Incaa, cuidemos nuestro cine", concluyeron los integrantes de la producción elegida para dar comienzo a los 10 días en los que la ciudad de Buenos Airesaloja al cinemás innovador que se realiza en todo el mundo, una celebración que este año comenzó bajo el signo de los reclamos, que probablemente la acompañen hasta el final.

Natalia Trzenko

DICEN QUE LOS PUEBLOS QUE NO TIENEN MEMORIA REPITEN SUS ERRORES, PERO NO DICEN NADA DE LAS GATAS QUE NO TENEMOS MEMORIA.

El tiempo para la ciudad

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 14° | máx. 24°

Parcialmente nublado Vientos moderados del sector noroeste.



mín. 15° | máx. 24°

Parcialmente nublado

Vientos leves

del sector norte.



Sale 07.20 Se pone 18.24



**Sale** 16.31 **Se pone** 03.12

Nueva 8/5

Creciente 15/4
 Llena 23/4

Menguante 1/5

SANTORAL San León IX, papa. | UN DÍA COMO HOY en 1970 nace el cantante mexicano Luis Miguel. | HOY ES EL DÍA del Aborigen.

#### Sudoku | DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| SO | LU | CIÓ | N  |   |   |   |   |   |
|----|----|-----|----|---|---|---|---|---|
| L  | 9  | b   | 2  | 6 | I | 8 | ε | S |
| 6  | 2  | 3   | 1. | 8 | 5 | 9 | 1 | I |
| 8  | I  | S   | 9  | 3 | L | 2 | b | 6 |
| 3  | 8  | I   | L  | 9 | Þ | 5 | 6 | 2 |
| 2  | 4  | 9   | 6  | S | 8 | b | I | 3 |
| ŧ  | 5  | 6   | ī  | 2 | ε | 4 | 9 | 8 |
| 9  | 6  | L   | 5  | 1 | 7 | 3 | 8 | Þ |
| 5  | t. | 8   | 3  | 1 | 6 | I | Z | 9 |
| t  | ε  | 7   | 8  | b | 9 | 6 | 5 | 6 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 7 |   | 9 |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 9 |   | 3 |   |   | 5 |
|   |   |   |   |   | 5 |   |   | 6 |
|   |   | 7 |   |   |   | 9 |   | 4 |
|   |   | 4 | 8 | 5 |   |   |   | 2 |
|   | 9 |   |   | 6 |   |   |   | 3 |
|   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |
|   |   | 6 |   | 8 |   | 3 |   |   |
| 5 |   | 8 | 1 | 9 |   | 4 | 6 |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

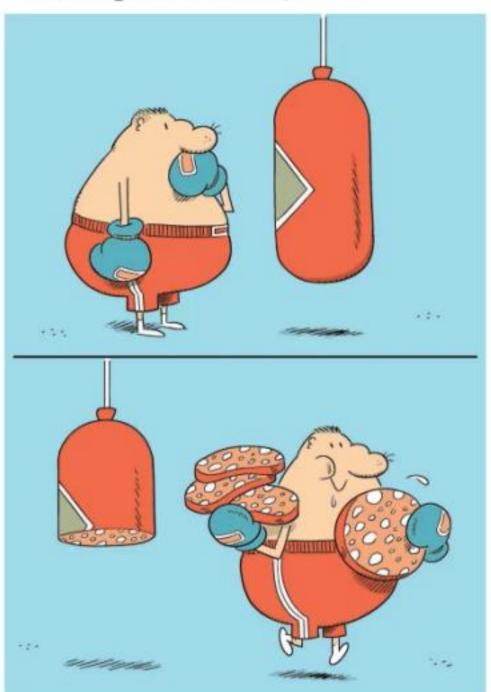

Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

